# Sus fuerzas se consolidaron en la elección del Parlamento

# Tormenta política en Europa por avance de la extrema derecha

- Ante resultados, el presidente de Francia anuncia
- Renuncia en Bélgica el primer ministro por la comicios anticipados | caída de su partido | conservador o ultra | y anticapitalista
- De 720 escaños. 497 pertenecerán al llamado bloque
- Retrocesos en las formaciones verdes. socialdemócrata

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 24

# Se seca el río Calabozo en la Huasteca Hidalguense



Debido a las altas temperaturas, que superan 45 grados Tantoyuca y Platón Sánchez, ha perdido gran parte de su caudal. Hace tres años se desbordó por las lluvias torrenciales, pero ahora su cauce

está prácticamente seco o cubierto de lirio. Datos de Conafor y del CCMSS señalan que la sequía ha generado plagas y enfermedades en grandes zonas forestales. De enero a la fecha se han registrado 5 mil 482 incendios. Foto La Jornada. A. ENCISO Y R. MONTOYA/

# García Harfuch v Ernestina **Godoy reciben** sus constancias

NÉSTOR JIMÉNEZ Y CORRESPONSALES / P 8



Afirmaron que va preparar iniciativas para presentarlas en el Senado, Foto Luis Castillo

# **INE oficializa** resultados de la primera fase del conteo

 Serán base para asignar diputaciones y senadurías de representación proporcional

F. MARTÍNEZ, A. URRUTIA YL. HERNÁNDEZ / P5

# Morena-aliados, casi mavoría calificada en la CDMX

Les faltaría un legislador tras ajuste en plurinominales; la oposición irá a tribunales

SANDRA HERNÁNDEZ/P31

# Viajó AMLO de Mérida a Campeche en el Tren Maya

Recorrido en una hora y media; "cuando se concluya en septiembre será un viaje más que placentero"

REDACCIÓN / P11

# LA JORNADA Lunes 10 de junio de 2024

# **o**La Jornada

Directora General Carmen Lira Saade Director Fundador Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

#### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas

## Redacción

Margarita Ramírez Mandujano **Opinión** Luis Hernández Navarro

#### Arte y Diseño Francisco García Noriega

Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena Publicidad

#### Javier Loza Hernández

**JEFATURAS** 

**Economía** Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

# Publicación diaria editada por DEMOS

Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CP 03310 Alcalda Benito Juarez, CPO. Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

## INTERNET

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

## IMPRESIÓN

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Curitahuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos: 55-5355-6702 y 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

# DYCOME

Distribuidora y Comercializadora de Medios SA de CV CENTRAL DE SUSCRIPCIONES

# Cuitláhuac 3353

сипапиас 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 у 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de Distribuido en Cuidad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DVCOME, teléfonos: 800-717-3904, 55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 y de contenido 1616 del 8/1/62 otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984-00000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores

# Europa: la derecha rampante

n las elecciones al Parlamento Europeo realizadas ayer, las formaciones de derecha y de ultraderecha ratificaron su marcha ascendente en el Viejo Continente, en tanto que los partidos socialdemócratas. verdes y de izquierda sufrieron un marcado

Este fenómeno político fue particularmente acentuado en Francia, donde cerca de 40 por ciento de los electores se inclinaron por la extrema derecha de Reagrupamiento Nacional (RN), que encabeza Marine Le Pen; ello llevó al presidente Emmanuel Macron a disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) y a convocar a comicios anticipados. En Bélgica, donde coincidieron las elecciones federales, regionales y europeas, el partido del primer ministro Alexander de Croo, Open Vld, sufrió un grave revés, lo que llevó al gobernante a anunciar su dimisión. El partido socialdemócrata del canciller alemán, Olaf Scholz, cosechó el peor resultado desde que se celebran elecciones europeas, en tanto que conservadores y neonazis obtuvieron el primer y segundo lugares. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo parti-do, Hermanos de Italia, tiene antecedentes fascistas, consolidó su fuerza, en tanto que en España el neofranquista Vox duplicó su votación anterior.

Este alarmante panorama, en el que se ve debilitado el bloque centrista que aún domina la Eurocámara, puede entenderse como un desencanto perdurable de los electorados ante los partidos tradicionales de centroizquierda y centroderecha, los cuales han sido incapaces de deslindarse de las tendencias neoliberales que han arrasado conquistas laborales, derechos adquiridos y sistemas públicos de salud y educación, pero también como consecuencia de los acercamientos de las formaciones de centro a los extremismos de ultraderecha que pro-pugnan la xenofobia, la desintegración de la Unión Europea y los valores reaccionarios en general.

Desde otra perspectiva, es insoslayable la crisis de las organizaciones políticas y sociales de izquierda, las cuales han ido perdiendo terreno en forma sostenida, tanto en los comicios nacionales como en los continentales, y no han logrado exponer a

sus respectivas ciudadanías proyectos claros y coherentes para superar los desastres sociales generados por la destrucción de los estados de bienestar que se construyeron en Europa en la segunda mitad del siglo

Con los telones de fondo de la guerra en Ucrania, el genocidio en curso de la po-blación de Gaza por el régimen israelí, la confrontación económica y geoestratégica entre Pekín y Washington y la sombría po-sibilidad de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el avance de las derechas y ultraderechas en el Parlamento Europeo y en las instituciones nacionales de los países que lo integran, es una pésima noticia. Ese contexto internacional requeriría de una Europa capaz de actuar con equidistancia en las grandes pugnas planetarias y de introducir factores de estabilidad y sensatez en el incierto panorama mundial. Lamentablemente, los comicios de ayer alejan esa perspectiva, colocan al Viejo Continente en la vía de la desintegración y prefiguran una regresión política, social y económica que hasta hace unos años habría parecido inimaginable.

# EL CORREO ILUSTRADO

# Respuesta de vecinos a editorial de La Jornada del viernes pasado

En el movimiento #LaCalle-NoEsAlbergue, los vecinos de la colonia Juárez rechazamos el racismo y la xenofobia. Somos una colonia de migran-

tes y celebramos la diversidad étnica, de nacionalidades, indígena, cultural, sexual y de género. Lamentamos que se nos denues te por exigir a las autoridades nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y en paz, sin dese chos humanos afuera de nuestras viviendas, sin humo de fogatas y anafres de carbón durante todo el día v la noche, con riesgo de incendios y escasez de agua.

Tenemos derecho a vivir sin drenajes colapsados por exceso de desechos, sin fiestas callejeras en la madrugada ni riñas entre personas que viven en la vía pública.

Las vecinas y vecinos de la co-lonia Juárez llevamos más de dos años con asentamientos humanos de personas migrantes en espacios públicos. La plaza Giordano Bruno es el principal espacio público de nuestra colonia, fundamental para niños y vecinos.

Fue aquí, en abril de 2024, donde murió un bebé migrante de seis meses de edad a causa de una gripe. Esto nunca debió suceder, pero ocurrió por las condiciones precarias de vida en el campamento. Normalizar que personas migrantes vivan en condiciones inhumanas es discriminar.

Sabemos que la migración es un derecho y un fenómeno internacional. Ser una "ciudad santua-rio" no significa dejar vivir en las calles durante meses o años.

Ninguna persona que llegue a nuestra ciudad o transite por ella merece vivir sin acceso a baños. agua potable, techo que le cubra del sol y las lluvias, cocinando entre fogatas y anafres, entre fauna nociva y desechos, con riesgo de violencia. De hecho, en nuestra capital la formación de asentamientos de personas migrantes se está normalizando en las vías del tren

de Vallejo o San Pablo, Iztapalapa. En #LaCalleNoEsAlbergue exigimos al Estado garantizar que mientras las personas migrantes que realizan sus trámites, lo puedan hacer en condiciones que no vulneren el derecho de tránsito, a la salud, al medio ambiente sano y a la ciudad de todas las personas; es decir, exigimos albergues dignos.

Así como vivir en la calle es violatorio de los derechos humanos de los migrantes, también es violatorio de las garantías para una mujer con carriola o una persona en silla de ruedas no poder transitar por aceras, o para las niñas no acceder a las plazas y parques porque se encuentran ocupados

por asentamientos irregulares. En #LaCalleNoEsAlbergue abogamos por ir hacia una ciudad de cero campamentos", para ser verdaderamente un santuario como lo establece nuestra Constitución. La Ciudad de México se debe

adaptar a la nueva realidad glo-bal de la movilidad humana, sin afectar el derecho a la capital, a la movilidad, a la salud y al medio ambiente sano de todas las personas.

Finalmente, queremos agrade-cer al Instituto Nacional de Migración, al Gobierno de la Ciudad de México y otras dependencias por el operativo pacífico y eficaz realizado en la plaza Giordano Bruno y calles alrededor. Vecinos de la colonia Juárez y del mo-vimiento #LaCalleNoEsAlbergue

# Ni perdón, ni olvido! a los hechos del 10 de junio de 1971

A más de medio siglo seguimos recordando lo sucedido el 10 de



junio de 1971, cuando los estudiantes de la capital se movilizaron en apoyo a la lucha estudiantil de universitarios de Nuevo León, que enfrentaban un proceso de contrarreformas cuyo objetivo era limitar sus derechos democráticos.

Sin embargo, en lugar de ser escuchados, desde el Estado mexicano se utilizó un cuerpo paramilitar conocido como hal-cones, que reprimió de manera brutal a los manifestantes, con el fin de silenciar sus legítimas y fundadas demandas de democra-

cia dentro y fuera de las aulas. El hecho está presente en la memoria colectiva, pues fueron asesinadas más de 100 personas y heridas otras centenas

Lo más relevante es que, como muchos otros actos represivos del Estado mexicano, éste se mantiene en la impunidad, la cual genera la dolorosa reincidencia de los responsables de crímenes tan graves como el llamado halconazo. Ayotzinapa es claro ejemplo de esa repetición de los agravios al pueblo.

México tiene que sanar de estas heridas. Ningún perdón oficial es suficiente para dejar sin castigo este crimen de lesa humanidad. Sus autores han quedado

sin castigo y ellos y sus descendientes continúan gozando de prebendas. Y las víctimas directas e indirectas no han alcanzado la verdad ni la justicia. De ahí la importancia de seguir exigiendo.

No hay vida democrática real con estudiantes desaparecidos y/o asesinados.

Rubén Venadero Valenzuela, Jesús de la Rosa, Ana Tapia, Rolando Analco Vázquez, Gloria Venadero Mosqueda. Jonathan Lara Mosqueda, Susana Alanís, Eduardo Venadero Medinilla, Antonio Reyes, Gloria Mosqueda Mateos y José Enrique González Ruiz.

# Exige a EU dejar de enviar armas a Israel, que masacra palestinos

Cuatro rehenes rescatados por el ejército israelí de Benjamín Netanyahu en Gaza a cambio de otra matanza de 200 civiles. Intercambio macabro, bestial,

que raya en la mayor ignominia que puede cometer un ser humano contra otros. Una más, Netanyahu suma otra, con sangre de niños palestinos.

No habrá años suficientes que alcancen para enjuiciar y sancio-nar a Netanyahu en prisión, por la barbarie que ordena en Gaza. Y los cuatro rehenes, cómo po-

drán soportar con el tiempo esa forma siniestra de liberación.

Exigimos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deje de enviar armas a Israel. José Lavanderos

## A NUESTROS LECTORES

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios y aclaraciones
que envien para su publicación en
El Correo llustrado no excedan de 1,000
caracteres (con espacios) o de 14 líneas.
Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col.
Santa Cruz Atoya, C.P. 03301, Benito Juárez.
e-mail: svaladez@jornada.com.mx
Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y
55-9183-0315
Los textos deben incluir la dirección y teléfono
del firmante. así como una copia de identificación
oficial (credencial de elector o pasaporte)

**URGE NUEVA POLÍTICA NACIONAL EN EL SECTOR** 

# Cambio climático, grupos criminales e incendios aceleran la crisis forestal del país

Cada año se pierden 250 mil hectáreas de bosque // El desastre afecta directamente a 13 millones de personas

#### ANGÉLICA ENCISO L.

A consecuencia del cambio climático, en las zonas forestales del país hay una sequía severa y prolongada que ha acelerado el avance de plagas y enfermedades y una alta mortandad en el arbolado, además de que este 2024 se perfila como uno de los años con mayor número incendios y superficie siniestrada de las décadas recientes, advirtió el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

De enero al pasado 7 de junio, en

De enero al pasado 7 de junio, en el país habían ocurrido 5 mil 482 incendios forestales en 538 mil 234 hectáreas. Los estados con más superficie afectada han sido Jalisco, con 93 mil 618 hectáreas; Oaxaca, con 81 mil 404, y Michoacán, con 48 mil 433.

Por número de incendios, el estado de México está en primer lugar, con mil 127; seguido de Jalisco, con 843, y Ciudad de México, con 826, indican datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Además de los incendios, la afectación por plagas ha generado alerta en miles de comunidades que manejan sus bosques y no cuentan con el suficiente respaldo de las autoridades para atender estas contingencias, señaló el consejo en un análisis.

Por otra parte está "el avance del control territorial de los grupos criminales, la expansión de los monocultivos, como el aguacate y la soya; el crecimiento desmedido de la industria inmobiliaria y los procesos de privatización de las tierras de propiedad social; este conjunto de situaciones agravan el problema de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales en el país".

La asociación civil advierte que alrededor de 13 millones de personas que habitan en las regiones forestales, en su mayoría familias indígenas y campesinas, dependen en gran medida de los ecosistemas forestales para tener acceso a empleo, ingresos, materiales y alimentos, entre otros.

### La primera línea de defensa

Agregó que estas mismas familias son la primera linea de defensa de los bosques ante los embates de empresas, gobiernos y grupos criminales que pretenden apropiarse de los recursos naturales, además de atender emergencias de incendios y plagas.

Esto ocurre en el contexto de que "las regiones forestales se encuentran en un estado de abandono institucional, condición que facilita una mayor presencia y control de los grupos criminales en los territorios y que se aceleren los procesos de degradación y deforestación".

Advirtió que el sector ambiental lleva más de 10 años padeciendo recortes presupuestales tan severos que han debilitado a las instituciones del sector, al grado de impedir-les cumplir sus mandatos por falta de personal y recursos económicos mínimos, por lo que es indispensable que el próximo gobierno realice un viraje a esa tendencia de debilitamiento de instituciones del sector ambiental

Se requiere construir una nueva política forestal nacional, una vez que de acuerdo con las estimaciones más conservadoras de la Conafor, se deforestan más de 250 mil hectáreas por año en el país. Recordó que en un estudio reciente, el consejo dio cuenta de que de 2019 a 2023, tan sólo en la Península de Yucatán desaparecieron más de 285 mil hectáreas de ecosistemas.

▲ Los puentes que servían a los pobladores para cruzar el río hoy están abandonados y son inútiles, ya que se puede atravesar a pie el cauce ante la casi total falta de líquido. Foto Ricardo Montoya

**EN 2021 SE DESBORDÓ** 

# Está a punto de desaparecer el río Calabozo, en Hidalgo

Falta de lluvias y calor excesivo, dos de las causas

RICARDO MONTOYA

HUAUTLA, HGO.

El río Calabozo, que cruza los municipios huastecos hidalguenses de Huautla, Tantoyuca, Tempoal y Platón Sánchez antes de converger con el río Moctezuma en El Higo, Veracruz, está a punto de secarse debido a temperaturas que superan 45 grados centígrados que prevalecen en las zonas por donde pasa y a la falta de lluvias.

Hace tres años, el Calabozo se desbordó por lluvias torrenciales que azotaron las regiones sur de Veracruz y norte de Hidalgo, durante los primeros días de septiembre de 2021. El gran volumen de agua propició que cocodrilos de entre tres y cinco metros de largo salieran de sus hábitats naturales, en pantanos de áreas rurales como El Remanso—comunidad ubicada en Tantoyuca, en los límites con Platón Sánchez—, y se dirigieran a sectores urbanos.

Pero en los meses recientes, relataron habitantes, en Tantoyuca los pantanos desaparecieron junto con los cocodrilos por la falta de precipitaciones y el calor excesivo, y el río comenzó a desecarse de manera alarmante.

Hoy día, en algunas partes incluso se han encontrado tilapias y

otros peces muertos flotando en el agua. En diferentes zonas el cauce ya está prácticamente seco, únicamente hay charcos separados por guijarros.

Én cuanto a los puentes que servían a los pobladores para cruzar el que fue un río caudaloso, hoy están abandonados, ya que se puede cruzar a pie ante la casi total falta de fluido.

Asimismo, los tramos del Calabozo que cruzan por Platón Sánchez, Tempoal y Pánuco han sido invadidos por lirio acuático, que absorbe el oxígeno del agua e impide el paso de la luz.

Por ello, pobladores de las localidades ubicadas a las orillas del río se organizaron en brigadas para eliminar la planta invasora, y el pasado 16 de mayo dieron inicio a una campaña para terminar con el vegetal y basura del cauce con machetes y herramientas para jardinería. Además, los voluntarios anunciaron que harán faenas para sembrar árboles en las orillas del Calabozo.

Una parte del río pasa exactamente en la línea divisoria entre los estados de Veracruz e Hidalgo, a la altura de Huautla. Allí, el Calabozo era un centro recreativo de los lugareños y visitantes de otras partes de la entidad. Sin embargo, el bajo nivel del agua alejó a los turistas.

# REDECORANDO OFICINA • MAGÚ





INFORME DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES

# Morena aportó 76% de los sufragios que obtuvo Sheinbaum el 2 de junio

Confirma INE que la ex jefa de Gobierno recibió 35.9 millones de votos; Gálvez, 16.5 millones, y Máynez, 6.2

#### LILIAN HERNÁNDEZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA

Tras cuatro días de efectuarse el cómputo de las actas de escrutinio (del 5 al 8 de junio) en los 300 consejos distritales para la elección a la Presidencia de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el informe de los resultados de la sumatoria de éstos, dando cuenta que Claudia Sheinbaum fue la candidata con mayor número de votos en el país, lo cual la convierte en la virtual presidenta electa.

La encargada de despacho de la secretaría ejecutiva del instituto, Claudia Suárez Ojeda, confirmó que la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Verde Ecologista, obtuvo 35.9 millones de votos, igual a 59.7 por ciento del total de los mexicanos que sufragaron el pasado domingo 2 de junio.

En segundo lugar quedó la candidata de la oposición (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, con 16.5 millones de sufragios, equivalentes a 27.4 por ciento. Mientras, el abanderado de Mo-

Mientras, el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se quedó con 6.2 millones de votos, que representan 10.3 por ciento a nivel nacional.

10.3 por ciento a nivel nacional. De estos votos, Suárez Ojeda hizo un desglose de los que obtuvo cada partido de las dos coaliciones y repitió los conseguidos por MC, ya que fue el único partido que no fue en alianza.

La suma de los cómputos distritales arroja que Morena consiguió 76 por ciento de los votos de su coalición, tras sumar 27.3 millones de sufragios emitidos por los mexicanos que decidieron tachar el recuadro de este partido político en la boleta para la Presidencia de la República.

En tanto, los otros dos partidos que fueron en alianza con el partido guinda apenas sumaron 8.4 millones de votos. El Verde Ecologista alcanzó por sí solo una suma de 4.6 millones y el PT consiguió 3.8 por ciento.

Lo anterior muestra que tres de

cada cuatro personas que votaron por Claudia Sheinbaum, lo hizo marcando el recuadro de Morena en la boleta electoral. En el caso de la coalición que pos-

En el caso de la coalición que postuló a Gálvez, el PAN fue el partido con mayor número de votos, con 9.6 millones, lo que equivale a 58 por ciento de los sufragios que obtuvo esa alianza, mientras el PRI se quedó con 5.7 millones y el PRD apenas 1.1 millones de sufragios.

Para la elección presidencial se recontaron 116 mil 397 paquetes electorales, lo que equivale a 68.1 por ciento del total, los cuales dieron "certeza y transparencia" a este proceso electoral.

Al respecto, Suárez Ojeda destacó que este arduo trabajo de cuatro días en los 300 consejos distritales estuvo acompañado de observadores generales, de partidos políticos y ciudadanos en general para observar el recuento de paquetes y el cómputo de las actas de escrutinio donde quedó asentada la decisión de 60 millones 115 mil 184 mexicanos que votaron el 2 de junio.

Este nivel de votación repre-

### MAGAZO DEL SUSPENSE ROCHA

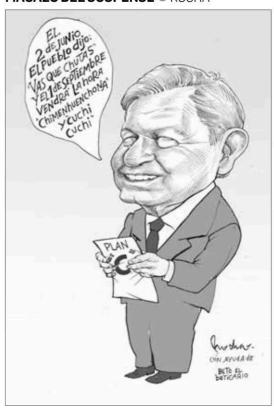

senta 61 por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, es decir, seis de cada 10 mexicanos registrados decidieron ejercer su derecho hace una semana, mientras cuatro se abstuvieron de acudir a las urnas.

La funcionaria del INE resaltó

que los resultados de la elección a la Presidencia deberán seguir su cauce legal y procesal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que si un partido decide ejercer su derecho a impugnar, resuelva el máximo órgano jurisdiccional electoral.

# Chocan partidos durante la entrega de resultados

Se acusan de violar las leyes con excesos, abusos y errores

#### ALONSO URRUTIA, FABIOLA MARTÍNEZ Y LILIAN HERNÁNDEZ

Durante la sesión en la que el Instituto Nacional Electoral oficializó los resultados definitivos de los comicios federales, una nueva escaramuza en el Consejo General provocó un cruce de acusaciones entre partidos. Hubo denuncias de excesos del gobernador Enrique Alfaro, en Jalisco; investigaciones con tintes de persecución en Morelos contra la candidata opositora y hasta el "agandalle" en la asignación de plurinominales en la Ciudad de México.

"Como no les ha gustado avasallador, demoledor, contundente, apabullante y una serie de sinónimos que utilicé, diré que tuvimos un triunfo democrático, y tampoco les gustará porque alegan muchas cosas falsas", declaró el petista Gerardo Fernández Noroña en la sesión matutina, antes del receso hasta las 20 horas.

Irónico, planteó que ante esa realidad la oposición sólo tiene dos rutas: replantear su postura crítica hacia su movimiento o preservar la estrategia que los llevó a una derrota de semejantes dimensiones, a "ese desastre electoral". En cualquier caso, adelantó, en la victoria el movimiento no procederá como antaño lo hacían los gobiernos contra la oposición, con un despliegue de atropellos, maltratos, persecuciones, represión, "no es nuestra convicción".

Por la noche, el ofrecimiento de un trato respetuoso que Fernández Noroña hizo por la mañana se



¿Cómo vamos a dialogar con semejantes majaderos, farsantes? tornó en epítetos por las denuncias opositoras de irregularidades en la capital: "¿cómo vamos a dialogar con semejantes majaderos, faltos de rigor intelectual, farsantes sin el mínimo de seriedad, de honor?"

Entre la oposición, tanto en la sesión matutina como en la nocturna, las denuncias contra los excesos fueron frecuentes.

Por la mañana, un reconocimiento a la organización del INE fue la pauta para que el senador Emilio Álvarez Icaza alertara sobre los riesgos de la institución ante los primeros mensajes de quienes vencieron en los comicios de cambiar al instituto. Condenó además el anuncio público de una investigación con tintes de persecución del gobierno de Morelos contra Lucy Meza, la candidata opositora.

Desde temprano alertó sobre la gravedad, según dijo horas antes, de que se avalara la pretensión de aprobar un acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por la noche acusó que en el día se consumó esa "burda" maniobra para entregar a Morena siete diputacio-

nes de representación proporcional, con una "chicanada" trasladar triunfos en distritos al Partido Verde, para que Morena obtuviera más plurinominales.

En el mismo tenor habló el priísta Emilio Licona. Expresó su preocupación por la estrategia oficialista para modificar la asignación de plurinominales en la ciudad y anticipó que acudirán hasta la última instancia para denunciar.

Al rebatir la argumentación, el morenista Sergio Gutiérrez Luna atribuyó a un asunto "técnico-jurídico" complejo el cambio en la asignación, según la cual, no había arbitrariedades, sino criterios legales que defenderán hasta la última instancia. Rebatió las imputaciones opositoras de un pretendido "agandale" en el Congreso local.

"Son procesos en los que las fuerzas políticas, como es nuestro caso en la Ciudad de México, defienden la voluntad de los capitalinos. Esperamos la construcción de un acuerdo para que se asignen las diputaciones de representación proporcional de tal manera que se refleie, efectivamente, la fuerza de cada uno, ni más ni menos. Las minorías deben tener su representación. Sí, pero no inflarlas artificialmente."

Su compañero, Hamlet García, cuestionó las maniobras del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en beneficio de Pablo Lemus (a quien llamó alcalde con licencia, aunque ayer recibió su constancia de mayoría), por la intimidación policiaca que recibieron dos de los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia. "Dejen en paz a nuestros candidatos, especialmente a los ganadores".

En medio de toda la pugna interpartidista, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Suárez, tuvo un día para el olvido con tantos traspiés, incluido asignarle a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, 10 millones 502 mil 697 votos. De un plumazo le quitó 6 millones a la coalición opositora. Por la noche, el panista Víctor Hugo Sondón recriminó a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pues todavía en la sesión nocturna, las cifras leídas por Suárez no cuadraban con las que se desprendieron de los cómputos.

Las imprecisiones de la funcionaria motivaron que se instruyera entregar una versión impresa del documento oficial con las cifras para el Congreso.



# El INE, listo para enviar las cifras al Congreso y al TEPJF

FABIOLA MARTÍNEZ, ALONSO URRUTIA Y LILIAN HERNÁNDEZ

Al concluir la primera etapa del proceso comicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) oficializó los resultados federales desagregando los votos por cada fuerza política, en cada una de las cinco circunscripciones. Estas cifras serán la base para que en agosto se asignen las diputaciones y senadurías de representación proporcional.

En sesión extraordinaria del Consejo General, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Suárez, leyó el reporte ante consejeros y representantes partidistas, tras lo cual el árbitro se declaró listo para entregar la documentación al Congreso y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hacia la conclusión de la contienda 2023-2024. Con ello se ratificó el triunfo de la coalición encabezada por Morena en la Presidencia de la República y el Congreso.

Para las 200 curules de la Cámara de Diputados, que se asignan según los sufragios obtenidos por cada partido, entre otros factores, en la primera circunscripción (Baja California, Baja California Sur, Chiuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora) el PAN recibió un millón 886 mil 396 votos, el PRI un millón 162 mil 658 y el PRD 172 mil 860 votos.

El PT alcanzó 517 mil 593 sufragios, Movimiento Ciudadano un millón 774 mil 663, Morena 4 millones 520 mil 446. Igualmente, candidaturas no registradas, 9 mil 321 votos, y votos nulos, 369 mil 785. En la segunda circunscripción

En la segunda circunscripcion (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) el PAN obtuvo 2 millones 682 mil 634 sufragios; el PRI, un millón 521 mil 683; el PRD, 202 mil 71; el PVEM, 997 mil 339 votos; el PT, 417 mil 610; Movimiento Ciudadano, un millón 330 mil 554 votos, y Morena, 3 millones 722 mil 803. Candidaturas no registradas, 7 mil 995 votos, y votos nulos 333 mil 205.

En la tercera circunscripción (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) el PAN recibió un millón 320 mil 664 votos; el PRI, 945 mil 965; el PRD, 304 mil 636; el PVEM, un millón 266 mil 771 sufragios; PT, 810 mil 826; MC, 960 mil 131 votos, y Morena, 5 millones 433 mil 356 sufragios. Candidaturas independientes, 10 mil 32 sufragios; las no registradas, 8 mil 110, y los votos nulos fueron 547 mil 266.

Para la cuarta circunscripción (Ciudad de México, Guerrero, Hi-dalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala) el PAN recibió 2 millones 307 mil 505 votos; el PRI, un millón 268 mil 611; el PRD, 427 mil 109 sufragios; el PVEM, un millón 129 mil 384; el PT, 906 mil 287; MC, un millón 236 mil 204, y Morena, 5 millones 762 mil 52 votos. No registradas, 13 mil 140 votos, y nulos, 508 mil 626.

En la quinta circunscripción (estado de México, Colima, Michoacán y Querétaro) el PAN recibió un milón 852 mil 176 votos; el PRI, un millón 724 mil 879; el PRD, 342 mil 984; el PVEM, 896 mil 219 votos; el PT, 602 mil 402; MC, un millón 195 mil 852, y Morena, 4 millones 847 mil 660 sufragios. Candidaturas independiente, 61 mil 980; candidaturas no registradas, 10 mil 803 y nulos, 430 mil 987.

Por lo que hace al Senado, las cifras oficiales definitivas de mayoría relativa, por candidatura, el PAN obtuvo un millón 148 mil 920; el PRI, 316 mil 636; el PRD, 76 mil 82; Verde, 2 millones 298 mil 726 votos; el PT, un millón 215 mil 172; MC, 6 millones 460 mil 220, y Morena. 7 millones 526 mil 453.

En coalición, el bloque PAN, PRI y PRD recibió 16 millones 244 mil 373 votos; en tanto, Verde, PT y Morena, 21 millones 731 mil 737; candidaturas no registradas 46 mil 230 votos, y nulos, 2 millones 369 mil 932

# **NO SE PASEN** • HERNÁNDEZ



# Arranca el plazo para presentar impugnaciones al proceso

# El jueves se cerrará la recepción de los recursos legales

LILIAN HERNÁNDEZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA

Los resultados que ayer dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los cómputos distritales para las tres elecciones federales (Presidencia, diputados y senadores) no son definitivos en términos jurídicos.

A partir de hoy y hasta el próximo jueves, los partidos podrán impugnar estas cifras ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tal como establece el artículo 55, apartado dos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la que se estipula que dentro de los cuatro días posteriores a la presentación del informe que dio el INE es el plazo para que se impugnen dichos cómputos.

Ayer, tras presentar el informe de la sumatoria de los cómputos distritales para la elección presidencial, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del instituto, Claudia Suárez Ojeda, aclaró que los resultados de la elección a la Presidencia de la República deberán seguir su cauce legal y procesal ante el TEPJF, a fin de que si un partido decide ejercer su derecho a impugnar, los resuelva el máximo órgano jurisdiccional electoral.

Por ello, corresponde al TE-PJF realizar el cómputo final de la elección presidencial, emitir el dictamen y hacer la declaración de validez de las elecciones.

Los partidos políticos también podrán impugnar los resultados de las elecciones para diputados y senadores ante la máxima instancia electoral, aunque el plazo para la conformación definitiva del Congreso es el 25 de agosto, fecha que estableció el propio INE para tener lista la integración de la próxima legislatura.

Por lo anterior, el camino legal tras los resultados arrojados por los cómputos distritales es que el TEPJF resuelva todos los medios de impugnación que se promuevan en contra de la elección presidencial o se tendrá en cuenta la constancia de que no se presentó ninguno.

En ese lapso de impugnaciones, puede haber distritos que cambien porque la Sala Superior determine ajustes o cambios a los resultados, además de que también se pueden anular casillas, lo cual mueve la distribución de los legisladores.

Por ejemplo, el PRD buscará salvar su registro, pero como ya es casi imposible, aún puede anular casillas y eso cambia la conformación del Congreso.

En esta ruta legal después del día de la jornada electoral, a más tardar el 6 de septiembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral realizará el cómputo final y formulará la declaración de validez de la elección y de persona presidenta electa.

El primero de octubre de 2024 será cuando la persona elegida rinda protesta al cargo de presidenta de la República.

# Condenan la violencia de género de Pedro Garza Treviño

LILIAN HERNÁNDEZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a Pedro Garza Treviño, quien fue el candidato de PAN, PRI y PRD a diputado federal por el distrito 11 de Nuevo León, por las expresiones verbales y corporales que hizo hacia su oponente de Movimiento Ciudadano,

Laura López Sánchez, durante un debate público y que podrían constituir actos de violencia política en razón de género.

Aunque las campañas electorales ya concluyeron y fue tardía la resolución porque la Dirección de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Electorales y de Violencia Política contra las Mujeres no actuó con celeridad para resolver esta queja, la consejera Claudia Zavala enfatizó

que se le hará un llamado a Pedro Garza, pues de ganar la elección a diputado federal tendrá que controlar ese tipo de conductas.

"Si bien es cierto que terminaron las campañas, en la vida política va a seguir ejerciendo en diferentes campos y me parece que el denunciado (Pedro Garza) debe modificar sus actos, que no tienen que ver con una conducta democrática. Debe haber claridad del respeto al derecho de las mujeres a vivir una vida

libre de violencia", puntualizó la consejera.

En ese mismo sentido se pronunció la consejera Rita Bell López, al recriminar que dicha dirección no haya agilizado las diligencias para atender los hechos con prontitud y dentro del periodo de campañas, pues la denuncia fue recibida el 27 de mayo.

Por lo anterior, la comisión determinó hacer un llamado al posible diputado federal, quien ganó uno de los distritos más competitivos en Nuevo León, en una competencia reñida, pues aparentemente se impuso al postulante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Oliverio Tijerina Sepúlveda, por menos de 492 votos

de 492 votos.

"Hacemos un llamado para que esta persona ajuste su actuar a los límites y parámetros constitucionales y evite conductas como las que tuvo en ese debate público". Esto se debe evitar y revisar antes los asuntos para hacer algo preventivo. El llamado es una forma de advertirle que no debe tener ese tipo de conductas", aseveró la consejera.

# LA JORNADA Lunes 10 de junio de 2024

# **DINERO**

Ganan paisanos y exportadores con el dólar a 18 pesos // Morena barre a la oposición en los estados // La batalla que viene en el Tribunal

## **ENRIQUE GALVÁN OCHOA**

ÍAS ANTES DE que los especuladores financieros castigaran al su-perpeso porque Morena y aliados tendrán una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, con la posibilidad de aprobar la reforma judicial, co-rría el comentario en medios empresariales de que nuestra moneda estaba revaluada en exceso y perjudicaba a dos sectores: a las familias de nuestros paisanos y a los exportadores. Sus dólares valían menos pesos. La economía se ha vuelto muy compleja. Me explico: si un paisano envía 300 dólares a su familia, se convierten en 5,100 pesos con una cotización de 17 por dólar. Esos mismos 300 dólares, calculados a 18 pesos se convierten en 5,400 pesos. Estarán contentos de que sus remesas rindan más. En el caso de los exportadores, opera la misma situación. Un millón de dólares aumentaría sus ganancias en un millón de pesos para alcanzar 18 millones y estarían felices. Así que no hay que exagerar el efecto del resbalón que dio nuestra moneda la semana pasada: sigue siendo un superpeso. Esta semana probablemente se normalizará gradualmente el mercado cambiario. En el fondo está el temor de ciertos empresarios de perder el control del mercado de amparos que tienen (no gratuito) en contubernio con jueces y ministros.

# **Nuevos gobernadores**

## DOLIDOS, PERPLEJOS, HUMILLADOS,

Claudio X. González y sus rosamareados seguidores no alcanzan a entender una semana después qué sucedió el 2 de junio. Conforme las autoridades electorales suministran más información, va creciendo el tamaño de su derrota. Sólo una gubernatura ganó la oposición: retuvo Guanajuato con la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo. Las demás se las llevaron Morena y socios: ganaron Chiapas con Eduardo Ramírez; Veracruz con Rocío Nahle; Puebla con Alejandro Armenta; Yucatán con Joaquín Huacho Díaz Mena; Morelos con Margarita González; Tabasco con Javier May y la jefatura de Gobierno de la capital de la República, con Clara Brugada. Está en veremos Jalisco, aparentemente ganó el emecista Pablo Lemus, pero Morena se inconformó por irregularidades en el conteo de los votos. Desaparecieron más de 100 mil. Otro dato que podría llevar a Claudio al sillón del psiquiatra: los morenos controlarán 27 cámaras

estatales de diputados. Sólo se necesitan 17 para palomear una reforma constitucional, una vez aprobada por el Congreso.

#### La batalla que viene

LA PRESIDENTA DEL INE, Guadalupe Taddei, comenzó la entrega de documentación electoral a Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Federal Electoral. Esta semana debería calificar la validez de la elección de Claudía Sheinbaum como presidenta de la República. Triunfó democráticamente. Sus votos pasaron por tres filtros: el conteo rápido, el PREP y el recuento en casillas. No debería haber problemas. Sin embargo, hay dos magistrados que piensan diferente. Janine Otálora ha advertido que lleva un cuaderno con todas las violaciones a la legislación que cometió el presidente López Obrador a lo largo de la campaña. Por su lado, Reyes Rodríguez, de filiación calderonista, aunque lo ha negado, envió una carta a esta sección que publiqué en su oportunidad, es un aliado de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Sus bien pagadas chambas están en vilo por el plan C.

## Ombudsman Social Asunto: reclama pensión y medicinas del IMSS

TE ESCRIBO PORQUE le quitaron el servicio médico del IMSS a mi mamá, en cuanto falleció mi padre, hace un mes. Estaba registrada como beneficiaria suya y como lo dieron de baja a él, automáticamente ella se queda sin ningún beneficio, hasta que se arregle la pensión por viudez. Mi madre ya tiene 85 años, toma varios medicamentos y además usa oxígeno; todo eso lo proporcionaba el IMSS y ahora se quedó sin nada. ¿Sabes si hay algún argumento legal que podamos usar para que la sigan atendiendo en tanto arreglamos lo de la pensión?

Adriana Rangel

# **Twitterati**

LAMENTABLE. EL CAMBIO inició con el PRD, hoy se sigue concretando sin ellos y ellos desaparecen por corruptos. Cada cosa en su lugar, el PRD ni en la basura halló el suyo.

@Blassfemo

 $\label{lem:condition} Facebook, Twitter: galvanochoa\\ Correo: galvanochoa@gmail.com$ 



▲ Descanso frente a Palacio Nacional. Foto Luis Castillo

# Confirma el INE 64 senadores para Morena y aliados

GEORGINA SALDIERNA Y CORRESPONSALES

Una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el cómputo distrital se confirmó que al Senado llegarán 64 integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia tanto de mayoría relativa como de primera minoría, mientras la oposición tendrá 32 por ambos principios.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, estimó que con los de representación proporcional su bloque llegaría a 83 senadores, lo que significa que le faltarían dos para alcanzar la mayoría calificada, en tanto PAN, PRI, PRD y MC se quedarían con 45 de los 128 espacios que tiene la cámara alta.

Con el conteo distrital de los sufragios se ratificó que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto no logrará entrar al Senado, toda vez que aparece en segundo lugar en la fórmula de primera minoría de Querétaro, y Luis Donaldo Colosio Riojas sí alcanzará a ingresar, pues se encuentra en el primer lugar de la dupla de primera minoría en Nuevo León. Con esto, el dirigente de MC, Dante Delgado, podrá repetir como senador al ocupar el sitio que deja el alcalde de Monterrey en la lista de aspirantes plurinominales, ya que era su suplente.

Entre los ganadores de las elecciones del 2 de junio hay senadores que buscaron la relección, ex funcionarios federales, ex diputados federales, ex gobernadores, ex presidentes municipales y liderazgos regionales.

De Morena, PT y PVEM lograron repetir Ana Lilia Rivera, actual presidenta de la Comisión Permanente, y José Antonio Cruz Álvarez Lima, Lucia Trasviña, Sasil de León, Alejandro González Yáñez, Lilia Margarita Valdez, Félix Salgado, Higinio Martínez, Raúl Morón, Imelda Castro, Verónica Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín.

Del PAN y el PRI, Juan Antonio

Del PAN y el PRI, Juan Antonio Martín del Campo, Guadalupe Murguía, Mayuli Latifa Martínez, Claudia Edith Anaya y Manuel Añorve, coordinador de la bancada tricolor.

Entre los diputados federales que saltarán al Senado se encuentran los morenistas Ignacio Mier, actual coordinador de la bancada; Andrea Chávez, Juanita Guerra y Óscar Cantón Zetina; el pevemista Luis Armando Melgar y las priistas Carolina Viggiano y Paloma Sánchez, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del *tricolor*, y Cynthia López Castro.

De los ex gobernadores, están Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Miguel Márquez, de Guanajuato; el jalisciense Francisco Ramírez Acuña, Manlio Fabio Beltrones, de Sonora, y Rolando Zapata Bello, de Yucatán.

Los ex funcionarios que llegan a esta cámara son: la ex subsecretaria de Educación Media Superior Nora Rubalcaba, el ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México Omar García Harfuch, la ex fiscal capitalina Ernestina Godoy y el ex titular de la Profeco Ricardo Sheffield. Todos de Morena.

En cuando a los ex ediles que ahora serán senadores, se encuentran los panistas Enrique Vargas y Miguel Ángel Yunes, y de Morena Armando Ayala.

Armando Ayala.
Por el principio de representación proporcional arribarán los dirigentes de PAN, PRI y PT.

#### Constancias

De manera simultánea, las juntas locales del INE entregaron ayer las constancias de mayoría a los senadores electos en las entidades.

Destacaron casos como el de Nuevo León, donde Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado, de la coalición Morena, PVEM y PT, se consolidaron como la fórmula vencedora y señalaron que esto es un reflejo de que los ciudadanos quieren que llegue la 4T a la entidad.

En el estado de México, los ganadores son Higinio Martínez, fundador del partido guinda en la entidad, y Mariela Gutiérrez, ex alcaldesa de Tecámac. El panista Enrique Vargas del Villar entrará como primera minoría.

En Guerrero, se entregó a Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga, de Morena, su documento, en un acto realizado en Chilpancingo ante más de mil 500 personas.

A su vez, en Sonora, los morenistas Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo recibieron su constancia por mayoría relativa. También se entregó su documento a Beltrones, como primera minoría.

Junto con su compañera de fórmula Virginia Magaña, Sheffield ganó la elección, con un millón 106 mil votos, a Márquez en Guanajuato.

Viggiano también obtuvo su constancia como primera minoría en Hidalgo



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ





La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recibió este fin de semana el premio Lee Kuan Yew de Ciudades Globales 2024, que otorgaron autoridades de Singapur a su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. También, recordó que hoy tendrá su primera reunión tras ganar los comicios con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin tener ayer actividades en su casa de transición, la cual fue equipada durante el domingo con mobiliario con el fin de adecuar una sala para conferencias de prensa, Sheinbaum indicó en redes sociales: "Mañana (hoy) reiniciamos con todo el impulso y convicción. Será un gran día, veré al Presidente @lopezobrador\_para iniciar pláticas formales sobre la transición".

Momentos antes, agradeció nue-

Momentos antes, agradeció nuevamente a la ciudadanía por el respaldo que le dio en las urnas. "Con 61.04 por ciento de participación ciudadana, obtuvimos 59.7594 por ciento de la votación. Gracias, gracias, gracias tivas la 4TI" expresó

cias, gracias ¡Viva la 4T!", expresó. A la vez, en un video, detalló que se le otorgó el reconocimiento Lee Kuan Yew por el "progreso transformacional que vivió la Ciudad de México durante los últimos cinco años"

Explicó que el comité organizador destacó la política de movilidad, la creación de los Pilares, la transformación digital, el incremento de parques y espacios públicos, así como la política de atención al medio ambiente durante su gobierno en la capital del país

capital del país. Aunque el distintivo se otorgó el 3 de junio, hasta este fin de semana se lo enviaron.

Subrayó que "obviamente este es un premio para la Ciudad de México, se lo estaré enviando al actual jefe de Gobierno, a Martí Batres

# Beltrones: obedeceré sólo a los sonorenses

Luego de recibir su constancia de senador electo, el ex presidente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones sostuvo: "Para que quede muy en claro, representaré solamente los intereses de los sonorenses y no caeré en ninguna tentación de ser empleado de nadie más".

El también ex gobernador de esa entidad difundió un breve video en sus redes sociales en el que afirmó que cumplirá "con todas y cada una de las tareas que nos impusimos en campaña", y agradeció a los 302 mil somorenses que le dieron su voto, con los que llegará nuevamente a este órgano legislativo.

Rumbo a la próxima Legislatura, que comenzará en septiembre, apuntó: "Gracias por todo, nos vemos pronto, seis años nos esperan".

Momentos antes, en otro mensaje, señaló que ahora "nos toca buscar las soluciones a los problemas de la gente", y aseveró que se enfocará en ello.

De la Redacción

# Reconoce Singapur labor de Claudia Sheinbaum al frente de la CDMX

Guadarrama, pero de todas maneras quería mostrárselos porque es un gran reconocimiento a la Ciudad de México por parte de Singapur, que es reconocido como uno de los grandes innovadores, y recuerden que cuando fui jefa de Gobierno fue la ciudad de la innovación y los derechos". Enseguida, apuntó: "Ahora Clara Brugada también lo tendrá".

De acuerdo con el cómputo del INE, Sheinbaum obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, es decir, 59.7594 por ciento de los sufragios, mientras Xóchitl Gálvez (PAN, PRI y PRD) tuvo 16 millones 502 mil 697 votos, con 27.4517 por ciento.

697 votos, con 27.4517 por ciento. En tanto, la Iglesia católica presentó 10 peticiones a Sheinbaum y confió en que el proceso de transición se logre con la mayor eficacia, sin violencia y que abra las puertas a la reconciliación nacional.

Dichos puntos están "encaminados a la búsqueda del bien común y la promoción de una sociedad más justa y humana", señaló la Arquidiócesis Primada de México en el editorial del semanario *Desde la fe*.

Abogó por que "el nuevo gobierno cultive un espíritu de diálogo abierto y constructivo con todos los sectores de la sociedad, escuchando atentamente las diversas voces".

También planteó que se proteja y promueva la libertad religiosa, "el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, rechazando toda forma de atentado contra ella", así como el medio ambiente.

Además consideró necesario luchar por la paz, es decir, el fin de la violencia criminal es algo prioritario, y recordó que la morenista firmó en marzo pasado el Compromiso por la paz, por lo cual solicitó integrarlo en

su agenda de gobierno. Finalmente, la Iglesia pidió "que ejerza su cargo con integridad, honestidad y transparencia".

De la Redacción





# **ASTILLERO**

AMLO y presidencia electa: forma es fondo //
Peña cedió poder a los dos días // Claudia, poder
y compromisos // Continuidad y "estilo propio"

## JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

PENAS DOS DÍAS después de las elecciones del uno de julio de 2018, en Palacio Nacional se reunieron Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo federal el primero y virtual presidente electo el segundo (el peñista José Antonio Meade había reconocido su derrota esa misma noche electoral y, minutos después, lo haría el panista Ricardo Anava).

SEGÚN LO PUBLICADO en la página que registraba las actividades del entonces candidato López Obrador (https://goo.su/pyvav), y de la cual se han tomado las correspondientes citas entrecomilladas, fue un "encuentro cordial y amistoso". Durante más de hora y media hablaron "de diversos temas como el Tratado de Libre Comercio, aeropuerto, reforma energética, presupuesto y de seguridad".

PUNTUALIZÓ EL TABASQUEÑO que "en tanto no exista este reconocimiento legal (la declaratoria formal de presidente electo), no podríamos establecer una relación institucional como se desea. Vamos a ser respetuosos de las formas, porque la forma es fondo. No hay que precipitarnos. Todo a su tiempo".

PERO SOSTUVO AMLO que con Peña Nieto se pondría "de acuerdo para que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos y haya confianza en temas económicos, financieros". Se comprometió a que será "respetuoso de la autonomía del Banco de México, se mantendrá una política macroeconómica, con equilibrios fiscales, no habrá injerencia en temas financieros, en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso con el dólar".

LÓPEZ OBRADOR MANIFESTÓ que "le consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica, una verdadera democracia. Yo he padecido de ese intervencionismo faccioso, que no corresponde a sistemas políticos democráticos. Y ahora tengo que reconocer que, en este proceso electoral,

el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron, en lo general, libres y limpias".

AUN CUANDO PROVENÍAN de formaciones partidistas adversas, y que podrían haber coincidido en las grandes líneas pero tener naturales diferencias en lo concreto, Peña Nieto tuvo una virtual disolvencia política a partir de ese día (hubo dos encuentros más; el 20 de agosto de 2018 ya con la presencia de miembros de los gabinetes saliente y entrante https://goo.su/rBeJ21C). En los hechos, el mexiquense se hizo a un lado y concedió al presidente por entrar casi cinco meses de presencia y control político evidentes.

LA REUNIÓN QUE se realizará hoy en Palacio Nacional tiene un contexto diferente. Claudia Sheinbaum y López Obrador no sólo provienen del mismo partido, sino que forman parte de un proyecto compartido de continuidad. López Obrador preparó, cuidó y consolidó a su ahora virtual sucesora y ha diseñado un proceso de transferencia de poder con personajes relevantes predeterminados, como puede verse en el control de las cámaras federales, con Ricardo Monreal para San Lázaro (el gran opositor de Claudia durante años) y tal vez Adán Augusto López para el Senado, todo en pago por su participación como corcholatas, o Hacienda, con un secretario transexenal, Rogelio Ramírez de la O, e incluso la probable participación en cargos públicos de alguno o algunos de los hijos del presidente saliente, uno de ellos, llamado Andy, como presunta carta presidencial rumbo a 2030.

SHEINBAUM, LA RECEPTORA de un histórico número de votos para la Presidencia, la jefa de una maquinaria de poder nunca vista, que incluye mayorías legislativas calificadas, o una alcanzable cercanía, en Senado, San Lázaro y Congreso capitalino, más la inmensa mayoría de los congreso estatales y de las gubernaturas, se reunirá con un presidente saliente que mantiene poder como ningún otro a estas alturas, para aterrizar los compromisos establecidos por el obradorismo y, en especial, de tiempos y formas de la reforma judicial y, como consecuencia, de la manera de frenar la embestida de inversionistas contra el peso y en la bolsa de valores. ¡Hasta mañana!

## SOLAZ



▲ Jóvenes aprovechan el domingo para realizar sus actividades favoritas. Foto Marco Peláez

# Con impugnaciones, el PRD peleará su registro nacional

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ

Con la formalización del Instituto Nacional Electoral (INE) de los resultados de los comicios federales, en los que se confirmó anoche que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no alcanzó el 3 por ciento de votos en ninguna de las contiendas, el órgano comicial notificará hoy a ese instituto político que entra en fase de prevención, lo que supone que el manejo de sus recursos y bienes a partir de este lunes estarán supervisados por las autoridades electorales.

Tras ello, el sol azteca se encamina a promover una serie de impugnaciones para mantenerse en el escenario nacional, después de haber obtenido una votación históricamente baja, en la que casi todos los sufragios que logró fueron de sus propios militantes. El PRD, fundado el 5 de mayo

El PRD, fundado el 5 de mayo de 1989, tuvo un millón 121 mil 20 votos en la contienda por la Presidencia de la República. Es decir, además de sus militantes (999 mil 249 registrados hasta el cierre del año pasado), sólo contó con 121 mil 771 votos adicionales.

Representa que, entre la ciudadanía sin filiación partidista, promedió 38 mil votos en cada entidad; no obstante, hubo estados donde la votación final fue notoriamente menor. Para la Presidencia, el PRD contó con 3 mil 310 votos en total en Campeche; en Colima, 5 mil 669, y en Nayarit, Tlaxcala y Yucatán no alcanzó 10 mil.

De no lograr "salvarse" con las impugnaciones, el PRD perdería el registro que le cedió para su creación el Partido Mexicano Socialista, el cual, a su vez, se integró por distintas agrupaciones que se fusionaron.

Además, dejaría de percibir prerrogativas en lo que resta del año. De 472.5 millones que se aprobó para actividades ordinarias para este partido en 2024, está en riesgo de no recibir 236.2 millones que le corresponderían en la segunda mitad de 2024.

Aunque está salvaguardado el derecho del partido a impugnar los resultados y hacer valer sus argumentos e interponer los recursos que considere ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de manera preventiva el INE ya tendrá conocimiento de las operaciones financieras del PRD. Cuando legalmente el TEPJF confirme el resultado, comenzará la liquidación del partido.

El representante del PRD ante el

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, informó que ya impugnaron los resultados en cada uno de los 300 distritos electorales federales, al argumentar la inequidad que prevaleció en la contienda.

# Vamos al Senado, indican García Harfuch y Godoy

NÉSTOR JIMÉNEZ

Al recibir ayer sus constancias de mayoría como senadores electos, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, subrayaron que el amplio respaldo en las urnas "no es un cheque en blanco" y tendrán

mucho trabajo por hacer. En la sede de la Junta Local del INE en la capital del país, García Harfuch aseguró que desde que obtuvieron los resultados trabajan junto con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada.

Godoy expresó: "Fue una ratificación de la ciudadanía al proyecto al que pertenecemos, y 3 millones 13 mil personas no es poco; de ese tamaño también es la responsabilidad que la propia ciudadanía nos da. Pero no es un cheque en blanco, sabemos que tenemos que trabajar mucho".

Consultados sobre sus planes personales, tajante, Godoy sostuvo: "Voy al Senado, ya estamos preparando algunos estudios e iniciativas". Adelantó que presentarán propuestas sobre sanciones por violencia hacia las mujeres, en materia de derechos humanos, justicia y combate a la corrupción.

García Harfuch también aseveró que "vamos al Senado", pero sobre

si sería una estancia de sólo un mes, respondió: "Vamos con toda la intención de trabajar en el Senado, ya lo que también suceda en un futuro con mi compañera Ernestina y conmigo no depende de nosotros".

# Fraude al voto: PRI

La dirigencia nacional del PAN y la bancada del PRI en la Cámara de Diputados afirmaron que con la mayoría alcanzada por Morena para el Congreso de la Unión habrá una "sobrerrepresentación" del partido guinda y sus aliados.

En sendos comunicados, el dirigente del PAN, Marko Cortés, sostuvo que la sala superior del Tribunal Electoral debe garantizar que la coalición gobernante no se sobrerrepresente, mientras el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, aseveró que habrá un "fraude al voto" con la integración de la próxima legislatura.

De la Redacción





















# Al pueblo de México

La Mesa de Diálogo Sindical, que agrupa a las organizaciones sindicales más representativas en el país, viene impulsando permanentemente la reivindicación de los derechos y prerrogativas de las y los trabajadores.

Puntualmente hemos reconocido los avances del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, en la legislación, en el salario y las prestaciones hemos recibido el sector obrero.

Nuestra lucha permanente se enfoca en que el movimiento obrero nacional, tenga el espacio que merece en la vida política y social de nuestra República, por lo mismo, nos hemos convertido en una institución que tiene probada su presencia, en la historia política del país, a través de un diálogo franco, abierto y propositivo.

Por eso hoy nos sentimos satisfechos, orgullosos y solidarios al expresar nuestra felicitación más entusiasta a la

# Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Por hacer historia incuestionable, no solamente al ser la primera mujer que conducirá al país desde la Presidencia de la República; sino por haber triunfado, con el mayor número de votos emitidos en todas las elecciones presidenciales de la historia de México.

Manifestamos nuestro acompañamiento en la transformación que Usted conducirá, ratificando nuestra alianza permanente con el Estado Mexicano para lograr el bienestar de la gente.

Este es el tiempo de las mujeres, y deseamos que sea el mejor tiempo de México y para lograrlo, públicamente le expresamos que cuenta con nuestro apoyo solidario.

C. Isaías González Cuevas Secretario General de la CROC

Sen. Carlos Aceves del Olmo Secretario General de la CTM

Sen. Napoleón Gómez Urrutia Secretario General de la Confederación Internacional de **Trabajadores** 

Ing. Francisco Hernández Juárez Secretario General de STRM v Presidente Colegiado de la UNT

Lic. Rodolfo González Guzmán Secretario General de la CROM

Cap. Alberto Güal Ángeles Secretario General ASPA v Presidente Colegiado UNT

Lic. Oscar Moreno Moreno Secretario General de la COCEM

C. Martín Esparza Flores Secretario General de S.M.E.

Dr. Arturo Olivares Cerda Secretario General del del SNTSS

C. Arturo Zavún González Secretario General de S.N.T.N.M.P.



# **NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS**

Entre la duda y el pesimismo // Un largo 2 de junio // El temor de lo que podía ocurrir // El verdadero peligro para México

ORTIZ TEJEDA

ICEN LOS QUE me conocen y con quienes trato, que no suelo ser precisamente un sujeto alegre y jacarandoso, optimista y hacedor de buenos augurios. Que mis predicciones tienden a lo oscuro y, en el mejor de los casos, a lo dubitativo. Yo lo dudo. Simplemente veo la realidad tal como es y no como me complacería que ésta fuera. Mi astignatismo y miopía mentales están bajo control y las dioptrías han dejado de ser para mi visión, como la espada de Damocles (presidente municipal de Agujita, Coahuila, de los años 40), una amenaza constante.

EL DOMINGO 2, después de emitir mi voto, regresé a casa, preparé mi martini, prendí la televisión y vi durante varias horas las mismas imágenes con los juicios de comentaristas diversos, pero igual de sosos e ignorantes, proporcionando, eso sí, unánime desinformación a conveniencia, escrita por sus respectivos ghost writers, destacados intelectuales que ganan fortunas ideando y redactando a destajo las llamadas fake news, las noticias falsas del día, con las que, con creces, compensan los sobrantes de los libros de su autoría que no han logrado salir de los anaqueles de las librerías, ni siquiera ante la amenaza de un incendio.

LA NOCHE Y la madrugada del 2 y 3 de junio me atacó un susidio galopante. Las informaciones a esas horas eran generalmente favorables a Claudia, pero no lo suficiente. Tenía miedo de una votación diferenciada que produjera unas cámaras legislativas adversas y la recuperación de los virreyes estatales jugándose el todo por todo. Temía mucho por Clara Brugada, por su mal concebida propaganda, que nunca pudo mostrar la dimensión humana, social y política de las Utopías y que no fue capaz de presentar su imagen tal como ella es: gozosa en su trato con la gente, singularmente sencilla, honorable, capaz e innegablemente integrada a su territorio pero... la Ciudad de México no es Iztapalapa. Un hecho innegable es que en múltiples colonias jamás habían escuchado el nombre de Clara ni menos visto su efígie. No me extrañaría que miles de personas que habitan al poniente de nuestra capital, cuando oyen

el nombre de esta alcaldía, la ubiquen como un complejo turístico que colinda con Cancún (Iztapalapa, según el censo 2020, es una de las alcaldías más extensas, sólo Tlalpan, la más poblada de todas, tiene 300 kilómetros cuadrados, Iztapalapa sobrepasa los 116).

YA MÁS ADELANTE les expondré mis muy modestas conjeturas, suposiciones o hipótesis, de por qué la coalición creada en torno de la 4T logró los innúmeros triunfos ya reconocidos en los lugares más insospechados y por enormes diferencias de sufragios. También me había propuesto intentar un recuento de las barbaridades y estropicios que con cargo a su cuenta nos ha venido propinando la titular de la recién finada candidatura presidencial, la señora X. Sin embargo, cuando había reunido los primeros incidentes dignos de comento, me quedó claro que ahora era yo quien iba por el fácil rumbo a la cuchufleta, la chacota que, asombran y divierten pero, al tiempo, diluyen o tergiversan el fondo y las implicaciones del asunto originario. Recapacité y, aunque más trabajo me represente, analicemos las ideas expuestas por la señora X durante su vida pública y, por supuesto, los comportamientos por ella exhibidos durante su ejercicio legislativo y los desbocados e irracionales arranques que caracterizaron su desaforada campaña proselitista.

YA VEREMOS LO que ustedes opinan, pero hoy, ya más sereno, me pregunto: ¿no habrá sido la señora X un peligro para México? Pensemos al respecto.

DICE EL LAROUSSE: Apapachar: mimar, acariciar con exceso a alguien. El Diccionario Inverso Ilustrado: Apapachar: chiquear. María Moliner: Abrazar, dar palmaditas cariñosas. Yo agregué: son muestras muchas veces físicas de amor, ternura, interés, como las caricias y las palabras querendonas. Eso le respondí a mi nieto Diego cuando me interrogó al respecto de ¿qué eran exactamente los apapachos? Ahora, me gustaría consultarles a ustedes, ¿cómo explicarle que, cuando los hermosos apapachos son producto de la corrupción y la impudicia por más generosos que sean, se llaman prostitución?

ortiz\_tejeda@hotmail.com @ortiztejeda



▲ La jornada electoral de la semana pasada, en la que demoraron los resultados del conteo

rápido, es la que mayor participación ha tenido en la historia. Foto Roberto García Ortiz

# Conexión del Tren Interurbano al AIFA, antes de fin de sexenio

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será el primero en América Latina con conexión ferroviaria en su terminal. Antes de que concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador empezará operaciones el Tren Suburbano en el ramal de la estación Lechería a Santa Lucía, en Tecámac, estado de México.

Este nuevo sistema de movilidad que garantizará la conectividad desde y hacia el AIFA tendrá capacidad para transportar a 719 pasajeros en cada tren y beneficiará a 120 mil personas, ya que la ruta desde Buenavista se hará en 40 minutos.

Las autoridades federales indicaron en su momento que este transporte ferroviario atenderá la necesidad de traslado de los usuarios del
AIFA, entre viajeros, empleados del
aeropuerto, prestadores de servicios, tripulaciones de las aerolíneas,
personal militar y de varias zonas
habitacionales y comerciales sobre
los 20 kilómetros de ruta que actualmente no cuentan con ningún
servicio masivo en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, lo que será un
detonador del desarrollo urbano.

El ramal ferroviario de Lechería al aeropuerto es una extensión del Ferrocarril Suburbano que actualmente opera de Buenavista a Cuautitlán, con una ruta de 23 kilómetros con cinco estaciones.

Se brindará el servicio con trenes eléctricos de itinerario fijo, recorrerá 42 kilómetros de Buenavista al AIFA en 40 minutos con garantía de puntualidad, incluyendo las paradas programadas en las cuatro estaciones existentes y las seis nuevas del ramal.

De acuerdo con información oficial, el Tren Suburbano se integra a otros sistemas de transporte masivo para facilitar la conectividad. En Buenavista tendrá conexión con la línea B del Metro y con las 1 y 3 del Metrobús; la estación Fortuna, con la línea 6 del Metro, y en Lechería hay correspondencia con la línea 2 del Mexibús. En el punto de salida se encuentran cercanas las estaciones Guerrero de la 3 del Metro y Revolución de la 2.

En el primer cuatrimestre, el AI-FA movilizó un millón 639 mil 600 pasajeros, en su mayoría en vuelos domésticos, y ocupa el primer lugar en la transportación de carga con 142 mil 979 toneladas en los primeros cuatro meses.

# Al acabar su gestión, en 2 meses AMLO debe hacer declaración patrimonial

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

A más tardar 60 días después de concluir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, él y todo su gabinete deberán presentar una última declaración de bienes, que será inscrita en el sistema de evolución patrimonial de la plataforma digital nacional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y considerada para las revisiones aleatorias que practica la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el fin de prevenir y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Por ley, todos los funcionarios están obligados a presentar una declaración patrimonial y de intereses cuando empiezan sus encargos, luego una actualización de la misma cada año, en mayo. Al término de sus encomiendas, deben hacer la de conclusión.

hacer la de conclusión.

En la declaración inicial y de conclusión de cargo se manifiestan los bienes inmuebles propiedad del funcionario, con la fecha y valor de adquisición. En las declaraciones de modificación patrimonial se consignan sólo los cambios, con fecha y valor de compra. La final deberá presentarse 60 días luego de haber dejado el puesto o de lo contrario se

iniciará una investigación, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La misma norma indica que los declarantes están obligados a proporcionar a las secretarías y Organos Internos de Control la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges y dependientes económicos directos.

La SFP informó que, al 31 de mayo, un millón 450 mil servidores públicos federales, 97 por ciento del total, presentaron su declaración patrimonial 2024, incluyendo al Presidente y su gabinete. El número de empleados y funcionarios estatales que lo hicieron en el plazo legal es la cifra más alta desde que en 2020 se estableció este requisito para los empleados del gobierno.

Esta semana, el SNA declaró la

Esta semana, el SNA declaro la puesta en funciones del sistema de evolución patrimonial, que condensará de manera estandarizada las declaraciones de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno de todo el país para facilitar su consulta y la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito.

casos de enriquecimiento ilícito. La SFP publicó las reglas para revisiones aleatorias que desde 2021 aplica por ley.



**GRUPO MÉXICO, IMPUNE** 

# Piden a Sheinbaum "no olvidar" a afectados del desastre en río Sonora

**DE LA REDACCIÓN** 

Con un llamado a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que no olvide el desastre en el río Sonora –donde el 6 de agosto de 2014 se derramaron 40 millones de litros cúbicos de desechos tóxicos y hay pobladores de la zona que aún enfrentan problemas de salud e irremediables daños en el medio ambiente-, integrantes de los comités de Cuenca Río Sonora provectaron un mensaje en Palacio Nacional.

Mencionaron que de esta forma "alzamos la voz una vez más" para pedir que "no deje que la empresa del segundo hombre más rico de México intoxique su gobierno, co-mo ha intoxicado la vida de más de 22 mil personas en el río".

En el contexto de la reunión que hoy sostendrán con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) demandaron frenar la impunidad que la empresa Grupo México ha tenido durante los últimos dos sexenios.

Los activistas expusieron que la Semarnat en 2023 realizó un dictamen donde advierte que en ese río continúa la presencia de meta-les pesados. Por tal motivo, exigieron que la compañía responsable del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México enfrente las consecuencias de sus actos y repare el daño que causó.

"La justicia que ha sido prometi-da todos estos años en el río Sonora no ha llegado. Quienes vivimos en el área afectada tenemos en nuestros cuerpos altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. Hemos perdido amigos y familiares por las enfermedades que causan estos contaminantes y nadie nos ha dado atención a la salud especializada en toxicología", señalaron.

Todos los pozos que son fuente de agua potable tienen arsénico y 50 por ciento de ellos altos niveles de algún contaminante; además, no existen las 36 plantas potabilizadoras, reveló el informe de la Semarnat.

"En todo este tiempo, ninguna autoridad, ni estatal ni federal, ha cumplido sus promesas. Ahora, Sheinbaum tendrá la oportunidad de pasar a la historia haciendo rea-lidad la justicia para el río Sonora",

cuerpos tenemos

metales pesados

En nuestros



# AMLO viaja en el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido a bordo del Tren Maya de Mérida a Campeche. "Nos encontramos a mucha gente contenta en las estaciones", mencionó en un video publicado en sus redes sociales. Se ve que fue calurosamente recibido y algunos usuarios le gritaron: "Sí se pudo, Pre-sidente", en alusión a los resultados electorales.

De la Redacción



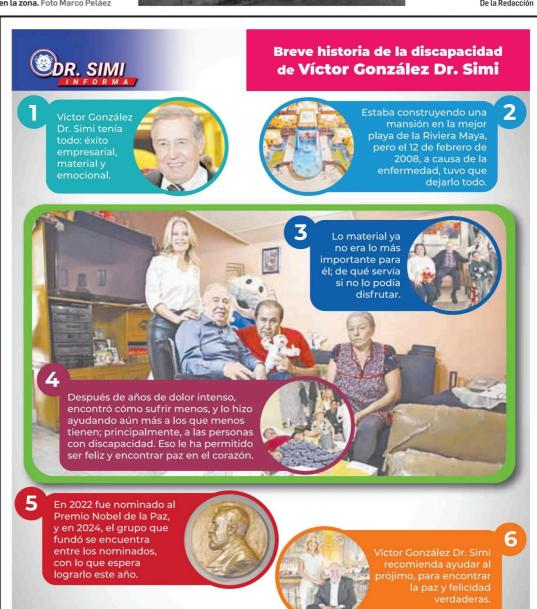



Es un honor para México que el Dr. Simi haya sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2024.



### **DESDE EL OTRO LADO**

El garlito de Biden

ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ

L GARLITO CON el que el presidente Joe Biden pretende resolver una situación muy desventajosa en su agenda migratoria parece entrar en una fase de la que dificilmente saldrá airoso. Su propuesta de cerrar la frontera a quienes buscan asilo en Estados Unidos, con la pretensión de acallar a quienes gritan que el país "está siendo invadido por indeseables", ha levantado una ola de protestas de las organizaciones que defienden los derechos humanos y entre un numeroso grupo de legisladores de su propio partido. Lo paradójico es que, al parecer, no quedará bien con ninguno de los dos bandos.

SI SU INTENCIÓN es enviar de nuevo un mensaje a quienes comienzan el viaje desde sus países para que no lo hagan, probablemente volverá a fallar, como ya sucedió hace dos años. Por el lado de la oposición, en el Partido Republicano la medida es insuficiente, tardía, ya que culpan al presidente de la presión que significa la llegada de migrantes a la frontera.

DE CONTINUAR EL impasse, Biden habrá perdido el garlito que esperaba diera resultado para demostrar que la única forma de restablecer el orden en la frontera es mediante es una profunda reforma migratoria. Sus oponentes republicanos se niegan cuando menos a discutirla formalmente, conscientes de la ventaja que para él significaría que la reforma se aprobara. Donald Trump, quien ha utilizado el tema migratorio como uno de los ejes de su campaña, está de plácemes.

HAY QUIENES INSISTEN que no es significativo el número de electores que Biden perdería por su errática política migratoria y en el conflicto Israel-Palestina. Tal vez no sean muchos, pero tendrá que admitir que se van sumando los descontentos con algunas medidas que han inyectado confusión y desacuerdo recientemente entre quienes debieran ser sus aliados. Habrá que aquilatar hasta dónde le será posible mantener un equilibrio en su política moderada que parece no deja satisfecho a un sector de quienes votaron por él. Como no podía ser de otra manera, los republicanos le exigen un viraje a su política social y de protección a las mayorías. No han reconocido, ni lo harán, sus esfuerzos por la recuperación eco-nómica del país, el bajo nivel de desempleo y el freno a la inflación.

POR LO PRONTO, ante la duda sobre lo que viene en noviembre, con la mezquindad que caracteriza a muchos de sus opositores, ya se aprestan a salvar sus capitales y ganancias enviándolos a paraísos fiscales, sin importarles el daño que hacen a las finanzas y la economía del país que dicen defender.

# CNTE pone pausa al paro en la capital; su plantón, por definir

Mañana tratarán con el Presidente sus demandas

ANGÉLICA ENCISO L.

La sección 9 democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afiliada a la coordinadora (CNTE), hará un receso del paro indefinido en las escuelas de la Ciudad de México, por lo que anunciaron que el martes definirán si mantienen el plantón en el Zócalo.

mantienen el plantón en el Zócalo. En conferencia de prensa, la dirigencia de los maestros de la capital señalaron que también buscan reunirse con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y con la jefa de gobierno electa, Clara

Brugada.

La disidencia magisterial mantiene su paro indefinido en Chiapas y Michoacán, una vez que el sábado en Oaxaca los maestros también anunciaron un receso en la protesta, mientras Guerrero lo hizo el viernes, "cada sección tiene su dinámica", explicó Pedro Hernández, dirigente de la sección 9.

"Lo que se ha avanzado con la movilización ha sido importante, aunque las demandas fueron atendidas parcialmente". Agregó que se alcanzó un incremento salarial de 13 por ciento, luego de que el 15 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que era de 10 por ciento, en las mesas se obtuvo un poco más; la reinstalación de los cesados también es importante, aún faltan algunos y también el haber logrado la interlocución con el gobierno.

Los logros más importantes es la reactivación de la CNTE y la

▶ La dirigencia de la CNTE anunció que con el receso del paro no terminan su movilización. Foto Luis Castillo salida a las calles unitariamente, y ahora se inicia otra etapa. "La principal tarea de la coordinadora es reorganizarse, articularse y seguir insistiendo en que tenemos una propuesta de educación, la propuesta en el salón y en la calle", comentaron los docentes en conferencia de prensa.

Destacaron que la coordinadora abrió canales de diálogo con el Presidente de la República, las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, el Issste y los gobiernos estatales. "Desarrollamos un gran movimiento en defensa de la educación pública y la estabilidad laboral, forjamos una articulación de la indignación y descontento magisterial en la Ciudad de México, salimos de esta jornada con una enorme fuerza moral, social, cultural y política acumulada".

Son 25 días de paro indefinido, pero se han dado movilizaciones desde el 5 de diciembre, en enero, febrero, el 15 de abril hubo paro nacional de 24 horas, y a partir del 15 de mayo fue indefinido y en plantón en el Zócalo. "Hay un desgaste físico y económico para sostenerse en el plantón. Somos centro de acopio para los compañeros de los estados y hay cansancio, tenemos que cuidar que nadie salga lastimado", mencionó Hernández.

Detalló que el paro indefinido no fue generalizado, hubo escue-las que cerraron un día o más, pero en las movilizaciones miles de maestros participaron. Ya "hay una determinación con la SEP y la autoridad educativa para que no haya represión, no hemos tenido descuentos; alguna autoridad ha querido levantar alguna acta, pero no han procedido".

El martes habrá otra mesa con el presidente López Obrador a las 11 de la mañana y el tema que se abordará será sobre el Issste, en la que se busca que no aplique el sequema de las Afore, sino pensiones, se pague en salarios mínimos no con las UMA y en el tema de la edad se exige que haya una mínima para jubilarse.



# Son responsabilidad de la CDMX los *memoriales* del Zócalo: activistas

JARED LAURELES Y
JESSICA XANTOMILA

El Gobierno de la Ciudad de México deberá resguardar los cuatro memoriales de personas desaparecidas que fueron retirados de las inmediaciones de Palacio Nacional el 15 de marzo, de acuerdo con una suspensión provisional que otorgó un juez federal a colectivos de familiares de víctimas.

En su resolución, el togado requirió también a la administración capitalina un informe sobre los hechos y, en caso de falsedad, se impondrán de tres a nueve años de prisión, además de la destitución e inhabilitación a los responsables, aseguró Jorge Verástegui, quien forma parte de los colectivos inte-

grantes de la Glorieta de las y los Desaparecidos.

En entrevista, explicó que aunque el objeto del amparo fueron las autoridades federales, al rendir su informe justificado el personal militar que custodia Palacio Nacional entregó una fotografía en la que se observa a personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México retirar las estructuras metálicas con las fotografías de sus seres queridos.

"El informe indica que la policía afirma que ellos no tuvieron nada que ver porque no está dentro de sus funciones, pero indican que el 13 de marzo en la noche personal de la Secretaría de Obras fue a retirar los memoriales, y adjuntan una fotografía donde se observa que están arriba de una camioneta de esa dependencia."

Por tal razón, se presentó un amparo, ahora contra el Gobierno de la Ciudad de México, ya que, además, con anterioridad se requirió vía transparencia a la jefatura de Gobierno, a la Autoridad del Centro Histórico y a la Secretaría de Obras, información sobre los memoriales; "todos respondieron que no tenían ninguna", agregó Verástegui, quien desde hace 14 años busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio Jesús.

Entre los instalados en la esquina con Moneda se encontraban los de Óscar Antonio López Enamorado, migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010 y los familiares de Verástegui, ausentes desde el 24 de enero de 2009 en Coahuila, entre otros.

# Caso de Max Romero, sin avance en la FGR

CAROLINA GÓMEZ MENA

Hasta ahora el caso del estudiante universitario Maximiliano Romero Meza, desaparecido hace cuatro años en Zapopan, Jalisco, no tiene progreso, pese a que un juez determinó que debe ser indagado como desaparición forzada, señaló Liliana Meza, su madre, cofundadora y presidenta del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco.

La activista dijo a La Jornada que el viernes participó en una mesa de trabajo en la Fiscalía General de la República (FGR), y tras el encuentro lamentó que "las víctimas indirectas seamos revictimizadas; nos hacen venir para nada, no nos dan ningún avance, son indolentes y les falta empatía". Desde hace dos meses Meza

Desde hace dos meses Meza ganó un amparo para que el caso de Max sea indagado como desaparición forzada; sin embargo, considera que hay reticencia por parte de la fiscalía para acatar la orden del juez.

El viernes pasado, ella y Héctor Flores, también cofundador de la agrupación y quien desde hace tres años busca a su hijo Héctor Daniel Flores Fernández, acudieron a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, donde denunciaron la resistencia a cumplir lo determinado por el juzgado séptimo de distrito en materia de amparo con sede en el penal de Puente Grande, Jalisco.

"No entendemos por qué ella (la agente del Ministerio Público) se está inconformando y por qué no quiere acatar la orden del juez" e investigar el caso de Max –quien tenía 18 años al momento de la sustracción de su domicilio el 22 de octubre de 2020 – como desaparición forzada, pues así lo determinó un juez.

## Se sienta un precedente

Destacó que lograr la reclasificación del delito "no sólo ayuda a mi caso, sino a todos. En el colectivo somos más de 400 familias y si tú escuchas el caso de cada uno es la misma historia, lo que cambia es la persona. Esto no servirá sólo para mí o para mi colectivo y para mi estado, sino para todos los colectivos y familias que tengan un familiar desaparecido".

Tras la reunión, comentó que "no tenían ningún acto de investigación; nos dijeron que andan policías en Jalisco haciendo entrevistas, pero no hay nada en concreto", aunque les dijeron que "ya se va a empezar con todo lo que el juez dictaminó".

En la resolución se ordenaron la restitución de derechos violentados (a la verdad, la justicia y a la investigación), reparación de daño y la no repetición.



# LICITACIONES PÚBLICAS INDUCIDAS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PROFESORA
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ
GOBERNADORA DEL ESTADO DE MÉXICO

MAESTRA TRINIDAD FRANCO ARTERO OFICIAL MAYOR DEL ESTADO DE MÉXICO

LICENCIADA HILDA SALAZAR GIL SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MÉXICO

#### A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina en el artículo 136, entre otros elementos, que los recursos económicos de las entidades federativas, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, **transparencia y honradez** para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y que las adquisiciones de todo tipo de bienes, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias aplicables.

Por su parte, el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone que Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se llevarán a cabo y se adjudicarán por medio de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que se presenten propuestas en sobre cerrado que serán abiertos públicamente, procesos en los que se privilegiará el uso de las tecnologías de la información y comunicación, a fin de asegurar al Gobierno del Estado y a los municipios, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. La ley establecerá las bases para el uso de dichas tecnologías

Todo lo anterior quiere decir, que para que la administración pública consiga el mejor precio y las condiciones jurídicas antes mencionadas, es menester evitar discrecionalidad, arbitrariedades e incluso, conductas de corrupción, para lo cual en las licitaciones públicas deben establecerse mecanismos que garanticen la mejor actuación del Estado y la transparencia de los órganos convocantes y de las personas que compiten por el contrato, asegurando una auténtica competencia técnica y un trato igualitario entre los contendientes.

En este sentido, establecer requisitos complicados y de imposible cumplimiento por no existir oportunidad real de reconsideración en el momento procedimental adecuado, desincentiva a los interesados, pues no se producirá competencia y concurrencia de postulantes, dado que la falta de apertura de especificaciones de bienes, así como de claridad y sencillez, al incluir en diversos paquetes muebles con naturaleza divergente, consolida prácticas colusivas y de complicidad, que en corto plazo perjudican al erario, pues los obliga a comprar bienes sumamente caros, que en principio, impiden al Estado asegurar el requisito constitucional del mejor precio posible. Estas conductas deben ser desterradas inmediata y definitivamente de la gestión gubernamental, como lo ha manifestado la ciudadanía al volcarse en las urnas en los más recientes comicios, en favor de una auténtica transformación que modifique de manera radical. la percepción popular acerca de la imagen de quienes deberían tener el poder de servir y no servirse de los cargos públicos.

Es así que de manera por demás lamentable, algunos servidores públicos de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, como convocante y solicitante de los bienes, respectivamente, no han podido o querido entender el clamor popular evolutivo y persisten en repetir viejas conductas repudiables, irregulares y delictivas que no son compatibles con los valores de la actual administración estatal, pues en lugar de atender el interés superior de los beneficiarios, privilegian un rendimiento propio y de otros particulares, cometiendo las siguientes anomalías en la ejecución de la licitación pública nacional presencial LPNP-028-024, para la adquisición de muebles y enseres:

- 1.- Elaboraron las bases con cláusulas limitativas y excluyentes en cuanto a las medidas del mobiliario, estableciendo tolerancias prácticamente inexistentes; y en lo que concierne a entrega, fijaron plazos sumamente cortos e imposibles de cumplir, humana, material y técnicamente hablando. Sin perjuicio de lo expuesto, en diversas partidas, incluyeron tanto muebles de oficina como escolares, lo que obligará a los oferentes a trasladar a la convocante el costo de la intermediación, pues no existe en nuestro país quien sea fabricante de ambos tipos de muebles.
- 2.- El 6 de junio de 2024, simularon celebrar junta aclaratoria, sin fundar y motivar sus respuestas, con lo que hicieron nugatorio el derecho de los interesados para formular planteamientos que pudieran propiciar una real competencia, evitando alterar una decisión previamente adoptada en cuanto al proveedor o proveedores seleccionados, que en vista de lo expuesto, desde antes ya contaban con los moldes y logotipos específicos, así como información privilegiada para fabricar, en su momento suministrar oportunamente los bienes y entregar a tiempo las muestras, que no tienen otro propósito, según las propias bases, que verificar las capacidades del oferente, lo cual se deduce será a simple vista, ya que no establecieron métodos de prueba y sus procedimientos, lo cual lo torna un acto discrecional, subjetivo y arbitrario.

Sin abundamientos innecesarios, solo se agregará que a pesar de que a preguntas razonadas y legalmente procedentes de quienes las presentaron en tiempo y forma para efectuar el acto antes mencionado, insistieron a la convocante en explicar y reconsiderar las razones para fijar características limitativas físicas de los muebles y de los breves plazos de entrega de muestras y del suministro al adjudicado; solo se limitaron por una parte, a argumentar, que no se aceptaban las sugerencias y por la otra, a pretender un deslinde al impulsar al usuario para responder, olvidando que se trata de un acto de responsabilidad compartida, en el que a una parte le corresponde solicitar los bienes y a la otra, elaborar las bases y tomar decisiones en el evento de aclaraciones. Lo antes expuesto, es consultable por todo interesado, en el sitio de internet www. compramex.gob.mx.

Es por lo antes explicado, que solicitamos la intervención de las autoridades competentes especialmente de la C. Gobernadora que con tal certeza desconoce estos actos de corrupción, con la finalidad de que adopten las medidas legales y administrativas necesarias para corregir las irregularidades y anomalías descritas, suspendiendo la licitación vigente e iniciando de oficio el procedimiento para castigar las graves faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos de la convocante y del solicitante de los muebles, en colusión con las personas físicas y/o jurídicas colectivas que hayan intervenido de cualquier forma en dichas conductas.

Sin perjuicio de lo anterior y de persistir por acción u omisiones en convalidar o seguir tolerando irregularidades como las expuestas, agotaremos todos los medios legales a nuestro alcance para enmendarlas, incluyendo las vías administrativas pertinentes e iniciando las denuncias penales por los delitos de coalición, abuso de autoridad y los que resulten; con la finalidad de sancionar a los responsables conforme con la legislación aplicable

ATENTAMENTE

Representante Legal

Responsable de la publicación: Compañía Mueblera Excelencia Educativa, S.A. de C.V.

NOMBRE: Maribel Lesly Saldaña Baron

DOMICILIO: Calle Antiguo Camino a Cocotitlan No. 100-B,

Col. Zona Industrial Chalco

C.P. 56600 Edo. de México.

# Terapias génicas y celulares, una esperanza ante el Parkinson

#### ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Con las terapias celulares y génicas se podría empezar a hablar de la curación de enfermedades como el Parkinson, sobre el cual existen investigaciones para lograr el trasplante de neuronas dopaminérgicas con capacidad para que los pacientes recuperen el control de sus movimientos. En otro trabajo se desarrolla una sustancia que "repare" la alteración genética causante del padecimiento. Estos son dos de alrededor de 70 estudios desarrollados en diferentes partes del mundo en busca de logros equivalentes para diversos males, explicó Eli Lakryc, vicepresidente de Asuntos Médicos del laboratorio Bayer para Brasil y América Latina.

El especialista comentó que aunque la celular y génica es un área de investigación científica que lleva apenas entre 15 y 20 años en desarrollo, la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ya ha autorizado 30 nuevos medicamentos para problemas de leucemia y algunos tipos de anemia

poco frecuentes, como la falciforme y la talasemia.

Durante el seminario sobre innovación farmacéutica organizado por Bayer en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, Ricardo Weinlich, líder de investigación en el Hospital Israelita Albert Einstein, comentó que también existen productos para el manejo de lupus (padecimiento autoinmune) y mieloma (cáncer en la sangre). Reconoció que los científicos en-

Reconoció que los científicos enfrentan el desafío de probar la seguridad de las moléculas en el largo plazo y que la innovación en esta área sea accesible para todas las personas. Actualmente, la tecnología necesaria es de muy alto costo, apuntó.

### Riesgos controlados

Sobre los riesgos de los nuevos medicamentos, el especialista en biología e inmunología indicó que cuando se modifican células o genes es posible que al buscar la cura para una enfermedad se altere la función protectora contra tumores malignos. Eso sucedió en los primeros desarrollos génicos; no obstante, con el avance de las investigaciones

# ATARDECER EN LA CIUDAD DE MÉXICO



▲ Vista aérea de la capital mexicana desde la colonia Roma tras una fuerte lluvia. Foto Pablo Ramos

se ha logrado mejorar la técnica y conseguir las transferencias de genes o células al genoma de forma controlada.

De cualquier manera, sostuvo, se requiere mantener una vigilancia estrecha sobre los resultados de los trabajos y su experiencia en el mundo real.

En el Centro de Enseñanza e Investigación Albert Einstein también hay un desarrollo científico enfocado en el control de la enfermedad renal crónica, la cual es una de las principales complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. Weinlich comentó que alrededor de 10 por ciento de la población vive con algún grado de falla renal.

El trabajo del equipo de investigación en este centro, que se compara con los mejores del mundo, tiene el objetivo de identificar el mecanismo molecular involucrado en la progresión de la enfermedad renal. Con ese fin, los científicos indagan el papel del estrés oxidativo, la inflamación, muerte celular y la fibrosis, entre otros, y han empezado el uso de células genéticamente modificas y células madre mesenquimales en modelos animales. Señaló que los resultados han sido positivos y el grupo se encamina a la realización del estudio clínico fase I.

Por su parte, Lakryc, del laboratorio Bayer, comentó que de las 70 investigaciones sobre terapias celulares y génicas en curso, siete se desarrollan en esta empresa y prevén obtener resultados en los siguientes dos a tres años.

# Profundizar el cambio, mandato contundente

JOSÉ MURAT

asi 36 millones de votos, rozando 60 por ciento de la votación nacional, 32 puntos porcentuales de diferencia con la opción de la derecha, muy por encima del promedio de estudios previos de opinión, fue un mensaje contundente del pueblo de México en las elecciones presidenciales en favor de profundizar el cambio en marcha, elecciones concurrentes con múltiples procesos estatales y municipales que se peneficiaron de ese mandato medular.

El triunfo de Claudia Sheinbaum, claro, holgado, legítimo y ya cotejado, es un mandato indubitable de fortalecer, con el sello propio de la nueva administración federal, el modelo de Estado social de derecho, priorizando la atención a los deciles de ingresos bajos de la población, la base de la pirámide, el segmento históricamente marginado en la larga noche del modelo neoliberal, depredador y elitista.

Un modelo excluyente, concentrador del ingreso, que en los pasados tres sexenios, gobernados por PAN y PRI, de 2000 a 2018, dejó como legado que el uno por ciento de la población más rica de México pasara de quedarse, en ese periodo, de 12 por ciento del ingreso nacional a 30. casi tres veces más, como

lo revela el World Inequality Database, estudio realizado en 176 países, democracias y autocracias, donde nuestro país figura en los primeros lugares de desigualdad social, en la importante vertiente del ingreso.

Un modelo que comenzó a demoler-

Un modelo que comenzó a demolerse, por lo que los abismos en los ingresos de los extremos de la pirámide se han reducido significativamente, como lo revelan varios datos duros, de agencias acreditadas, que expongo en este espacio de reflexión.

La clave ha sido el incremento en el salario mínimo real, de 110 por ciento en el quinquenio 2018-2023, el mayor aumento porcentual entre los países del subcontinente latinoamericano, y aún mayor que el registrado en los 38 países de la OCDE, organismo que aglutina a las mayores economías del mundo, incluida la mexicana.

También ha sido fundamental la reorientación del gasto público, mediante programas sociales y atención focalizada a quienes menos tienen, una política que hizo pasar el porcentaje de mexicanos con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos de 50.8 por ciento en 2016 a 43.5 en 2022, más de 7 puntos porcentuales menos, con la misma tendencia de descenso en 2023.

En el rubro de la pobreza laboral, que mide la capacidad de adquirir los productos de la canasta básica, el descenso ha sido notable, para la población en general en el cuarto trimestre de 2023 fue de 37 por ciento, frente a 40.7 en 2018, una disminución de casi 4 por ciento. Esto equivale, en números absolutos, a 5 millones menos de personas en pobreza laboral entre 2018 y 2023.

Visto por segmentos de la población, la reducción ha sido más importante en el ámbito rural, hogares encabezados por mujeres y los trabajadores: en las familias rurales, la pobreza laboral pasó de 55.9 por ciento en 2018 a 50.1 en 2023, mientras en aquellas con jefatura femenina disminuyó de 45.2 a 41.1 por ciento. En lo relativo a los trabajadores, la pobreza laboral descendió de 14.8 por ciento a fines de 2018 a 12.5 al mismo lapso de 2023.

Lo cierto es que, a la luz de las frías cifras, el crecimiento del ingreso de 2018 a 2022 fue progresivo; es decir, favorable, en personas, hogares y entidades federativas.

Según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), correspondiente a 2022, un estudio realizado cada dos años, México es hoy menos desigual que al inicio de este sexenio: el múltiplo del ingreso promedio por hogar en la parte más alta de la distribución con respecto a la más baja se redujo de 18.3 veces en 2018 a sólo 15 en 2022. El mismo indicador para ingresos per cápita bajó de

19.9 veces a 16.9 en el mismo periodo.

De acuerdo con la Enigh, la desigualdad de ingresos en el país disminuyó sensiblemente en los años recientes, pues el coeficiente de Gini pasó de 0.464 en 2016 a 0.413 en 2022.

Otra tendencia favorable de la política social y regional de esta administración es que se redujo la asimetría en el ingreso entre los habitantes de los estados más avanzados y aquellos en proceso de desarrollo: según el mismo estudio del Inegi, el ingreso de los hogares de estados más pobres creció más rápido que en las entidades más ricas, en la más desarrollada pasó de ser en 2018 el equivalente a tres veces el ingreso promedio de los hogares de la entidad más pobre a 2.2 veces en 2022. La clave fue que, por primera vez en el México de la postrevolución, se priorizó la inversión pública en la zona sur-sureste del país, a través de los megaproyectos que dinamizaron la actividad económica en esa región

ca en esa región.
Este es el modelo social de derecho, de priorización del gasto público y de orientación de las políticas de desarrollo para las personas y las regiones que más lo necesitan, el que hay que profuizar ahora, con las leyes, las políticas públicas y las acciones específicas de una administración que iniciará funciones en menos de cuatro meses. Ese fue el mandato contundente del 2 de junio.

## ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

La infección por el virus A/H5N2 en seres humanos es motivo de controversia en el mundo. Estudios pioneros en Japón de 2005 encontraron que de los trabajadores en granjas de pollos sólo de 2 a 5 por ciento portaban la cepa sin síntomas, afirmó Celia Alpuche, directora del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre), organismo rector en la materia.

Aunque los portadores trabajaban de manera directa con las aves, la probabilidad de transmisión es muy baja, de acuerdo con esos resultados, en los cuales se identificó una reacción cruzada con la vacuna contra influenza estacional, de tal modo que hubo más personas positivas al A/H5N2 entre quienes habían sido inoculados.

Sobre el primer caso reportado en México, la especialista reconoció que pudo haber pasado desapercibido, pero el enfermo llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde se cuenta con la infraestructura para hacer pruebas moleculares y la secuenciación genética del virus.

# Fortalecen vigilancia genómica de bacterias hospitalarias en México

En Estados Unidos y Europa existen programas de vigilancia genómica para determinar qué bacterias circulan en los hospitales y a qué antibióticos son resistentes. Ahora, México y Chile colaboran en ese rubro para la identifica-ción de bacterias hospitalarias multirresistentes, entre ellas, la Acinetobacter baumannii, causante de 90 por ciento de infecciones nosocomiales y en una batería de 24 antibióticos es resistente hasta a 23. Juan Manuel Bello López, investigador del Hospital Juárez de México, que forma parte del provecto Fortalecimiento de la vigilancia genómica de Acinetobacter baumannii, encabezado por el Instituto Nacional de Me dicina Genómica (Inmegen) y la Universidad de Santiago de Chile. dijo que este microorganismo "es uno de los más importantes por sus niveles de drogorresistencia". Explicó que infecta sobre todo a enfermos críticos, es de los microorganismos más presentes en cuidados intensivos, suele alojarse en los pulmones y "asociado a ventilación mecánica y es de los más catastróficos". Laura Gómez Romero, investigadora en Ciencias Médicas del Inmegen, precisó que el patógeno está en la flora microbiana de la piel, en la cavidad oral y vías respiratorias de adultos sanos. Sobrevive en superficies húmedas y secas y podría estar asociada con el uso de distintos tipos de catéteres. Ocasiona neumonía meningitis, infecciones del torrente sanguíneo y del tracto urinario, y se asocia a una "mortalidad de entre 63.5 y 70.3 por ciento". La Organización Mundial de la Salud prevé que en 2050, la resistencia antibacteriana generará mayor mortalidad que el cáncer.

Carolina Gómez Mena

# Niegan más casos de virus A/H5N2

Reiteró que en los estudios aplicados a las personas que estuvieron en contacto con el enfermo no se encontró ningún otro caso ni algún signo de la infección en la zona donde vivía el afectado.

En un foro de la Academia Nacional de Medicina, los participantes aseguraron que el virus no representa ningún riesgo de contagio para la población y tampoco hay peligro en el consumo de pollo, huevos o leche. Alpuche resaltó que la Red eL Laboratorios Estatales de Salud Pública tienen equipos e insumos para llevar a cabo la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para identificar el virus.

Para tener una mayor especifici-

Para tener una mayor especificidad en este caso y determinar que se trataba de la cepa A/H5N2 fue necesaria la secuenciación genética, la cual está disponible sólo en grandes centros académicos y de investigación como los institutos nacionales de salud y el Indre.

Subrayó que en México existe el sistema de vigilancia epidemiológica con protocolos muy claros sobre los pasos a seguir al identificar un caso de neumonía grave. Donde quiera que se encuentren los pacientes, las instituciones de salud deben recurrir a la red de laboratorios y al Indre.

Agregó que el caso de influenza A/H5N2 dado a conocer la semana pasada fue de un hombre con padecimientos crónicos sin control, por lo cual su sistema de defensas estaba "muy comprometido". Resaltó que en la zona del estado de México donde vivía no ha existido algún brote de dicho virus, como el que se presentó en marzo en otra zona de la misma entidad, y subrayó la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica activa. Mauricio Rodríguez, profesor de

Mauricio Rodriguez, profesor de microbiología y parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, advirtió que se requiere una vigilancia estricta sobre las prácticas de producción en la agroindustria y, a la población en general hay que reiterar que las medidas de prevención son la mismas que con cualquier virus respiratorio: sana disancia, ventilación en lugares cerrados y el lavado frecuente de manos.





# El problema más urgente

#### IVÁN RESTREPO

legida con el mayor número de votos de la historia, la futura presidenta de México enfrenta enormes problemas. Quiero destacar el más urgente de resolver, por encima de lograr que el Congreso de la Unión apruebe el tan manoseado plan C, que le hereda el actual mandatario y que ella prometió sacar adelante, pero luego de discutirlo ampliamente.

Se trata del agua. Este año su carencia se siente en toda su intensidad y afecta especialmente a decenas de millones de habitantes y al sector agropecuario. La futura mandataria no debe esperar a tomar posesión para poner en marcha coordinadamente con los actuales funcionarios, la estrategia para captar al máximo el agua de lluvia que nos traerán los huracanes y ciclones desde este mes, en vez de que se vaya al mar, sin utilizar y contaminada.

y contaminada.

Como conocedora que es del problema, ella sabe que existen métodos para lograrlo en el sector rural y en las ciudades. Y, además, que es hora de variar el modelo de conservar, administrar, distribuir y reutilizar adecuadamente el vital elemento. Es obsoleto e injusto. También ella y la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México saben los problemas que enfrenta la cuenca de México para dotar de líquido a los 30 millones de personas que la habitan. Es fundamental coordinar, ahora sí, esfuerzos con todas las

entidades federales que hacen parte de dicha cuenca. Tanto para evitar que la mancha de asfalto se extienda más sobre áreas de recarga del acuífero y de las agropecuarias, como para administrar bien el recurso. Hoy, el Cutzamala está a casi una cuarta parte de su capacidad de almacenamiento por la sequía y la deforestación de sus cuencas alimentadoras.

Y peor: la explotación del manto freático, del que se extrae la mayor parte del agua para la ciudad y su área conurbada, llega a extremos muy peligrosos. Mientras, se pierde 30 por ciento del agua inyectada a la red de distribución, se subsidia el consumo casi 50 por ciento, lo que lleva al mal uso y derroche del líquido en millones de viviendas y negocios

El problema del agua es mayor en los demás centros urbanos del país. Los más afectados: los pobres, a los que la actual administración y la futura tienen como prioridad. Con el agua, la que está por concluir no ha hecho lo necesario ni urgente, como muestra la realidad. Igual sucede en el sector agropecuario, el que más líquido recibe, pero donde predomina el mal uso y el control por poderosos empresarios y políticos.

El marco apropiado para llevar adelante una reforma sustancial sobre el vital elemento es la nueva Ley de Aguas que hace 12 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó aprobar al Legislativo. Irresponsablemente no lo ha hecho. Bien podría lograrse en agosto, con la asesoría de especialistas que colaboran con la futura mandataria. Y



El marco apropiado para llevar adelante una reforma sustancial sobre el vital elemento es la nueva Ley de Aguas que hace 12 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó aprobar al Legislativo

con la mayoría que la respaldó en las urnas y los que no votaron por ella, es hora de hacer realidad el mandato constitucional que obliga al Estado dotar a la población de agua suficiente y de buena calidad.

oonga al Estatu otara la portación de agua sufficiente y de buena calidad.

Nota al margen del tema ambiental. El maestro Bernardo Barranco detalló en varios artículos publicados en La Jornada, la abierta injerencia de la jerarquía católica en el reciente proceso electoral. Cómo violaron la legislación vigente que prohíbe la participación de las asociaciones religiosas en política. Sin embargo, llamaron a no votar por los candidatos que defendían el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la eutanasia. En resumen, los derechos humanos. Votar en cambio por quienes sostienen los principios cristianos. También los pastores de otras creencias hicieron lo mismo, aunque no tan abiertamente.

Según datos recientes, 77 por ciento de la población dice profesar la fe católica. A otros credos, 11 por ciento. El resto se declara ateo o sin religión alguna. Si vemos los resultados del último proceso electoral, los creyentes del país desoyeron a los pastores de sus almas. Ignoraron el alud de mensajes desde los púlpitos y en las redes sociales en los que aseguraban que la hoy elegida, judía, era anticatólica y cerraría la Basílica de Guadalupe. En resumen, la encarnación del mal. Ignoraron también las invocaciones a Dios y a la Virgen de Guadalupe de la candidata X. La tolerancia y el principio de laicidad de la nación, que tanto costó lograr, se impusieron al fanatismo, para bien de todos.

# Los trabajadores migrantes enriquecen al mundo

# VIJAY PRASHAD\*

ada año, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publica su Informe sobre las migraciones en el mundo. La mayoría de estos informes son anodinos, señalando un aumento secular de la migración durante el neoliberalismo. A medida que los estados de las zonas más pobres del mundo se veían asaltados por el Consenso de Washington, y que el empleo se volvía cada vez más precario, cada vez más personas se lanzaban a la carretera para encontrar un modo de mantene a sus familias. Por eso en 2000 la OIM publicó su primer Informe sobre las migraciones en el mundo, donde escribió que "hay más migrantes que nunca en el mun-do", fue entre 1985 y 1990 cuando la tasa de crecimiento de la migración mundial (2.59 por ciento) superó la tasa de crecimiento de la población mundial (1.7).

El ataque neoliberal al gasto público en los países más pobres fue un motor clave de la migración internacional. Ya en 1990 había quedado claro que se habían convertido en fuerza esencial para proporcionar divisas a sus países mediante el aumento de las remesas a sus familias. En 2015, las remesas triplicaron el volumen de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y de la inversión extranjera directa (IED). La AOD es el dinero de ayuda que aportan los estados, mientras la IED es el caudal que aportan las empresas privadas. En México y Filipinas las remesas de los migrantes evitaron la quiebra del Estado.

El informe de este año señala que hay unos "281 millones de personas" en movimiento, 3.6 por ciento de la población mundial. Es el triple de los 84 millones que se desplazaban en 1970, y mucho más que los 153 millones de 1990. "Las tendencias mundiales apuntan a un aumento de la migración en el futuro", señala la OIM, que puede atribuirse a tres factores: la guerra, la precariedad económica y el cambio climático.

Las guerras no son sólo el resultado de desacuerdos (ya que muchos de estos problemas pueden resolverse si se permite que prevalezca la calma). Los conflictos se exacerban hasta convertirse en guerras debido a la inmensa escala del comercio de armas y a

las presiones de los comerciantes de la muerte para que renuncien a la paz y utilicen armamento cada vez más caro para resolver las disputas. El gasto militar global asciende hoy a casi 3 billones de dólares, de los cuales tres cuartas partes corresponden a los países del norte global. Mientras, en 2022 las empresas armamentís ticas obtuvieron unos 600 mil millones de dólares en beneficios. En segundo lugar, la Organiza ción Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 58 por ciento de la mano de obra mundial –2 mil millones de personas– trabaja en el sector informal. Laboran con una protección social mínima y casi sin derechos. Los datos sobre desempleo juvenil y preca-riedad juvenil son asombrosos, y las cifras indias, espeluznantes. Muchos de los migrantes de África occidental que intentan la peligrosa travesía del Sahara y el mar Mediterráneo huyen de las altas tasas de precariedad, subempleo y desempleo de la región. Un informe de 2018 del Grupo del Banco Africano de Desarrollo muestra que, debido al ataque a la agricultura mundial. los campesinos se han trasladado a las ciudades a servicios informales de baja productividad, desde donde deciden marcharse por el señuelo de mayores ingresos en

En tercer lugar, cada vez más gente enfrenta los efectos de la catástrofe climática. En 2015, en la reunión de París sobre el clima, los gobiernos acordaron crear un Grupo de Trabajo sobre Migración Climática; en 2018, el Pacto Mundial de la ONU acordó que las personas que se desplazan por motivos de degradación climática deben ser protegidas. Sin embargo, el concepto de "refugiados climáticos" aún no está establecido. En 2021, el Banco Mundial calculó que en 2050 habrá al menos 216 millones de refugiados climáticos

climáticos.
Riqueza. El nuevo informe de la OIM señala que estos migrantes envían a casa cantidades cada vez mayores de dinero para ayudar a sus familias, cada vez más desesperadas. "El dinero que envían a casa", señala la OIM, "aumentó 650 [por ciento] entre 2000 y 2022, pasando de 128 mil millones de dólares a 831 mil millones". Según analistas, la mayoría de estas remesas en el periodo reciente van a parar a países de renta baja y media. De los 831 mil millones de dólares, por ejemplo, 647 mil millones se destinan a las naciones más pobres. Para la mayoría de estos países, las remesas superan con creces la IED y la AOD juntas y constituyen una parte significativa del producto interior bruto (PIB).

Estudios del Banco Mundial muestran dos cosas importantes sobre las remesas. En primer lugar, éstas se distribuyen de forma más equitativa entre las naciones más pobres. Las transacciones de IED suelen favorecer a las economías más grandes del sur global, y se dirigen a sectores que no siempre van a proporcionar empleo o ingresos a los sectores más pobres de la población. En segundo lugar, las encuestas de hogares muestran que las remesas contribuyen a reducir considerablemente la pobreza en

los países de renta media y baja. Países como México y Filipinas ven aumentar drásticamente sus tasas de pobreza cuando disminuven las remesas.

El trato que reciben estos migrantes, cruciales para reducir la pobreza y crear riqueza en la sociedad, es indignante. Son tratados como criminales, abandonados por sus propios países que prefieren gastar vulgares cantidades de dinero para atraer inversiones de mucho menor impacto a través de multinacionales. Los datos demuestran que es necesario un cambio de perspectiva de clase respecto de la inversión.

Si los migrantes del mundo -281 millones– vivieran en un solo territorio, formarían el cuar-to país más grande del mundo después de India y China (mil 400 millones cada uno) y Estados Unidos (339 millones). Sin embargo, los inmigrantes reciben poca protección social y escaso respeto (una nueva publicación del Foro Zetkin de Investigación Social muestra, por ejemplo, cómo Europa los criminaliza). En muchos casos, sus salarios se suprimen debido a su falta de documentación, y sus remesas están gravadas por los servicios de transferencias internacionales (PayPal, Western Union y Moneygram), que cobran elevadas comisiones tanto al remitente como al destinatario. Por ahora, sólo existen pequeñas iniciativas políticas que apoyan a los inmigrantes, pero ninguna plataforma que aglutine estos números en una fuerza política poderosa. \*Historiador y periodista indio. Texto producido para Globetrotter



# La niebla de la guerra y la resistencia

## **CARLOS FAZIO**

adie detiene el genocidio "bíblico" y las operaciones de castigo colectivo y limpieza étnica de Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra en Gaza y Cisjordania transmitido en vivo y en directo *urbi et orbi*. Sin embargo, la propaganda negra de los servicios de inteligencia y la "niebla de guerra" ocultan o difuminan las acciones de la resistencia palestina sobre el terreno. A manera de ejemplo, cabe consignar que, pese a la intensificación y brutalidad de la agresión, el 25 de mayo combatientes de las Brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento Hamas, atrajeron, emboscaron y enfrentaron a quemarropa a una fuerza militar israelí en uno de los túneles del campo de refugiados de Jabaliya, el mayor campamento en Gaza ubicado en el norte de la franja, y detonaron explosivos contra el grupo de soldados enemigos que fue a socorrerla.

que fue a socorrerla.

Meses atrás, el alto mando del ejército de ocupación había anunciado el desmantelamiento de 20 de los 24 batallones originales de Hamas en Jabaliya, pero todo indica que la estructura combativa de la insurgencia estaba intacta. Desde una perspectiva militar, la acción tiene una importancia cualitativa al provocar bajas en las filas israelíes entre soldados muertos, heridos y prisioneros, y apoderarse del equipamiento militar, ya que eso fortalece la posición de la resistencia y desestabiliza la imagen del ejército sionista.

A escala política, la acción constituye una carta adicional de la resistencia para consolidar su fuerte posición en las negociaciones para un alto al fuego en caso de reanudarse. Asimismo, la traumática emboscada acentuará la división interna del régimen israelí y tal vez profundice la disputa entre Netanyahu y el nivel militar y de seguridad sobre la conducción de la guerra y el arreglo de intercambio de prisioneros, cuyo primer indicio es la renuncia del ministro de Defensa, Benny Gantz. En el plano sicológico, la operación eleva la moral del pueblo de Gaza a la luz de la trágica realidad impuesta por la guerra de exterminio. En sentido contrario, y dado el estado de confusión dentro del ejército de ocupación, la operación envió a los soldados israelíes el mensaje de que sus esfuerzos fueron en vano, mientras la resistencia permaneció fuerte y fue capaz de devolver a las fuerzas ocupantes a la primera casilla en el norte de la franja.

La situación sobre el terreno en Jabaliya revela algo más que un mero enfrentamiento militar entre una fuerza invasora y los combatientes de la resistencia que libran una guerra de guerrillas. La implicación más profunda es que Israel está mucho más enredado de lo que quiere reconocer, reflejando la experiencia de Estados Unidos en su desastroso atolladero de Vietnam. Pero como indica un reporte de Khalil Harb para The Cradle, a diferencia de la Ruta Ho Chi Minh en Vietnam, Gaza es una franja de tierra llana que carece de cruces, pasos de montaña o bosques para que la resistencia pueda desplazar personal y armas con facilidad a través de extensiones de terreno.

El resurgimiento de la resistencia en Jabaliya cogió desprevenido al ejército israelí y exhibe que su estrategia de primero "segar la hierba" para controlar el norte y el centro de la franja, antes de centrarse en arrasar el sur (Rafah), siempre fue falsa y que la resistencia aún conserva fuerza y liderazgo y está preparada para una larga guerra de desgaste. Las tropas de ocupación siguen chocando contra el muro del Viet Cong palestino y su incesante despliegue de nuevas tácticas: engaño, emboscadas, sabotaje, espionaje, sacrificio y, lo que es más importante, paciencia estratégica. Según fuentes de la resistencia citadas por Al Mayadeen, los combatientes palestinos salen de los escombros y del subsuelo para librar una auténtica guerra de pulga contra miles de soldados israelies estacionados allí.

A su vez, el jefe de Hamas en la franja de Gaza, Yahya Sinwar, cuya captura o muerte sería el mayor trofeo de guerra de la ofensiva militar israelí, no cambió sus posiciones ni fue afectado por las operaciones punitivas en Rafah, y siguió comprometido con el objetivo central: la supervivencia; el régimen de Netanyahu se vio obligado a negociar con él, así sea de manera indirecta, y ha sido incapaz de destruir el laberinto de túneles de la resistencia, con sus fábricas y depósitos de rifles, misiles portátiles antitanque y municiones, centros de mando, enfermerías, demiterias y fícese de consunicación.

dormitorios y líneas de comunicación. A la realidad de un ejército con soldados de reserva agotados y signos de indisciplina en sus filas, se suman los grandes daños sufridos en el norte de los territorios palestinos ocupados, como resultado de las operaciones militares ejecutadas por la Resistencia de Líbano (Hezbola) los últimos días. La recopilación de información precisa por la unidad de inteligencia de Hezbola –tan buena como la 8200, su equivalente en el ejército de ocupación—, le ha permitido destruir cuatro instalaciones del sistema "cúpula de hierro" israelí (entre ellas el cuartel general del Batallón de Agrupación Militar israelí de Yarden, en el Golán sirio ocupado), y al menos otras dos resultaron dañadas, según ratificaron medios de Tel Aviv que desafían la censura. De igual modo confirmaron la destrucción del globo Tel Shamayim, en la base Ramot Naftali, fuera de funcionamiento a partir del ataque de Hezbola, que además destruyó casi todos los sistemas de cámaras de seguridad fronteriza.

mas de cámaras de seguridad fronteriza. El ex jefe de la división de inteligencia del Mosad, Haim Tomer, reveló que la fuerza aérea israelí ya no puede operar libremente sobre Líbano debido a los sistemas de detección de Hezbola, y que en caso de un escalamiento del conflicto la resistencia libanesa podría lanzar mil 500 misiles diarios en los primeros días de combate, paralizar completamente al Estado colonialista de Israel y afectar puertos y aeropuertos en el norte, poniendo en riesgo de destrucción ciudades como Kiryat Shmona, Acre, Tiberíades y posiblemente Haifa y Tel Aviv. Medios israelíes admiten que el regreso de los 100 mil colonos supremacistas armados que abandonaron la Palestina ocupada (otras estimaciones hablan de 80 mil) después del 7 de octubre de 2023, ya no volverán, lo que significaría un duro golpe al colonialismo de asentamientos, como estrategia de anclaje y palanca para asegurar el control de la tierra que ocupa Israel, Incluso, el diario Haaretz destacó que tras un posible alto el fuego, Hezbola está en camino de establecer una nueva zona de seguridad en la frontera libanesapalestina ocupada por Israel.

# Modelos para armar

#### SERGIO RAMÍREZ

n el vuelo de regreso a Madrid desde Panamá, donde celebramos en los días pasados el festival literario Centroamérica Cuenta, vine leyendo la novela de Rodrigo Rey Rosa El material humano, que comienza con un listado de fichas policiales sacadas del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Aparecen registrados ciudadanos señalados por comunistas, por repartir volantes sediciosos, por contravenir el toque de queda; o por posesión de armas de fuego o explosivos.

Pero también hay un chusco anotado por liberar un zopilote dentro del teatro Capitol, y otro por tirar con cerbatana en el teatro Lux al amparo de la oscuridad; un sastre por jugar juegos prohibidos; una mujer por ejercer el amor libre, otra por practicar ciencias ocultas, la quiromancia y la cartomancia; un barbero por "ingerir licor con otros individuos que se dedican a desnudar a los ebrios trasnochadores"; un oficinista por publicar obscenidades, un proxeneta por explotar a mujeres de la vida galante; y uno detenido por difamación, pues "aseguró tener relaciones carnales con Carmen Morales, quien a petición de su madre sufrió examen médico, resultando ser virgen", y, en fin, un jornalero por insubordinarse contra su patrón.

Las fichas policiales registran la vigilancia política sobre la corrección de conducta, y los pecados capitales contra la seguridad pública se revuelven con los pecados veniales, que pasan ambos a tener la misma categoría de infracción que merece ser registrada, porque la ficha queda abierta a las reincidencias. Toda irregularidad de comportamiento, cualquiera sea su tamaño, es potencialmente peligrosa para el estado policial. Este inventario de fichas da paso en la

Este inventario de fichas da paso en la novela a un descenso a los infiernos de la represión y la corrupción en Guatemala, ese mundo de sombras y dualidades donde el terror cambia continuamente de rostro, tan kafkiano si este término no fuera ya lugar común en América Latina. Oscuro mundo cerrado por el que Rodrigo se mueve buscando las claves que están en todas partes y en ninguna; y ese amasijo de viejas cartulinas policiales que abre las puertas de El material humano, es la imagen de un país que en sus estructuras patriarcales ha variado poco desde los tiempos del general Jorge Ubico, uno de los proverbiales dictadores del siglo XX centroamericano.

Ubico mandó a dictar en 1934 la Ley contra la Vagancia, que empezaba por definir quiénes debían ser considerados vagos, o sea, los pobres: "los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta"; los que ejerzan la mendicidad y, de paso, los entretenidos, "los que concurran ordinariamente a los billares, cantinas, tabernas, casas de prostitución"; y "los que comprometidos a servir a otro con su trabajo en fincas, no lo cumplen", una manera de forzar a la servidumbre.

La pena del delito de vagancia era la

La pena del delito de vagancia era la cárcel, y el trabajo forzado "en el servicio de hospitales, limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles y otros establecimientos, obras nacionales, municipales o de caminos".

Y los desertores de sus lugares de trabajo en el campo eran puestos a merced de sus patrones.

Leo en un entusiasta comentario sobre la época florida de Ubico: "No faltan las historias de los abuelitos que cuentan que durante su gobierno se podían dejar las puertas de las casas abiertas y que el crimen común era casi nulo, ya que todos sabían lo que les podía suceder si llegaban a ser apresados por la policía nacional".

La historia se repite en Centroamérica con sórdida pertinacia, y vale la pena recordarlo ahora que el presidente Nayib Bukele inicia en El Salvador su segundo periodo presidencial bajo un estado permanente de suspensión de garantías ciudadanas. La relección estaba prohibida por la Constitución, pero qué importa, si obtuvo más de 80 por ciento de los votos, los partidos políticos se esfumaron y sólo existe prácticamente el suyo; y si controla, además, todos los poderes del Estado. Un millennial de puño de hierro.

Y los adultos que serán abuelitos se hallan listos para contar que pueden dejar las puertas de sus casas abiertas y caminar sin temor por parques y avenidas porque los miles de pandilleros que antes asolaban los barrios se encuentran encerrados en una megacárcel de donde no volverán a salir nunca.



El modelo Ubico. El modelo Bukele. Las distopías de largo alcance. El material humano

"Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán la luz del sol", tuitea triunfalmente el presidente Bukele. Los criminales castigados de por vida junto con otros que serán inocentes y también están presos de por vida, pero allá quien se detenga a averiguarlo.

A quien se hubiera atrevido a protestar por las arbitrariedades de la ley de la vagancia, el general Ubico le habría respondido que se llevara a uno de esos vagos a vivir a su casa y lo mantuviera. Es lo que responde Bukele a quienes protestan porque sus tribunales violentan los derechos humanos. Que se lleven a los pandilleros a vivir a sus casas. El modelo Ubico. El modelo Bukele.

El modelo Ubico. El modelo Bukele. Las distopías de largo alcance. El material humano.

www.sergioramirez.com www.facebook.com/escritorsergioramirez http://twitter.com/sergioramirezm www.instagram.com/sergioramirezmercado



# **ECONOMÍA**



| Tipo de cambio (pesos) | Compra | Venta |
|------------------------|--------|-------|
| Dólar                  | 17.42  | 18.41 |
| Euro                   | 19.69  | 19.71 |

| Tasas de interés |        |
|------------------|--------|
| Cetes 28 días    | 11.04% |
| Cetes 91 días    | 11.15% |
| TIIE 28 días     | 11.24% |

| -0.19% |
|--------|
| 4.69%  |
|        |
| 4      |
|        |

| Petróleo (dólares) | Precio | Var   |
|--------------------|--------|-------|
| WTI                | 75.53  | -0.02 |
| Brent              | 76.92  | -0.25 |
| Mezcla mexicana    | 70.49  | +0.03 |

| (Índice de Precios y Cot | tizaciones)   |
|--------------------------|---------------|
| Cierre                   | 52 mil 977.32 |
| Variación puntos         | -1,499.93     |
| Variación porcentual     | -2.75%        |

# **PROYECCIONES DEL PRIMER CUATRIMESTRE**

# SE: anuncian trasnacionales inversión de 39 mil 100 mdd

# Generarían 54 mil 347 empleos directos, sobre todo en manufacturas

#### **BRAULIO CARBAJAL**

Durante el primer cuatrimestre de 2024 empresas foráneas hicieron 127 anuncios sobre expectativas de inversión extranjera directa (IED) por 39 mil 127 millones de dólares para los siguientes dos o tres años, informó este domingo la Secretaría de Economía (SE).

De acuerdo con la dependencia que encabeza Raquel Buenrostro, dichos anuncios de inversión se suman a los 378 acumulados en 2023, y que corresponden a desembolsos por alrededor de 110 mil millones de dólares.

La SE ha dicho en múltiples ocasiones que estos anuncios reafirman que México se encuentra en un momento "inmejorable" para recibir capitales, gracias a la política económica del gobierno federal, que promueve la relocalización y el impulso a industrias estratégicas.

Según el nuevo reporte de la dependencia, la expectativa de generación de empleos derivada de los anuncios de inversión de los primeros cuatro meses de 2024 es de 54 mil 347 plazas directas.

Del total de los anuncios pú-

Del total de los anuncios públicos de inversión, 56 por ciento están destinados a proyectos del sector manufacturero, en el cual destacan las industrias de bebidas (48 por ciento), autopartes (16 por ciento), hierro y acero (12 por ciento), automóviles (9 por ciento), componentes electrónicos (2 por ciento) y otras (12 por ciento).

De la expectativa de generación de empleo, dice el documento, la industria automotriz concentra 49 por ciento (26 mil 673 nuevos puestos directos).

En el segundo lugar con más in-

versión anunciada se encuentra el sector de transporte con 5 mil 133 millones de dólares, seguido por comercio (5 mil 12 millones), medios masivos (4 mil 963 millones), energía (mil 257 millones), inmobiliario (400 millones), servicios (389), construcción (85), agricultura (38) y alojamiento temporal (9 millones de dólares).

Del monto total, 87 por ciento proviene de nueve de los 10 principales países de origen de la IED en México al primer trimestre de 2024, lo que según la SE "refrenda la confianza del sector privado para continuar invirtiendo y expandiéndose en el país".

Estados Unidos es el país con más anuncios de inversión, con 20 mil 25 millones de dólares, 51 por ciento del total reportado en los primeros cuatro meses de 2024. Detrás quedaron Alemania, con 5 mil 662 millones de dólares (14 por ciento del total) y Argentina, con 4 mil 397 millones de dólares, equivalentes a 11 por ciento.

Según la SE, este año se observa una reconfiguración de las inversiones anunciadas por entidad federativa, con una mayor distribución a lo largo del país.

Tres cuartas partes de la inversión anunciada se concentran en 15 entidades federativas, con una expectativa de generación de 51 mil 958 empleos. La más beneficiada sería Querétaro, con 6 mil 249.8 millones de dólares, que representan 16 por ciento del total; seguida por el estado de México, con 4 mil 585.7 millones (12 por ciento); Nuevo León, con 3 mil 692 millones de dólares (9 por ciento), Coahuila, con 2 mil 11.5 millones de dólares (5 por ciento), y Sinaloa, con mil 730.5 millones de dólares (4 por ciento).

# Volatilidad del peso retrasaría recorte de la tasa del BdeM

#### CLARA ZEPEDA

La reciente volatilidad del tipo de cambio en México, provocada principalmente por la inesperada obtención de la mayoría absoluta por Morena y sus aliados, tiene el potencial de aumentar la inflación y hacer trastabillar al Banco de México (BdeM) en su búsqueda de reducir la tasa de interés, actualmente en 11 por ciento, previeron analistas económicos.

De acuerdo con datos del banco central, el peso mexicano acumuló una pérdida semanal de 8.22 por ciento, equivalente a 1.39 pesos, frente a la divisa estadounidense, al pasar de 16.9682 unidades por dólar spot el 31 de mayo a 18.3628 el pasado viernes.

Esta fue la mayor depreciación desde la semana que finalizó el 20 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia de covid-19, cuando la moneda mexicana se depreció 11.39 por ciento. Además, es la mayor pérdida de valor para una primera semana de junio desde que el tipo de cambio se encuentra en un régimen de libre flotación, destacaron analistas.

"El debilitamiento de las monedas frente al dólar estadunidense tiene el potencial de convertirse en el factor que desate la siguiente ola inflacionaria a través de sus efectos sobre los precios de los productos importados", consideró Alfredo Coutiño, director de Moody's Analytics.

Coutiño detalló en su análisis que el debilitamiento del tipo de cambio debe activar alertas en el banco central para ser más cuidadosos en el manejo de la política monetaria y evitar prisas innecesarias en el ciclo de relajamiento monetario, a fin de reducir el riesgo de incurrir en una reversión de la política monetaria.

## Descarta que AMLO ponga en riesgo el fin de su sexenio

Pese a que la inflación general de mayo sorprendió a la baja, para Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays para América Latina, la volatilidad del tipo de cambio reduce la probabilidad de que el Banco de México recorte la tasa de interés—que determina el costo del crédito al que se financian empresas y personas—en su próxima reunión del 27 de junio.

Casillas no espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque la aprobación de reformas que podrían arriesgar el final de su sexenio con una depreciación significativa del peso o una rebaja de la calificación. "Todavía esperamos que Banco de México reanude su ciclo de corte de tasas en junio", prevé el especialista de Barclays.

# Embates cambiarios aún no llegan al mercado de futuros

# CLARA ZEPEDA

Las posiciones netas a favor de que el peso mexicano se apreciará sumaron 65 semanas al hilo en el mercado de futuros del Chicago Mercantile Exchange (CME).

Con corte al 4 de junio – antes de las declaraciones sobre el llamado plan C del gobierno federal–, las apuestas especulativas a favor de la divisa se incrementaron 3.14 por ciento. No obstante, algunos analistas estiman que la moneda nacional enfrentará meses de fuerte volatilidad, tanto por el entorno poselectoral como por la opinión de las calificadoras de riesgo soberano y el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"En los últimos días, los mercados estuvieron evaluando las implicaciones de los resultados de las elecciones en México. Hasta el 4 de junio, el sentimiento de los especuladores sobre la moneda mexicana fue positivo. No descartamos que, de continuar la depre-

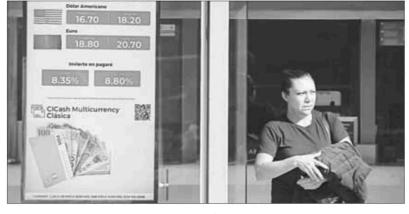

ciación de la divisa mexicana, este tipo de inversionistas se torne más cauteloso y reduzca su demanda", explicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico, bursátil y tipo de cambio de Monex.

La semana pasada, luego de la jornada electoral del 2 de junio, el peso y el mercado accionario de México han pasado por una fase de volatilidad. Entre los riesgos que los analistas destacan se encuentra la entrada de un nuevo Congreso de mayoría morenista que podrá aprobar cambios constitucionales; la presentación del paquete económico para el próximo año, la opinión de las firmas calificado-

ras internacionales (Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's) respecto a dicho paquete económico, y el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues el candidato republicano Donald Trump ha vuelto a amenazar con revisión de aranceles, regulación migratoria y otras medidas.

ción migratoria y otras medidas.
Así lo prevé Carlos Ponce, socio
fundador de SNX, quien precisó
que el hecho de que Morena y
aliados controlen el Congreso hace
temer a los inversionistas locales e
internacionales una mayor intromisión estatal en la economía

El peso mexicano cayó más de 8 por ciento la semana pasada fren-

▲ Analistas prevén que el peso mexicano enfrentará meses de "fuerte volatilidad" debido a factores tanto internos como externos. En la imagen, la cotización del viernes pasado. Foto Víctor Camacho

te al dólar. De acuerdo con Robin Brooks, ex economista en jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, el peso mexicano está "sustancialmente" sobrevaluado (20 por ciento) en comparación con otras monedas latinoamericanas, como el real brasileño o el peso colombiano.

# Lajornada Lunes 10 de junio de 2024

# DEENMEDIO

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS



LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA Benito
Juárez de Oaxaca, entre
otras instancias,
integraron en un
catálogo el trabajo de
un grupo de artistas
plásticas y visuales que,
a través de la
agrupación Mujeres
Artistas Creando
Movimiento,
presentaron el año
pasado la exposición El
rebozo: Propuesta
gráfica femenina, que
ahora difunde de forma
permanente el Museo
Nacional de la Estampa
en el sitio web https://
bit.ly/4aSAPqz. En la
imagen, Caminando en
la tierra del sol, de Ale
Pai Muñoz, xilografía en
MDF sobre papel,
incluida en el ejemplar.
Foto Gilda Genis García

CULTURA P / 3a



# Parcur, espacio para "los jóvenes en total libertad"

ALONDRA FLORES

Las fauces plasmadas en un grafiti se abren como un portal para la juventud. En el Parcur (Parque de Cultura Urbana), esa imagen encarna el movimiento sobre las curvas abandonas de las albercas y estanques que hace décadas fueron los parques acuáticos El Rollo y Atlantis

Cada cierto tiempo, ese espacio cambia de piel, observa la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, pues nuevos trazos aparecen sobre los anteriores. Son el escenario de 20 mil metros cuadrados dedicados a los deportes urbanos con patinetas, patines y bicicletas, al que se llega por avenida Constituyentes, cerca del Lienzo Charro.

La tercera sección del Bosque de Chapultepec "es la más agreste, la más boscosa, a la que nadie podía entrar, la más insegura y que nadie podía caminar", detalla la funciona-ria. Estos viejos espacios de diversión, concesionados a la iniciativa privada, fueron dejados en el olvido después de sus cierres hace 17 años

Con el Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura se dio reconocimiento a quienes habían ocupado las pozas vacías para expresarse con color y movimiento sobre ruedas del *skate*. Dentro de las piscinas ahora se deslizan las nuevas generaciones, con las olas

turbulentas ahí dibujadas se goza en conciertos masivos. Las escaleras son retos para aventureros que no temen al vuelo.
"Atlantis y El Rollo, cuando que-

dan en el abandono, ya lo habían ofrecido para una universidad privada", relata la secretaria mientras camina por el lugar y saluda a aquellos que se lanzan por la pista, invitando a las próximas actividades "del cambio de piel".

"Rescatamos este espacio para lo público. Ya lo habían tomado los jóvenes. Leímos la vocación, ya tenía esa naturaleza, hay que dedicarlo a ellos. Las albercas donde tenían a los delfines se convirtieron en los bowls de patinaje con características olímpicas, son los mejores que hay.

Si se avanza, al cruzar las pistas se llega a unos salones, revestidos con arte urbano; entre imágenes surrealistas y de referencias de la cultura pop, se enseña pintura, muralismo, graffiti y se dan clases de artes circenses.

La antigua alberca de olas es un lugar extraordinario para concier-tos y festivales de música, "opciones para los jóvenes en total libertad", reitera Frausto.

Por ejemplo, el 12 de mayo el *diyéi* británico Fred Again sorprendió con un *rave* que desbordó de sonidos y luces láser. Aunque mantuvo la ubicación secreta, revelándola a unos cuantos, llegaron miles de fanáticos

▲ Parque de Cultura Urbana en lo que fueron albercas y estanques de los parques acuáticos El Rollo y Atlantis Abaio. Tláloc de piedra v aicos en el Centro de Cultura Ambiental. Fotos Pablo Ramos

que gozaron esa noche de bosque con la aparición, sin anunciar, de su colega estadunidense Sonny Moore (Skrillex). El propio músico publicó videos breves de la euforia duran-te su presentación y fotografías de cómo alguna vez lució el balneario citadino muchas años atrás.

Muy cerca se encuentra el par-que Cri-Cri, "que tiene mucha tra-dición", para disfrute de los niños y que fue incluido en el proceso de re-habilitación, donde también se abrió un Semillero Creativo de danza.

La fuente en honor al grillito cantor y Gabilondo Soler, que hicieron volar la imaginación con su música a las pequeñas generaciones durante décadas, seguirá apareciendo como un personaje para los niños del

Ubicado sobre avenida Constituyentes, entre las extensiones de áreas verdes, fue reabierto desde septiembre de 2022 para que se vuelvan a utilizar los juegos y la pista de patinaje. También se remodelaron los dos foros al aire libre que ahí se ubican.



# Cuidado ambiental

El Centro de Cultura Ambiental invita a conocer y reflexionar sobre nuestra tem-poralidad y tener conciencia sobre la actual crisis ecológica. Este nuevo nodo cultural tiene en su espíritu el paisaje y el cuidado ambiental. El arquitecto Rafael Ponce,

del despacho Erre Q Erre, diseñó esta media luna, revestida de piedra, cercana al lago menor en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. En su interior el pabellón es un espacio de exposiciones, como la dedicada al cambio climático y algunos vestigios olmecas que se encontraron en este lugar. El exterior está rodeado de

jardines etnobotánicos que muestran la diversidad del valle de México.

En su interior es un foro al aire libre, con medios círculos que funcionan como bancas o

espacios de contemplación. Todos nuestros asentamientos arqueológicos, aquello ritual que nos da identidad de nuestros ancestros, tiene que ver con la naturaleza, el agua, el maíz. Abajo de la fuente de Xochipilli encontramos una ofrenda de flores y una vasija que podemos ver en el Cen-tro de Cultura Ambiental", describe Alejandra Frausto. A unos cuantos minutos de caminata, revivió un hermoso Tláloc de piedra y mosaicos, el cual resguarda agua que canta con la instala-ción Cámara Lambdoma, de Ariel Guzik. El Cárcamo de Dolores, con murales de Die-go Rivera, alguna vez fue la obra hidráulica que abasteció del líquido a la ciudad. Hoy queda como una memoria de su importancia, un sitio con valor cultural y artístico.

Alondra Flores

# Banda Mixanteña de Santa Cecilia puso a cientos a bailar en el Cenart

#### REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

Con un recital que mostró fusión cultural, tradición musical y nueva producción, la banda Mixanteña de Santa Cecilia se presentó ayer al mediodía en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) para llevar al público de la alegría a la reflexión, de la festividad a las piezas tristes, sin faltar el baile gozoso.

La agrupación dirigida por el mú-sico, compositor y maestro guerrerense Alejandrino Juárez Patricio, formada en 2010 por integrantes de Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México, crearon durante alrededor de hora y media un ambiente de fiesta y encuentro en la Plaza de las Artes del recinto capitalino a través de la ejecución de cumbias, chilenas, boleros, columbias y la animación oral que acompaña las fiestas tradicionales.

Entre los casi 700 asistentes, según datos del Cenart, destacaban las mujeres portando orgullosas las blusas tradicionales de Guerrero y Oaxaca, con motivos florales o de aves, coloridos tejidos sobre fondos blancos, negros o verdes. La concu-rrencia vivió una tarde de jolgorio.

La primera canción fue una chilena típica que comenzó a elevar los ánimos entre los centenares de asistentes. El ritmo festivo con su toque ceremonial, traducido en el baile un poco solemne y a la vez alegre, fue la llamada inicial para el goce colectivo en una atmósfera calurosa que dio paso a la frescura gracias al cielo nublado.

Ya con Camino hacia el sur pareció establecerse un pacto para trasladarse a las tierras cálidas del sur mexicano. Jóvenes y mayores,

Los asistentes al recinto cultural parecían exorcizar sus dolores con la música de la banda de viento, integrada por guerrerenses, oaxaqueños y capitalinos. Fotos María Luisa Severiano

mujeres y hombres ejercían su zapateado, con paliacates girando en lo alto a través del juego de muñe-

cas constante. Ahí sonaba la grave tambora, los timbales llamativos, el sentido y solemne saxofón, las enérgicas trompetas, la evocadora tuba, los festivos trombones y el saxón de sonidos temperados, con la dirección del guerrerense Fredy Campos.

### Ánimo cálido y carnavalesco

Le siguió la interpretación de Mixanteña, de Juárez Patricio; la chilena El pilón, la jocosa cumbia El testamento, de Rigo Tovar, y la tristísima Flor sin retoño, de Rubén Fuentes. Luego de esta interpretación el ambiente se hizo más amable con el paso de una fresca corriente de aire y nubes. En ese momento se llegó a un punto alto en el ánimo cálido y carnavalesco de la

festividad albergada por el Cenart. "¿Ya se cansaron?", preguntó Fredy Campos, que obtuvo por res-puesta un contundente "¡No!" Alejandrino Juárez tomó el micrófono para agradecer por la presencia en el recinto cultural y enviar saludos a su estado.

Las personas en esta plaza parecían exorcizar sus dolores con la música, se ubicaban en la verbena pero firmes en la tierra. Estaban presentes en el deleite. Conectaron





con su cuerpo que les pedía bailar, sin importar las melodías tristes o alegres. Plenos, sonreían a diestra v siniestra o miraban concentrados mientras expresaban el ritmo con las caderas.

La banda, integrada también por Maya Flores, Jorge Mario Mendo-za, Ana Cristina Meixueiro, Mitzy Dávalos Rosendo Casasola, María Fernanda Cervantes y Lucía Corbe llo, homenajeó a los abuelos.

Fredy Campos contó que se trata de reconocer a esas personas que les han enseñado muchas cosas to-dos los días. "Escribimos algo muy especial para ellos, que dice así: allá va el abuelo andando y yo tras sus huellas voy. Me dice con sus huaraches: 'Somos de agua, Somos así de raíz, somos la gente lluvia de la tierra del maíz'. Yo ya regreso a mi pueblo, de andar por otros caminos. Miro feliz a mi abuelo desde la siembra. Sigo sembrando mi maíz pa' cosechar. Soy libre, yo soy feliz. ¡Sov de la tierra del maíz!

# Presentan catálogo de la exposición Rebozo: Propuesta gráfica femenina

# DANIEL LÓPEZ AGUILAR

Alrededor del rebozo convergen historias, imágenes y silencios. La belleza y profundidad de esta icónica prenda de la cultura mexicana también es emblema de resistencia, tradición, sororidad y de honra

Testimonio de ello es el catálogo intitulado *Rebozo: Propuesta gráfica* femenina, en el que 26 integrantes de la agrupación oaxaqueña Mujeres Artistas Creando Movimiento (Macmo) plasmaron 33 grabados a través de una diversidad de técnicas, como aguatinta, aguafuerte,

litografía, collografía, punta seca, relieve, serigrafía, técnicas mixtas y xilografía.

Auspiciada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oa-xaca, la publicación es posterior a la exposición homónima que se exhibió de forma presencial en el Museo de las Culturas de Oaxaca (en junio de 2023) y que el Museo Nacional de la Estampa (Munae) presenta de forma permanente en el sitio web https://bit.ly/4aSAPqz.

"Esta iniciativa será punta de lanza para las nuevas generaciones emergentes porque podremos entreteier un nuevo movimiento en la gráfica, donde mujeres y hombres se unan para romper los viejos moldes del patriarcado", explicó la artista Rocío Figueroa Barraza, también integrante de Macmo, durante la presentación del catálogo, efectuada en el Munae.

Durante su intervención, las readoras Nely Cruz Espinoza, Liliant Alanís Martínez, Gilda Genis García y Lilia Torrentera Gómez, directora de difusión y relaciones públicas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), coincidieron en que "ser mujer, indígena y oaxaqueña equivale a la discriminación. Sin embargo, jun-

tas pudimos hacer una exposición gracias al apoyo colectivo. "Hacer esta red plural de mujeres

ha sido una estrategia muy asertiva en nuestra entidad" porque otras agrupaciones "nos están invitando a colaborar con ellas; no sólo en pro-yectos artísticos, sino en crear lazos de amistad. Eso es parte de nuestro proceso creativo."

En el catálogo se incluyeron algunos textos complementarios que contextualizan la importancia del rebozo, convertido en símbolo del vestuario mexicano v elemento recurrente en las artes visuales desde el siglo XVII, así como el papel fundamental que el Macmo ha realizado para visibilizar el papel de las creadoras a favor de la difusión de las artes, rubro "muy masculinizado"

Lucina Jiménez, directora del Inbal; el escritor y promotor cul-tural Jorge Pech Casanova, la museóloga y curadora de arte Teresa Díez Diez, la escritora y crítica de arte Tamara León, y Emilio Payán, titular del Munae, entre otros, son algunos representantes del ámbito cultural que contribuyeron con sus reflexiones y análisis en el ejemplar.

En el apartado Nueva gráfica femenina, Payán advirtió que "hoy, tras varios siglos, las mujeres en la gráfica se muestran y alzan la voz. Valientes y emprendedoras se adueñan de la imagen, de las técnicas y el oficio de la impresión que, como cualquier otro, requiere constancia, dedicación, práctica y maestría. Actualmente y por todo México, su obra resulta indiscutible"



# Perlas a los puercos

#### HERMANN BELLINGHAUSEN

i formidable maestro de literatura en preparatoria, el jesuita Mauricio Brehm, solía decir de algunas clases (lo recuerdo antes de leer en el salón ¿Muerte sin fin? ¿Canto a un dios mineral?) que sentía arrojar perlas a los puercos. Referido a la mayoría de mis condiscípulos, a quienes les valían madres José Gorostiza o Jorge Cuesta, su dicho mostraba la tensión pedagógi ca heredada desde Vasconcelos entre la alta y la baja cultura. Y que en el caso de aquella escuela jesuita condujo a su desaparición, por razones más bien de opción política: ya no educarían a los hijos de la élite y las clases medias aspiracio-nistas de la Ciudad de México, cuya mayor parte pretendía administrar empresas. Que se educaran en otra parte.

(Antes de proseguir, me interrumpo para llamar la atención del lector interesado hacia las recientes columnas de Julio Boltvitnik - Economía Moral– en estas mismas páginas, comentando y reseñando las elaboradas ideas del pensa-dor húngaro György Márkus sobre alta cultura, altas artes y su paulatina destrucción por el mercado, la función social prefijada, y mucho más. Márkus dialogó como pocos con los filósofos contemporáneos sobre temas cruciales: la ciencia, el conocimiento, la cultura).

Al asumir la Presidencia Andrés Manuel López Obrador,

un gran precipicio lo separó de una buena parte de la clase intelectual que mal que bien se arreglaba con los sucesivos gobiernos. Uno de los meollos de la fractura fueron los cambios en el Fondo de Cultura Eco-nómica (FCE). De entrada, los gremios los vieron con espanto, los colegios, las academias, las empresas editoriales.

Temían el inminente sesgo ideológico, aquellos que nunca repelaron por la designación del ex presidente priísta Miguel de la Madrid para dirigii el mismo FCE durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De la Madrid trajo bonanza a la empresa paraestatal. Aunque desapareció colecciones irrepetibles como Río de Luz (de fotografía), creó la friolera de 21 colecciones nuevas, consintió a los poetas, a los historiadores y sobre todo a los economistas de la nueva doctrina reinante. Se otorgó un edificio monumental y pa-laciego, inaugurado en 1992. Con ello, el arquitecto Teodoro González de León "completaba" su ciudadela en el Ajusco, iniciada casi 20 años antes con El Colegio de México.

El portal Edificios de Mé-xico lo reseña así: "González de León decidió diseñar una estructura metálica de base triangular en la parte superior del edificio para inyectar una sensación de ligereza en el imponente diseño general. La escalera central construida alrededor de un diseño circular evoca claramente el de Bramante para el escalón en los Jardines del Vaticano en Roma. Sin embargo, la característica clave de este proyecto

es su decidido intento de dar a la fachada principal una imagen plástica y flexible a la vista de los espectadores. Lo extraño es que el diseñador ha optado por ocultar esta característica clave dentro de una forma escultórica curva diseñada, como de costumbre, con gran maestría. Casi parece que este imponente edificio está tratando de despegar y volar. Sus formas plásticas son ligeras, monumentales, poderosas v muv inventivas Toda la construcción crea una gran sensación de elegancia arquitectónica a medida que las formas cóncavas y convexas se unen tanto en la plaza frontal como en la elevación general

del edificio". Todo suena padrísimo, pero qué tienen que ver Bramante, el paisaje o la ambición arquitectónica de lujo con la tarea de editar, distribuir y vender libros, así sean de excelencia En su penthouse se añadió un balcón volado fabuloso, inmenso, principesco. Algo muy necesario para hacer libros.

Un editor amigo de larga data pronosticó el fin del FCE cuando vio venir a Taibo II. En cierto modo tuvo razón. Con la colección de cuadernos Vientos del Pueblo como punta de lanza, a baiísimo costo, el nuevo FCE invirtió la pirámide, castigó los prestigios here-dados, redefinió la Colección Popular y encabezó una cam-paña de divulgación de la cultura y promoción de la lectura en parques y plazas, dando continuidad a la Brigada para Leer en Libertad que Taibo II y Paloma Saiz ya impulsaban de

# DRAGONES DE CHINA EN XOCHIMILCO



▲ Una fusión cultural única atrajo a cientos de visitantes el fin de semana pasado a Xochimilco, donde se realizó el Festival del Bote del Dragón de China, una de las tradiciones más antiguas y queridas del país asiático. Tanto el ancestral sistema de canales y chinampas mexicano, como las danzas chinas del dragón y el león que se interpretaron el sábado, son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Foto Xinhua

La ruptura fue inevitable, y profunda, con varias casas editoras y las grandes trasnacionales del libro, los Nexos-Letras Libres, los medios masivos, las ferias universitarias del ramo. Las librerías del Es-tado dejaron de vender a estas editoriales, que se quejaron de impago, y algunas librerías privadas ignoraron al FCE. He escuchado deseos de muerte entre los bandos culturales, confrontados de manera irremediable. Estas diferencias ilustran lo que ha ocurrido en los pasados seis años. En términos generales, el acento gubernamental retornó al nacionalismo, a un tradicionalismo que aviva el folclor y las culturas originarias, desconfía del arte elitista y de los autores

'que no están de acuerdo con nosotros", como le gusta resumir al Presidente.

Los tiempos no son los mismos. Todo debe caber. Los pueblos originarios han cobrado impulso propio más allá de las poses gubernamentales, todavía aquejadas de indigenis-mo paternalista, pero obligadas a digerir el protagonismo de autores y creadores de estos pueblos, a la vez que se fuerzan representatividades y se desde-ñan resistencias. Carlos Payán, a cuyas ideas sobre cultura habrá que volver, escribió en 2012: "Una verdadera zambullida nacional en el océano de la cultura, mexicana y mundial, pasada y contemporánea: eso, y no menos que eso, es lo que debemos conseguir'

# Barrios de París

## VILMA FUENTES

n turista que se pasea por las calles de París puede suponer una admirable uniformidad de sus barrios: los edificios de seis o siete pisos, uno más uno menos, sus comercios en la planta baja de los inmuebles, los balcones o simulacros de balcones en las ventanas, la entrada de una escuela semejante a la de un hospital, vitrinas y escaparates con las mismas dimensiones a lo largo de las calles y avenidas. ¿Cómo distinguir las diferencias, evidentes para un habitante de la ciudad, de un barrio a otro? Pero esa supuesta igualdad que esconde matices y diferencias va desaparecien do con la sucesión de caminatas por el laberinto parisiense. El bullicioso barrio de Montmartre nada tiene qué ver con el de Montparnasse. Tan distintos como los de Saint-Germain y la Bastille. Muy diferentes el silencio nocturno del distrito XVI, con sus edificios residenciales de una burguesía citadina, y la

festividad de las noches en la avenida de los Champs-Elysées o en el barrio del Marais, donde se multiplican discotecas

La vida cotidiana es también distinta de un barrio a otro. Me ha tocado la suerte de habitar en zonas tan distintas como el distrito XV, a las orillas del sur de París, la Mouffetard y la *Maub*, apó-cope de Maubert, donde vivo ahora. En el barrio del XV, me alojé en el

piso treinta y tantos de una torre. La alberca techada en la azotea, piscina a la que, si mal no recuerdo, no subí más de 10 veces en siete años, me atrajo lo suficiente para instalarme en una de los sectores de la capital más tristemente insípidos, sin ninguna vida nocturna. Región de residencia para familias, la vida comienza temprano y termina igualmente temprano. Para encontrar un café-bar abierto después de las 21 horas, debía tomar un autobús hacia uno de los raros cruces de calles donde las insignias siguen iluminadas a medianoche. Obligada a subirme al Metro para acceder a Montparnasse o a Saint-Germain, debía emprender

una larga caminata de regreso, pues el Metro cierra poco antes de la una de la mañana. Caminata peligrosa en partes de su transcurso, sobre todo cuando se pasa bajo los puentes malolientes y solitarios que deben servir a muchos transeúntes de lugar para satisfacer sus necesidades

En el barrio conocido como la Mouffetard, así llamado por la pequeña plaza que sirve de centro a varias callejuelas, pude rentar un diminuto estudio situado en una de éstas. En la época, los cafés no estaban obligados a cerrar a las 2 de la mañana y podían abrir las 24 horas del día. Así, fuera la hora que fuera, podía regresar a casa sin ningún temor, pues el bullicio de la plaza seguía vivo al amanecer. Sin contar con el grupo amistoso de los clochards que vivían y dormían en el centro de la plaza, sobre quienes podía contar a cualquier hora. Pero, quién sabe por qué, debe haber razones secretas, los comerciantes no aprecian la presencia de los *clochards* y lograron expulsarlos de la placita gracias a la construcción de una minúscula fuente rodeada por un

más diminuto prado cercado por una

reja. Mi matrimonio con el escritor Jacques Bellefroid me condujo al barrio de la *Maub*. Derivado del nombre de la plaza Maubert, a unos metros de Notre-Dame, el barrio tiene sus cafés. indispensables a la vida parisiense, sus restaurantes con comida de los más distintos continentes, sus tiendas con productos provenientes de regiones variadas de territorios lejanos... en fin, puede encontrarse cualquier cosa sin salir de sus límites. Y cada calle o callejuela tiene su historia: ahí se colgaba a los ahorcados; sus celebridades –Mitterrand vivió aquí, ahí se fundó Charlie-Hebdo-; sus leyendas. La Maub puede también considerarse una familia, la gente se conoce, se saluda, platica. A veces, los otros saben más de nosotros que nosotros mismos. Hay, desde luego, quienes se mudaron de barrio, pero vuelven, nostálgicos, en busca del tiempo pasado como de un paraíso siempre recuperable a la vuelta de una esquina.

vilmafuentes22@gmail.com

# Devela Gerardo Herrera los misterios de la antimateria

En su nuevo libro, el físico y escritor también aborda otros conceptos como las fuerzas, los hadrones: bariones y mesones

#### ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

La antimateria, describe el físico mexicano Gerardo Herrera Corral, es casi idéntica a la materia en sus propiedades generales, pero posee los números cuánticos opuestos, por lo que su aniquilación produce un destello de luz.

Es decir, "cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, ambas se desintegran y toda su masa se convierte en energía luminosa", explicó el científico en la librería Mauricio Achar durante la presentación del libro *Antimateria*: Los misterios que encierra y la promesa de sus aplicaciones, en edición de Jorge Comensal (Sexto Piso).

Herrera Corral, quien estuvo acompañado por José Gordon y Fernando Rivera Calderón, charló sobre esta temática que aborda de manera amena en la publicación, donde también resurgen otros conceptos como las fuerzas, los hadrones: bariones y mesones; así como la aniquilación, híbridos y positrones, la gravitación y las dualidades del cosmos, por mencionar algunos.

Pepe Gordon expresó: "Este es un libro interesante; como nunca la reflexión de quiénes somos, adónde vamos, todo, se plantea desde el territorio de la física, cuando antes se hacía desde la arqueología o de la filosofía, pero resulta que las grandes preguntas se están señalando desde la ciencia. Los antecedentes tienen que ver con El ambiguo testamento, creado por Fernando Rivera Calderón, libro donde se interesa por estos temas y que muy bien retoma Gerardo Herrera.

'Cuando hacemos mención de la antimateria y la materia, hablamos de la antítesis, así como de la posibilidad de que no tan sólo conozcamos algo que es distinto a nosotros, que es lo que en términos de filosofía se conoce como la búsqueda de lo otro, sino el otro radicalmente opuesto, lo cual es asombroso, pues hablamos de electrones y antielectrones, que son los positrones. Es misterio porque nos presenta una especie de simetría en la naturaleza, que de repente se rompe y nos lleva a que el mundo que estamos viviendo sea de materia, cuando pudo ser de antimateria."

Con el libro Antimateria... " será muy importante entender v re-

flexionar sobre un tema que ha sido explorado en la conciencia colectiva popular; bien sabemos que hay una película, dirigida por Ron Howard, basada en la novela de Dan Brown, Ángeles y demonios, donde se habla de que se utiliza antimateria fabricada para hacer volar con una bomba el Vaticano", explicó el también escritor, divulgador y artífice del

programa *La Oveja Eléctrica*. El autor comentó: "Uno de los capítulos tiene que ver con la parte filosófica de la antimateria; me fas-cina pensar qué hubiera sido de los griegos si hubieran sabido de la antimateria, pues desarrollaron desde muy temprano dualidades como la materia-espíritu y alrededor de eso construyó una filosofía que sigue dando de qué hablar; seguimos pensando en lo etéreo y material.

"Materia y antimateria son los verdaderos opuestos y se aniqui-lan; uno de los grandes fenómenos maravillosos y una de mis grandes experiencias de estar en laboratorios es sentir que algo está pasando, como lo es con la oscilación, de ver a nivel microscópico cómo se produ-ce una partícula de materia."

El músico y escritor Fernando Rivera Calderón interpretó con guitarra en mano dos canciones a propósito de los temas abordados en la presentación editorial. Dijo: "Me emociona que, si bien el libro trata temas complejos y profundos, está escrito de manera agradable y uno puede tener viajes sicodélicos sin tener que meterse nada; al ver la pasión de Gerardo en el estudio de las partículas, también me encanta lo invisible. Quienes hacemos música trabajamos con algo que no se ve, pero está ahí y el autor hace lo mismo con cosas que no se per-ciben en el tiempo de los simples

En el prólogo de Antimateria..., Arturo Fernández Téllez, director general de divulgación científica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sostiene: "Más allá de la imaginación desbordada, la realidad es que la antimateria ya es de uso común en los hospitales. Cuando los médicos quieren analizar las anomalías de un órgano afectado por algún tumor, se ordena una imagen PET, esto es, una imagen tomográfica de la emisión de positrones en el órgano enfermo. Nosotros emitimos antimateria en



equeñas cantidades y aparece aquí y allá por efímeros instantes en procesos naturales".

Gerardo Herrera "ha dedicado su labor científica a la física experimental de altas energías, disciplina que se cultiva en México de los años 80 del siglo XX... Hoy día Gerardo y sus colegas participan visiblemente en los experimentos más relevantes y en los principales laboratorios del mundo, como el CERN, en el que opera desde 2009 el Gran Colisio nador de Hadrones", puntualizó Fernández Téllez. Entre los temas que integran el

índice de la obra de Herrera Corral, figuran: Encuentro inmaterial, Descubrimiento, ¿Qué es la antimateria? Hadrones: bariones y mesones. Aniquilación, Una hipótesis del pasado, Híbridos, Plasma. ¿Dónde

▲ Gerardo Herrera Corral durante la presentación de su libro Antimateria, editado por Sexto Piso. Foto Pablo Ramos

está?, ¿Antiaguieros negros?, ¿Cómo es?, La antimateria en nuestras vidas, Salud antimaterial, Filosofía de la antimateria, Dualidades del cosmos y Línea del tiempo.

# Exploran especialistas la parte artística del videomapping

México cuenta con "una sólida escena de producción" en este campo

# REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

La práctica del videomapping, la proyección de imágenes usualmente en edificios, fue abordada en el ciclo *Lienzos urbanos* del Centro Nacional de las Artes (Cenart), con la participación de artistas y realizadores mexicanos de ese cruce entre tecnología y arte, ya muy consolidada en el país, sostuvo Enrique Hernández, coordinador de Talleres del Centro Multimedia de

El funcionario dijo a La Jornada que "si uno ahonda en la práctica, hay muchos exponentes de talla internacional, pero lo importante es saber que México ya tiene una sólida escena de producción de videoartistas y de *videojockeys* y producción de *videomapping*.

En tres mesas de conversación en el aula magna José Vasconcelos

del Cenart participaron los destacados exponentes de esa técnica Ana Ballescá, Lizo Zambrano, Gabriela Reyes, Yelte Enrique Castro, Pablo Corkidi, Jorge Flores, David Camargo, Roberto Montiel, Ary Ehrenberg y Daniel García.

# Posibilidades creativas

Hernández explicó que exploraron la parte artística, sobre cómo lograr "un espíritu creativo, un concepto, una idea, una narrativa, una postura en una experiencia videoproyectada o videomapeada", la segunda es la parte técnica, sobre qué implicaciones, cuestiona-mientos y camino debe tomar el creador para desarrollar un proyecto de este tipo, para concluir con la reflexión sobre hacia dónde va esta posibilidad creativa. Recordó que aunque llegó a La-

tinoamérica a través de diferentes festivales y experiencias publicita-rias, el videomapping tiene más de cinco décadas y en México tuvo un auge hace unos 10 o 12 años, y en el presente ya se han consolidado

importantes representantes.
"Hubo un momento en el que estaba el Festival de la Luz, el peado, la Torre Latinoamericana tenía *videomapping*. De repente, como que se vino abajo", agregó Hernández.

Añadió que estos lienzos urbanos están más hermanados con la pintura mural que con el videoarte y otros similares, "porque el fun-damento del muralismo mexicano era tener esta expresión pública para que muchas personas pudieran experimentar este mensaje"

El responsable de talleres co-mentó que el *videomapping* también tiene aplicaciones en medi-cina, como la de videoproyectar sobre un brazo las arterias para que los alumnos aprendan sobre esa parte no visible, así como en la geografía, donde se pueden ver un mapa con hidrografía u orografía e intervenir y conocer datos sobre

Enrique Hernández concluyó: "El videomapping tiene una natu-raleza de intervenir, eso es lo más lindo de todo esto, aquello que tenemos como un espacio fijo. Si tú pones un elemento que es perceptible por el humano, la luz, y transformas lo que ves, es infinito lo que puedes hacer".

# **ESPECTÁCULOS**

# La hora cero en el reloj del rock es 1966, indica Alberto Blanco

# El poeta presentará mañana su libro dedicado al nacimiento del género

#### ÁNGEL VARGAS

El rock es una de las grandes pasiones del poeta Alberto Blanco, al cual se adentró siendo adolescente, en la década de los 60, en coincidencia, dice, con la irrupción y la época dorada de ese género.

Fue una incursión no sólo como melómano, sino incluso como integrante, un poco después, de un par de bandas: La Comuna (1970-1975) y Las Plumas Atómicas (1982-1985). Llegó el día, empero, que debió definir su camino, y la historia ya es conocida. El llamado de la poesía fue más fuerte.

Ahora, el también narrador, ensayista, traductor y artista plástico, 
nacido en la capital del país en 1951, 
comparte su visión sobre esa música 
y sus significaciones para la historia de la cultura del siglo XX en el 
libro 1966: El año del nacimiento del 
libro 1966: El año del nacimiento der 
ock, que será presentado mañana a 
las 19 horas en la librería Mauricio 
Achar (Miguel Ángel de Quevedo 
121). Participarán Daniel Escoto y 
Jaime Villarreal, además del autor.

Jaime Villarreal, además del autor.
Este ensayo, con ilustraciones
del caricaturista Luis Fernando
Enríquez, no es sólo una historia
de la música, sino un recordatorio
de la capacidad que tiene ésta para
transformar la conciencia.

Publicado por Reservoir Books, sello del grupo Penguin Random House, en él, como señala su título, Blanco sitúa a 1966 como "la hora cero en el reloj del rock", a partir de un recorrido de 1963 a 1969.

## Tesis con sustento

"La tesis, como todas, es discutible, pero está sustentada. Ofrezco muchas causas y consecuencias de lo que pasó en 1966, y cómo ahí cambia la naturaleza de la música popular y nace el rock", asegura. Hasta 1965, "todo era pop, soul,

Hasta 1965, "todo era pop, soul, rhythm and blues, la onda inglesa y el detestable a go-gó; no se hablaba de rock. Fue a partir de 1966 que empezó a emplearse el término, y no es que alguien en particular lo haya usado, sino que estalló por muchas causas. En el capítulo dedicado a 1966 las enumero, y son más de 25; hago lo mismo con las consecuencias, pues ese año cambió por completo el juego, al menos por un buen tiempo", explica.

"Porque también se puede discutir si el rock murió; es cuestión de nomenclatura, en realidad. Tanto se puede argumentar que acabó hace ▲ El narrador, ensayista, traductor y artista plástico durante la charla con este medio. Fotos José Antonio López

10 o 20 años como que terminó, como mucha gente piensa, con el suicidio de Kurt Cobain (1994). Se pueden argumentar muchas cosas, pero se sigue haciendo buen rock. Es decir, no ha desaparecido ni va a desaparecer."

De acuerdo con el autor, lo que sí terminó, junto con los años 60, fue el rock como movimiento cultural o contracultural significativo: "La década de los 70 es la de los grandes conciertos en los estadios, los megagrupos, las giras, las ventas multimillonarias. Así no era en los 60. Hay que recordar que Los Beatles dejaron de tocar en 1966, para meterse de lleno al estudio de grabación".

A su decir, hasta antes de la beatlemanía, la música popular estaba aún anclada en los años 50, con un dejo de adolescencia, con canciones de amor: "Los Beatles mismos empiezan así. Es hasta el encuentro con Bob Dylan que les mueve el tapete, sobre todo a Lennon, porque, aparte de que les corrió su primer gallo (cigarro de mariguana), les cuestionó que hicieran tan buena música para cantar cosas tan insulsas cuando el mundo estaba tan convulso, con la guerra en Vietnam, los movimientos por los derechos civiles, las transformaciones culturales en todos los órdenes. Nada más hay que pensar lo que significó en ese momento la aparición de la píldora anticonceptiva y no digamos la irrupción de los sicotrópicos, que cambió por completo el panorama".

## Cambios en la industria

Sostiene que en esos años no sólo se transformó la música y la forma de escucharla, sino también de grabarla, distribuirla, comprarla y apreciarla: "Por un breve periodo no fue música hecha para bailar; ya vendría la venganza del horroroso género disco. Fue música para escuchar, música popular que pedía una complicidad de otro orden, meditativa, incluso, reflexiva. Ya no sólo se permitió que los músicos dijeran sus verdades, sus netas, sino que hasta se les exigió que lo hicieran. Eso no era así, nunca fue así y después tampoco ha sido así.





"En ese momento, una declaración de Lennon podía ser un escándalo mundial, y lo fue. Una canción como *Suzanne*, de Leonard Cohen, la pongo a la altura del más grande poema de amor del siglo XX, extraordinaria." Para el autor de *El canto y el vuelo*, por el que obtuvo el

Premio Xavier Villaurrutia 2016, las letras de los mejores compositores y grupos de esa época fueron tan significativas como mucha poesía.

"El tiempo da la razón. Uno de esos compositores es ahora Nobel de Literatura. Quién lo hubiera dicho, pero las letras ahí están; y no era Dylan solo, hay letras extraordinarias de muchos grandes: Ray Davis, Van Morrison, Leonard Cohen, Nick Drake, Syd Barrett; incluso rockeros que se consideran más ligeros como Donovan o Cat Stevens tienen letras buenísimas", asienta el poeta



# En la vida, mejor apuesten al rocanrol, recetó Bunbury a miles de seguidores

## JUAN JOSÉ OLIVARES

Una campana sonó. Era el llamado de rompe y rasga a feligreses del rock que profesa un zaragozano.

Se extinguió la luz de los reflectores y se dio paso a los primeros acordes de *Nuestros mundos no obedecen a tus mapas, Cuna de Caín* y *Despierta*, palabra que todos corearon cual alabanza para seguir al capellán sonoro. Al lado de él, unos televisores enormes mostraban imágenes de programas enajenantes, pero no más gigantes que el guía y su micrófono, que eleva aún más su voz poderosa y ecléctica

más su voz poderosa y ecléctica.
Viste traje negro, su color habitual. Saco con estoperoles –obvio, como todo roquero–y luces led. No faltó su pañuelo al cuello; esta vez rojo, para mostrar lo que deseaba entregar a sus seguidores: pasión. Sus pequeños ojos lucieron grandes ante tanta multitud. Se atavió con su característico sombrero hasta ya entrada la misa de rocanrol.

El cicerone de que hablamos es cantante, compositor, músico, productor, y como dice su propia biografía, "sus diversas habilidades para escribir canciones y su canto apasionado lo han llevado a superar continuamente los límites y explorar géneros como cabaret, blues, bolero, cumbia, electro, roots y rock alternativo... tiene una personalidad escénica incomparable y poderosa". No es una voz de ego la que se escucha en la semblanza, dirían sus miles de seguidores, sino la del autorreconocimiento.

Enrique Ortiz de Landázuri Izar-

▶ En su concierto, el músico español interpretó temas de varias épocas, como de la de Héroes del Silencio. Foto Ocesa / Lillana Estrada

duy, oriundo de Zaragoza, España, es, además de escritor y amante de la vida y el amor, un músico no sólo de esencia de la vieja escuela, sino de una que todavía no se califica: la del místico, salvaje y explorador que puede vivir en la abstracción o en la cantina y el fiestón.

Bunbury cultivó creatividad que

Bunbury cultivó creatividad que le hizo cosechar admiradores desde hace décadas cuando fundó una banda. "Tengo un bajo Ibanez y un amplificador Rickenbauer", dijo a Juan Valdivia en 1984 en una carta de presentación que fue el germen de un grupo de tantos que se originan en los barrios: Héroes del Silencio, el cual terminó por ser emblema en el rock en español.

El cantautor es un partisano del rock que ha resistido bombardeos de antivalores sociales (como cuando todos hablan de ti sin que te enteres) y ha salido avante por la pasión de sus seguidores, lo que se respiró la noche del sábado en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez, adonde llegaron miles de diversas edades, amantes de la fusión de un rock crudo con letras que profundizan.

Fue "una noche especial. Venimos con canciones nuevas. Haremos un recorrido con otras de Héroe y Santos Inocentes. Esperemos que disfruten", dijo conmovido, y su rostro no acababa de encajar al ver



#### Recuperación y creatividad

sente", invitó el artista.

Aseveró lo anterior porque se había retirado. Sufría de ataques de tos por las noches que le impedían dormir y le destrozaban la garganta. Tenía una sensación en los pulmones como de arena, "de haber respirado polvo". Lo sospechoso era que el cantante sólo sufría esto en conciertos. "Grababa discos y ensayaba y cantaba en mi estudio y cantaba para otros, estaba haciendo colaboraciones y nunca tuve ningún problema. Sólo me ocurría en el escenario", cuenta en su página de Internet.

de Internet.

La culpable fue una sustancia química llamada glicol, presente en la niebla artificial de los espectáculos, a la cual es intolerante. La exposición a largo plazo puede provocar síntomas como irritación ocular, molestias en la garganta o incluso problemas más graves como asma. Los superó. "Fue una época traumática y frustrante para mí,

que de alguna forma me he salvado gracias a la creación. "Después del periodo de restric-

ciones por la pandemia, por fin volví a la carretera con la primera gira en casi tres años. Ésta coincidía con el 35 aniversario de la publicación de su primer disco, en 1987, y quisimos que fuera un recorrido por toda mi carrera, desde mi primera etapa junto a Héroes, hasta mis últimos álbumes como solista". Durante ese tiempo escribió las canciones de Greta Garbo; algunas manifestaban la rabia y el descontento provocado por su situación. Otras se asoma ban a un atisbo de esperanza viendo en la creación su última salida. La famosa actriz sueca con cuyo nombre tituló Bunbury su disco, decidió abandonar el cine a los 36 años, en el cenit de su carrera.

La creación de obras lo tiene ahora en su lugar preferido, en el que ofrece rituales de buen rock, como hizo en el recinto de la Magdalena Mixihuca, donde sonaron a toda potencia *Hombre de acción* (con imágenes de luchadores del pancracio mexicano), *Alaska, El extranjero* y

Desaparecer:
"Podríamos hablar de política, de sociedad, de cultura... mejor, un consejo para navegantes: 'apuesten por el rock and roll' y sonó Apuesta por el rock and roll, sello de unión

entre simpatizantes y sensei.

Siguieron sus convocatorias acústicas al amor y desamor como Porque las cosas cambian y De todo el mundo. Lo hizo abajo del escenario, donde se dejó querer. Cantando y saludando, que es gerundio, como estar, en un concierto, amando.

Subió de nuevo para recordar a Héroes con Entre dos tierras, y la potencia de su grupo acompañante, Santos Inocentes. Se fue con Sí, Lady Blue y un hasta siempre. Se apagaron las luces, pero, bueno, Bunbury es de vieja escuela.

"No se vayan... levanten las manos en el fondo", dijo. Interpretó otras cinco rolas, entre ellas, Parecemos tontos, Infinito y Maldito duende (de Héroes del Silencio) para culminar su rito de regreso, allanado estos días por su reciente placa, así como por un servicio de comunicación directa con sus seguidores llamado La Carta (como The Red Hand Files, de Nick Cave, página de preguntas y respuestas), en la que Bunbury agrupó los miles de correos electrónicos recibidos cada semana en el libro Vistas en conjunto, para asomarse al proceso vivido en el último año y medio, que ha hecho de su regreso uno de los acontecimientos más esperados de la escena musical en español de los tiempos recientes.



# Con *Noches de Kumbala*, Maldita Vecindad hizo retumbar el Metropólitan

# ISRAEL CAMPOS MONDRAGÓN

Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio transformaron el Teatro Metropólitan de la capital del país en un antro de la década de los 40 durante su presentación del pasado sábado, la primera de dos programadas para ese recinto.

Con Noches de Kumbala, la agrupación recorrió sus mejores temas ante más de tres mil asistentes que abarrotaron las butacas del edificio ubicado en la céntrica calle de Independencia. Se corrió el telón y apareció la banda. "Qué chido verlos a los ojos, así de cerquita. Bienvenidos esta noche de pura felicidad de paz y baile, en un teatro, como antes lo eran las carpas", dijo el vocalista Roco Pachukote.

El cantante vistió un traje de pachuco gris con sombrero de clásica pluma en un costado. A principios de año Roco fue hospitalizado de emergencia por una reacción alérgica a medicamentos, pero no paró de bailar, correr y brincar.

"Qué chido que estamos vivos, sanos y cerquita, compartiendo la alegría de la música", añadió antes de empezar con *Cenizas y Bailando*, momentos en que el público inició con los clásicos movimientos de brazos y caderas, como marca el

La banda mexicana tiene 40 años de carrera. Algunos adultos que los escuchaban desde entonces llegaron con sus parejas y otros hasta con sus hijos, y entre las filas se podía escuchaba: "Esa canción la bailaba en la *prepa*".

El tercer tema fue *Lo pasado*, *pasado*, versión de la banda que se incluyó en el disco *Tributo a José*  José, publicado en 1998; entonces, los muros y columnas del teatro retumbaron con el canto del público.

# Evocación de Sax

También se recordó a personalidades mexicanas, como Celso Piña con el tema *Don Palabras*, y al comediante y actor Germán Valdés *Tin Tan*, con *Los agachados*.

Tin Tan, con Los agachados. En la segunda y última parte de la presentación sonaron las canciones más acústicas. Roco cambió el color de su traje; además, fue una celebración a las tradiciones mexicanas, al baile y a la amistad.

"Después o en la pandemia todos tenemos un amigo o familiar que trascendió, así que quiero dedicar la siguiente canción especialmente a todos los seres que amamos y se fueron a otro plano. Esta va para nuestro hermano Sax", ex integrante de la banda, dijo el cantante, y cantó el tema La Martiniana.

Canciones memorables como Un poco de sangre, Un gran circo, Pachuco y Rafael fueron las más esperadas por el público, que en un espacio reducido no paraba de bailar y brincar

bailar y brincar.
La sorpresa fue *Con sólo tocarte*, canción que casi no tocan en conciertos, y la cereza del pastel fue *Kumbala*, que con la luz roja que prendió inesperadamente en el escenario, La Maldita volvió a enamorar a su público.



# En el disco *Te llevo en la sangre, El Potrillo,* Alejandro Fernández, incursiona en el género norteño

AP

Tras una vida dedicada a la música ranchera, Alejandro Fernández sigue sorprendiéndose al encontrar nuevos espacios para difundirla, colaboradores internacionales y una nueva generación de aficionados.

En su más reciente álbum Te llevo en la sangre, tuvo como invitada a la brasileña Anitta en la canción La tóxica, cuyo video se filmó en el rancho de la familia Fernández en Jalisco. El video ya acumula más de 1.4 millones de vistas en YouTube desde su estreno, a finales de mayo.

"Nos la trajimos a nuestro mundo. Filmamos en el rancho, todo es de vaqueros, es con caballos y música norteña mexicana, ranchera; con esta fusión que está sonando muy fuerte le encantó", dijo el cantante, desde Los Ángeles, en una entrevista por videollamada.

ta por videollamada.

En general, Te llevo en la sangre es un álbum que tiende a la música norteña, que se suma al mariachi, en el que El Potrillo se mueve como pez en el agua. No es la primera vez que el hijo de la leyenda Vicente Fernández experimenta con instrumentaciones y estilos del norte, pero para este álbum lo hizo más deliberadamente, como en Huye, La última y nos vamos y Qué bien te vino el adiós.

"En muchos de mis anteriores proyectos de repente le metíamos acordeón, de repente tuba, muchos elementos. Desde mi padre, él también hacía muchos temas con bastantes instrumentos que se tocan en el norte, siempre lo habíamos hecho." Algunas canciones de su álbum habían sido lanzadas previamente como sencillos, como *Inexperto en olvidarte, No es que me quiera ir, Difícil tu caso y Cobijas ajenas,* esta última es una colaboración con Alfredo Olivas y fue compuesta por Espinoza Paz, originario de Sinaloa.

"Evidentemente, esta canción tiene algunas palabras muy fuertes, pues así se maneja Espinoza, pero no necesariamente tiene que ser hacia una mujer; igualmente se lo puede dedicar una mujer a un hombre", señaló. "Cuando la canto en los conciertos la están gritando a full (de lleno); es espectacular cómo reacciona el público con las canciones nuevas en estos últimos palenques que he tenido. Ha sido impresionante, hace muchos años que no veía a la gente así de emocionada".

En cambio, Qué bien te vino el adiós es una canción en la que la narrativa de la música mexicana de moda sobre el final de un amor suena evolucionada, pues abre la posibilidad de que luego de la ruptura una ex pareja quede como amigos e incluso de que se sientan bien de ver al ex feliz con alguien más. La canción fue compuesta por Edén Muñoz, otro músico sinaloense.

## Escenario compartido

Como parte de este aire renovado en la música regional mexicana, Fernández se ha presentado exitosamente en festivales como La Onda de Napa Valley, en California, donde compartió cartel con artistas urbanos como Farruko, Yng Lvcas; otros, más pop como Danna Paola

y Maná, así como de la nueva generación de corrido mexicano como Junior H y Gabito Ballesteros.

"Me ha dado muy buenos resultados cada que voy a estos festivales, que yo no acostumbraba, pero que estamos abriendo puertas a gente joven que tal vez no me había escuchado", dijo Fernández.

"Gracias a Dios está en un muy buen momento la música mexicana, están saliendo talentos nuevos, impresionante, y qué bueno, entre más se vaya abriendo la carpeta y el panorama, eso nos beneficia a todos. Y no solamente se está haciendo en los países que normalmente se hacía como México, Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, sino en Europa, en todos lados, en todo el mundo se está escuchando la música mexicana", agregó.

Para las celebraciones por el Día de la Independencia mexica-na, Fernández tiene programadas fechas en Las Vegas con sus hijos Camila y Álex para el 14 y 15 de septiembre. También tendrá conciertos en Tucson, Arizona, y en México, en Pachuca, Monterrey, San Luis Potosí, León, Guadalajara, así como en la Plaza de Toros México de la capital, esta última para el 26 de octubre.

En México, Alejandro Fernández brilló el fin de semana en el Domo Care, en Monterrey, cuyo escenario compartió con su hijo Álex, quien abrió los conciertos de El Potrillo. En el lugar, a su máxima capacidad, ambos interpretaron Mujeres Divinas y Perdón. El cantante también homenajeó a su padre, Vicente Fernández con De qué manera te olvido, El rey y Volver, volver.

# **FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD**

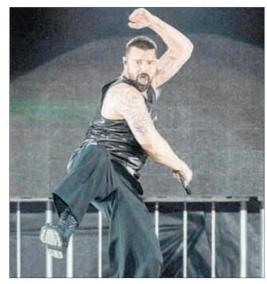

▲ Ricky Martin interpretó sus éxitos en la fiesta LA Pride, en el Parque Histórico Estatal de Los Ángeles. Foto Afp



10 Lunes de junio

f X 回 ▶ d

# 14:30 La UNAM responde

Con Rosa Brizuela El análisis de los desafíos sociales, culturales, económicos y científicos desde la Universidad Nacional

## 19:30 ÍCONOS DEL JAZZ Charles Mingus

Segunda parte Uno de los más emblemáticos contrabajistas y pianistas de jazz

## 20:30 No memes

Con Dany Kino Jóvenes que exploran la actualidad de gadgets, el cibermundo, las redes sociales y los videojuegos a través de la creatividad y el buen humor

# 21:00 Léemelo

Con Maya Zapata Última conversación con el cineasta Jorge Fons, quien comparte las lecturas que marcaron su vida

22:00 TIEMPO DE FILMOTECA UNAM: PADRES Ladrón de bicicletas De Vittorio De Sica (Italia. 1948)



Ladrón de bicicletas



71 - TOTAL PLAY + CANAL 20 | TELEVISIÓN ARIERTA + CANAL 20 1 | DISH - SKY - MEGACARI E + CANAL 1:





# **ROCK EN DINAMARCA**



🛦 El cantante británico Rod Stewart se presentó en la Arena Real de Copenhague. Foto Ap



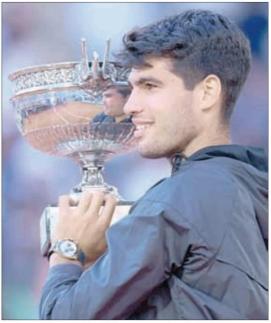

DE NIÑO SOÑÓ CON ALZAR EL TROFEO FRANCÉS

# Con épica remontada, Alcaraz hace historia en Roland Garros

Triunfa en 4 horas 18 minutos, el segundo partido más largo del certamen // El alemán Zverev reconoce el nivel de juego del español y le augura nuevos éxitos internacionales

PARÍS

Carlos Alcaraz demostró una vez más que la gloria está hecha para él. Ayer lo ratificó con su primer título en Roland Garros, y tercer *Grand Slam* en su carrera. Consiguió inscribir su nombre en el torneo donde tradicionalmente el tenis español ha conseguido sus mayores gestas.

En un duelo que se convirtió en el segundo más largo en la historia del Abierto francés, con 4 horas y 18 minutos, el español vino de atrás y venció 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 a Alexander Zverev, para seguir haciendo historia a su corta edad.

El tenista de 21 años creció viendo a su compatriota Rafael Nadal acumular trofeo tras trofeo en Roland Garros, con un récord de 14. El domingo, sin embargo, eclipsó a Nadal como el tenista masculino más joven en conseguir un *major* en tres superficies distintas. Añadió la arcilla de Roland Garros a su colección que incluye triunfos en cancha dura (Abierto de Estados Unidos 2022) y en césped (Wimbledon 2023). Nadal tenía año y medio más cuando lo logró.

más cuando lo logró.
Es el título número 27 para un español en este certamen. Alcaraz une su apellido a los de mitos del deporte blanco de ese país, como el propio Nadal, Arantxa Sánchez

Vicario (3) o Manuel Santana (2). Pero también al de Juan Carlos Ferrero, su entrenador, que en 2003 fue el último tenista ibérico en coronarse en la categoría masculina en el Philippe Chatrier antes de la 'era Nadal'. "De niño salía corriendo de la escuela para ir a ver por televisión los partidos de este torneo. Ahora estoy levantando el trofeo aquí", dijo Alcaraz con tono emotivo en la ceremonia en la que recibió la ansiada Copa de los Mosqueteros.

### Tenis solvente y eficaz del español

En una tarde soleada y primaveral, Alcaraz comenzó la partida con un tenis solvente y eficaz.

Tras un intercambio de *breaks* en los dos primeros juegos, Alca-



La intensidad con la que responde "es diferente" a los demás raz estuvo mucho más sólido para llevarse el set inicial por 6-3. A la postre, reaccionó el alemán, y el español dejó escapar el segundo y tercer set. Ahí vio cómo Zverev encontró su mejor versión para llevarse el parcial por 7-5. Justo cuando el alemán comenzaba a despegarse en el marcador, apareció esa magia que se ha vuelto común en el variado repertorio del ioxen.

do repertorio del joven.

La reacción de Alcaraz fue un ataque de rabia, mientras Zverev, quien llegaba a este enfrentamiento con una racha de 12 victorias, bajó su rendimiento en un momento crítico, sin potencia en las piernas, como él reconoció. Así, Alcaraz, con tesón, se recuperó y consiguió 12 de los últimos 15 games, y llevarse la primera final en Roland Garros desde 2004 sin Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer.

"Es una carrera increíble hasta ahora. Ya eres un Salón de la fama. Ya has logrado tanto, y sólo tienes 21 años. Es un increíble jugador. No es la última vez que ganarás aqui", admitió Zverev, de 27 años. "Es una bestia, un animal. La intensidad con la que juega al tenis es diferente a la de los demás", subrayó.

Fue la segunda final de *Grand*Slam que disputó Zverev y la segunda con derrota. La primera fue
en 2020 en el Abierto de Estados
Unidos y entonces le superó el austriaco Dominic Thiem. Alemania.

de esta manera, sigue sin títulos masculinos en Roland Garros en la era *Open* (1970), donde los únicos logros del país fueron los seis de Steffi Graf, pero en el cuadro femenino. La última conquista alemana en categoría masculina se remonta al logrado por Boris Becker en el Abierto de Australia de 1996.

"Hay que lograr que siga con los pies en el suelo", es lo primero que Alcaraz padre le solicitó al entrenador Juan Carlos Ferrero cuando su hijo ganó el Abierto de Estados Unidos en 2022.

## Una carrera de película

Año y medio después, el murciano sigue brillando. En ese entonces, Carlitos tenía 19 años, ganaba su primer Grand Slam y se convertía en el número uno más joven de la historia. Era una realidad y se consagra en la superestrella que sigue siendo, sin perder ese aire de chico de pueblo lleno de ilusión.

Ferrero sigue siendo su entrenador y ha sido el gran artesano de la trayectoria de Alcaraz, que comenzó su carrera en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar, en la localidad de Murcia donde nació en mayo de 2003.

Desde los 4 años se le podía ver en las pistas del complejo con una raqueta casi más grande que él y pronto empezó a despuntar. ▲ En la imagen de la izquierda, el tenista murciano celebra al final del partido. A sus 21 años, logra levantar la Copa de los Mosqueteros. Fotos Afp

A sus 13 años de edad, brillaba ya en los circuitos nacionales pero su gran salto, la decisión que lo cambió todo fue cuando en 2019 ingresó en la Ferrero Tennis Academy, en Alicante, a 115 kilómetros de la casa familiar.

Los éxitos fueron inmediatos. En 2021 consiguió su primer título ATP, en Umag (Croacia) con 18 años, y ahí dio comienzo a su fulgurante cosecha de trofeos en los mejores torneos. Tras conquistar París sólo le falta otro grande en su palmarés, el Abierto de Australia.



Desbanca a Rafa Nadal como el más joven en lograr un Grand Slam

# Verstappen se impone a la lluvia e hila en Canadá su tercer triunfo

Checo abandona por colisión; sufre carrera de pesadilla

DE LA REDACCIÓN Y AFP

Ya se anticipaba que en el Gran Premio de Canadá reinaría el caos. Las condiciones climáticas, la lluvia como el verdadero rival que planteó retos inesperados a las estrategias de los distintos equipos, fue nelemento que alteró los planes. No obstante, el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, sumó su sexto triunfo de la temporada en una emocionante carrera.

Mientras su compañero, el mexicano Sergio Pérez, ni siquiera pudo terminar, pues vivió ayer uno de sus peores fines de semana de la temporada. Abandonó por colisión en la vuelta 53 (de 70). También Ferrari vivió la pesadilla del año con las retiradas de Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Checo sufrió una eliminación que lo postergó al puesto decimosexto de la parrilla de salida. Remontar era una idea descabellada, pero ante tal desventaja, buscó por todos los medios ganar algo en esas condiciones adversas.

En el intento, Checo sufrió estra-



A Max Verstappen dominó la carrera en Montreal, que se puso en marcha bajo el agua. Foto Ap

gos en el alerón, después tuvo un contacto con Pierre Gasly y un golpe con un muro que dañó la parte trasera de su Red Bull. El mexicano no pudo festejar con un buen resultado la renovación del contrato, por dos temporadas más, con Red Bull.

Horas después, las autoridades informaron en un boletín que tras analizar el video del golpe que sufrió Checo contra el muro y de los audios del equipo, determinaron sancionar al piloto mexicano con tres lugares en la parrilla de arranque para el Gran Premio de España, el 23 de junio. Esto debido a que circuló en la pista con en el monoplaza dañado por el impacto. Además, el equipo del Toro Rojo fue multado con 25 mil euros.

El británico Lando Norris (McLaren) fue segundo a 3.879 segundos y su compatriota George Russell (Mercedes) logró su primer podio del año en el circuito Gilles-Villeneuve, en la novena de las 24 pruebas del calendario. Lewis Hamilton (Mercedes) fue rebasado en el último momento por su compatriota Russell, quien había salido en la pole position, y se conformó con un cuarto lugar en una prueba que ha ganado siete veces. La competencia vivió una trepidante primera mitad con cambios de liderato bajo la lluvia entre Russell, Norris y Verstappen.

A media justa, el tricampeón mundial consiguió afianzarse en la punta y aprovechó que el trazado se secó por el Sol para contener a sus rivales en este angosto circuito que dificulta las tácticas de adelantamiento. "Fue una carrera muy loca, pasaron muchas cosas. Creo que paramos en el momento justo y pude manejar bien la ventaja", dijo Verstappen. "Fue una competencia muy divertida".

#### Sexta victoria del año

Tras quedar fuera del podio en la última parada de Mónaco, Verstappen sumó su sexta victoria del año y la tercera consecutiva en el Gran Premio de Canadá.

El neerlandés, de 26 años, domina con puño de hierro y acumula 50 victorias en sus 75 últimas competencias. Como en las dos jornadas de entrenamiento, la carrera se puso en marcha bajo el agua, lo que motivó estrategias conservadoras de los pilotos.

Russell conservó su primera pole de la temporada frente a Verstappen, mientras en la cola Checo Pérez tuvo un contacto con el francés Pierre Gasly, que no fue investigado.

Pierre Gasly, que no fue investigado. Ajeno a los incidentes, Verstappen dominaba con la misión de neutralizar los ataques por detrás de los dos McLaren y Mercedes. Favorecido por el Sol y el trazado seco a su paso, el vigente campeón fue ampliando la distancia con sus rivales mientras la emoción se concentró en la pugna hasta el final entre los británicos Russell y Hamilton.

# Logra Roglic segunda corona en el Criterium del Dauphine

AFP

PLATEAU DES GLIERES

El esloveno Primoz Roglic conquistó por segunda vez en su carrera el Criterium del Dauphine, prueba que culminó ayer con la victoria del español Carlos Rodríguez en la etapa con final en el Plateau des Glieres en los Alpes Françeses

Glieres, en los Alpes franceses. Ya ganador en 2022 de esta carrera, considerada el ensayo general para el *Tour* de Francia, Roglic tuvo que sufrir hasta el final para imponerse finalmente por sólo ocho segundos de ventaja sobre el estadunidense Matteo Jorgenson.

dunidense Matteo Jorgenson.
Una fatiga que puede entenderse puesto que Roglic reaparecía en esta prueba tras la grave caída que sufrió en abril en la Vuelta al País Vasco.

La victoria en el Dauphine, al mismo tiempo, debe servirle para ganar confianza de cara al *Tour* de Francia, que comienza en tres semanas en Florencia (Italia) y la demostración de que los golpes y magulladuras sufridos en el País

Vasco ya están olvidados. "Después de todo lo que ha pasado estas últimas semanas, es un muy buen resultado", admitió el ciclista ganador del Giro y Vuelta y que aspira a completar las tres grandes con un triunfo en la *Grande Boucle*.

## Desenlace sin pronóstico

El minuto y dos segundos que Roglic tenía sobre Jorgenson al comienzo de la jornada parecían suficientes, pero un grupo de nueve llegó con poco más de medio minuto de ventaja en el inicio del ascenso final. A poco más de 5 kilómetros de la meta, llegó el ataque de Carlos Rodríguez. Al joven español del Ineos le siguieron Jorgenson y Derek Gee, segundo y el tercero en la general, pero no Roglic.

El retraso de Roglic respecto a Rodríguez y Jorgenson era de 45 segundos, por lo que todo se decidiría en los últimos mil metros.

En el esprint final ganó Rodríguez, seguido por Jorgenson y comenzó una emocionante cuenta atrás en el cronómetro para cono▶ El triunfo de ayer para Primoz Roglic le adjudica altas posibilidades de éxito para el *Tour* de Francia, que comienza en tres semanas. Foto Afp

cer al vencedor final de la prueba. Roglic cruzó la meta 48 segundos después y salvó el triunfo.

# Padece Del Toro percance

El mexicano Isaac del Toro, por otra parte, no tuvo un buen inicio en la Vuelta de Suiza.

Del Toro (UAE Team Emirates) sufrió una caída en los últimos kilómetros de la primera etapa. La desafortunada acción lo retrasó en su arribo a la meta. El de Ensenada, aunque sí pudo seguir corriendo, finalizó 49 segundos por detrás del ganador Yves Lampert. Isaac concluvó en el puesto 164.

cluyó en el puesto 164. Al término de la competencia, su equipo confirmó que el tricolor no sufrió ninguna lesión y se encuentra en condiciones para "empezar la etapa de mañana".

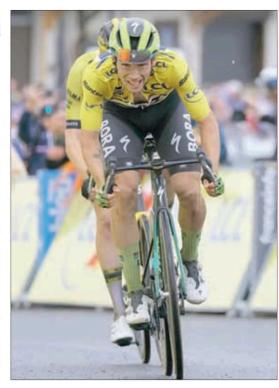



**NOQUEÓ HACE 25 AÑOS AL MACHISMO** 

# Consuma Ana María Torres su lucha por el box femenil y entra al Salón de la Fama

# Se inmortaliza la mexiquense, como Muhammad Ali

JUAN MANUEL VÁZQUEZ

Hace un cuarto de siglo, por primera vez dos mujeres boxearon en una función profesional en la Ciudad de México. Había una reticencia social a que ellas participaran en un deporte "exclusivo de varones", eso y una ley obsoleta de los años 50, impedían que la equidad de género se hiciera presente en el pugilismo.

se hiciera presente en el puglilismo.
Una de las contendientes de esa
noche de julio de 1999 fue Ana
María Torres, ayer incorporada al
Salón Internacional de la Fama del
Boxeo, en Canastota, Nueva York,
el Olimpo donde resplandecen los
nombres de las leyendas de este deporte, como Muhammad Ali.
El ingreso de La Guerrera a ese

El ingreso de *La Guerrera* a ese castillo de la élite mundial cierra un círculo que incluye, no sólo los *rounds* en el cuadrilátero, sino enfrentar al sexismo, los golpes bajos del machismo y las caídas a la lona por las pésimas condiciones de trabajo, que hacen difícil vivir de los golpes, pero también episodios gloriosos y la consumación de la conquista simbólica de un territorio: el boxeo femenil.

"Estoy muy emocionada con esta ceremonia", comentó ayer Ana María con la sonrisa deslumbrante que la caracterizó en toda su carrera como peleadora, y que contrastaba con la fiereza con la que asumía sus combates. Una dentadura impoluta que a veces se manchaba de sangre.

"Batallé mucho para que se nos abrieran las puertas del boxeo. No fue fácil", recordó.

No sólo agradeció a las personalidades que acudieron a la ceremonia. Ella decidió aprovechar su momento para homenajear a varias compañeras por su aportación a una causa común, la de las mujeres que se abren camino en un campo que casi siempre es hostil.

"Agradezco a mis compañeras porque ellas también lucharon por hacer esto realidad. Y también quiero dar las gracias al Salón de la Fama por abrir sus puertas al boxeo femenil. Estar aquí hoy, me deja satisfecha del trabajo que hice", expresó.

ce", expresó.
"Revela que hicimos muy bien nuestro trabajo, compañeras. Ahora ya estamos varias mujeres, entre ellas la mexicana Laura Serrano, al lado de grandes campeones, como Érik *Terrible* Morales y Marco Antonio Barrera."

Cuando un pugilista llega al Salón de la Fama suele hacer un recorrido por la memoria en la que casi siempre abundan momentos difíciles. Ana María también repasó ese camino. Recordó que cuando empezaba y todo era un sendero cuesta arriba, sin desbrozar, lo ▲ La Guerrera Torres compartió con todas las pugilistas el logro de ser consagrada en Nueva York. La imagen, ayer al saludar a los asistentes al desfile de campeones. Foto Ap

más complicado ni siquiera era la adversaria, sino el ambiente social.

Hace una década, La Guerrera compartía con La Jornada que cuando empezaba todo era tan hostil que, mientras le vendaban las manos, ella temblaba de miedo y por momentos dudaba si aquello valía la pena. Trajo a su memoria aquel primer recorrido desde el camerino improvisado, pues no había vestidores para mujeres, rumbo al cuadrilátero de la Arena México. Un breve recorrido se hizo eterno bajo los insultos machistas de quienes veían una afrenta por permitir que dos mujeres ejercieran el boxeo profesional.

Ayer, Torres demostró que había ganado: a las resistencias hacia la equidad, contra los prejuicios y los estereotipos. Ayer, en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo venció a todos. Al final, gritó con una emoción que caló a través de décadas: "¡Ya tengo mi anillo!" Una joya que durante mucho tiempo sólo fue un privilegio de varones.

# Destacan mexicanos en las Grandes Ligas

DE LA REDACCIÓN Y AP

Los Orioles de Baltimore sacudieron 9-2 a los Rays de Tampa Bay gracias al *Grand Slam* de Adley Rutschman y el juego perfecto de Grayson Rodríguez hasta la sexta entrada.

Ambos peloteros brillaron en el Tropicana Field. La simple presencia de Rutschman a la ofensiva bastó para exhibir al pitcheo de los locales. En cinco oportunidades pegó tres imparables; todos con el veneno necesario para hacerle daño a los Rays, que ligan tres partidos sin victoria.

Luego de remolcar una carrera en la tercera entrada y otra en la séptima, Rutschman liquidó el partido en el octavo episodio. Con tres hombres en bases, entre ellos el mexicano Ramón Urías, el mejor hombre de los Orioles mandó un batazo por el jardín derecho y se extendió hasta las tribunas. Baltimore lidera las Grandes Ligas con 102 cuadrangulares. Rodríguez (7-2), por su parte,

Rodríguez (7-2), por su parte, retiró a 15 bateadores seguidos antes de regalarle un boleto a Taylor Walls al comienzo de la sexta. El cubano Yandy Díaz bateó el primer hit de los Rays con dos *outs* antes de que Brandon Lowe pusiera fin al día de Rodrí-

guez con un sencillo remolcador. Dillon Tate remplazó a Rodríguez y vio cómo el mexicano Randy Arozarena asestó otro imparable impulsor para recortar la ventaja de los Orioles a 3-2.

Los Filis de Filadelfia, por su parte, dejaron ir la victoria (5-6) contra los Mets de Nueva York en el último de los dos partidos que disputaron en Londres.

Ántes, el mexico-estadunidense Taijuan Walker había concretado una gran labor de cinco entradas y dos tercios en favor de los Filis. El serpentinero repartió seis ponches y recibió dos anotaciones en la capital inglesa.

#### Salvamentos de Muñoz

En Kansas City, Andrés Muñoz colgó el cero en el triunfo de su equipo, los Marineros de Seattle, frente a los Reales (6-5). El lanzador ponchó a un rival en la única entrada que fue requerido y bajó su efectividad a 1.67. Es el mexicano con más salvamentos en la actual temporada; contabiliza 12.

Jarren Durán, por otra parte, llegó en tres ocasiones a la caja registradora en la dramática victoria en extrainnings que lograron los Medias Rojas de Boston sobre las Medias Blancas de Chicago (6-4)

# TONATIU, ROZA LA MARCA OLÍMPICA



▲ El mediofondista mexicano Tonatiu López finalizó primero en la prueba de 800 metros con un tiempo de un minuto y 44.96 segundos durante el Gran Premio de Atletismo, que se realizó en Nueva York. Resistió el ataque final del estadunidense Wes Ferguson (2) para subir a lo más alto de un podio completado por otro atleta local, Josh Hoey. López quedó a 26 centésimas de alcanzar la marca olímpica para París 2024. Por otra parte, los tricolores Mariana Arceo y Lorenzo Macías consiguieron el segundo lugar en la final de relevos mixtos del Mundial de Tiro Carrera que se realiza en Zhengzhou, China, la víspera del Campeonato Mundial de Pentattón Moderno, que comienza hoy en la misma ciudad. Foto Conade, con información de Afo.



# **BALANCE DE LA JORNADA**

El Tri, la escuela de Jaime Lozano

## MARLENE SANTOS ALEJO

N CUESTIÓN DE horas se pasó de la alarma total, del más negro pesimismo, a la resignación. De la escandalosa derrota a manos de Uruguay al nuevo descalabro frente a un Brasil mesurado, que no quiso avasallar. Del "fuera Lozano" a la conformidad... La participación del Tri en la Copa América no arroja óptimos augurios; no obstante, se prevé que el ánimo mejorará en la etapa inicial, donde los rivales Jamaica, Venezuela y Ecuador podrían darle un tanque de oxígeno al técnico, quien se capacita sobre la marcha.

DENTRO DE 12 días México debuta frente a los *Reggae Boyz*, y el *Jimmy* parece ir esbozando un 11 titular luego de corregir su alineación y ver mejor actitud en sus dirigidos en el juego amistoso frente a la verdeamarela... A pesar de la derrota (3-2) el cuerpo técnico sonrió con júbilo, como si el gol de Endrick no existiese y el 2-2 aún los tuviera vibrando de gusto y alivio, como si la aparición de ese genio adolescente fuera sobrenatural, imposible de evitar... Lo cierto es que el tiempo se reduce para subsanar las fallas, sobre todo defensivas, del tricolor.

IMPOSIBLE NO ADMIRAR al argentino Marcelo Bielsa y su enorme bagaje en el banquillo uruguayo, aportando sapiencia y exprimiendo el talento de esa pléyade de gladiadores, la llamada garra charrúa... Y todo porque acá, tras el fracaso en Qatar, se insistió en que el nuevo timonel debía ser mexicano sí o sí... pero ¿de dónde sacarlo? En plena época de portazos en las narices a los estrategas nacionales el panorama ¡obvio! luce árido. Enton-



▲ El Memote Martínez, atacante de Pumas, no desperdició el llamado al *Tri* y volvió a manifestarse con goles. Foto Ap

ces, de nuevo surgió la lucha de poder entre los directivos que rigen el balompié.

TRAS SENTAR EN el banquillo de los acusados a Yon de Luisa se decantaron por el pampero Diego Cocca, que (con ayudas arbitrales) hizo bicampeón al Atlas y era ficha del Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri. Lo eligieron a pesar de que su antagónico, Grupo Pachuca, tenía mejor propuesta: el *Loco* Bielsa... Como en los procesos electorales, acá también hay alianzas y Televisa apoyó a Orlegi, no obstante, son quisquillosos a morir y Cocca duró lo mismo que un suspiro... Pero no trajeron a Bielsa, por oneroso y dificil de mangonear.

EL JIMMY, EX técnico de Querétaro y Necaxa, tiene como logro supremo el bronce en Tokio 2021. Su lanzamiento a la palestra lo marcó quizás el programa Los Maestros, donde Ricardo La Volpe y Nicolás Larcamón eran los sabiondos, y Javier Aguirre ponía la sal y pimienta, todos analizando el desastre catarí. El Vasco insistía en que es hora de que los jóvenes asuman el timón tricolor... Lozano, tipo propositivo, buena onda y echado para adelante, llegó con carencias que le están pasando factura. No tenía pergaminos suficientes, le hicieron el favor y por eso le dictan línea.

ASÍ COMO EL seleccionador está en proceso, el equipo también. Habrá nuevos descalabros, pero es preferible que los reveses ocurran con un plantel ligeramente más joven, el cual estaba envejeciendo, taponeado por las vacas sagradas que de todos modos no ganaban nada... Hay una oleada de caras nuevas con ánimo y enjundia, como Guillermo Memote Martínez, quien a sus 29 años anda haciendo sus pininos en el Tri, igual que Endrick en la Seleção a sus 17 abriles y al que ya espera el Real Madrid... Tal dato ridiculiza a la Liga Mx.

EL CIRCO HOY no sólo está en la cancha, sino también al margen de ella, pues mientras hay incertidumbre entre jugadores y cuerpo técnico-todos quieren alcanzar el sueño mundialista—, la alineación de pantalón largo tiene más certezas, hay equipo sólido pase lo que pase, la lista la encabeza Juan Carlos *Bomba* Rodríguez, seguido del ex pentatleta Ivar Sisniega, del jugador de pelota vasca Mikel Arriola, de Duilio Davino, ahora con la expectativa de incorporar al *Vasco* Aguirre... ya faltan menos para la oncena.

LA SUB-23 QUE participa en el torneo francés Maurice Revello se tambalea. El equipo que comanda Ricardo Cadena tuvo un alentador inicio con triunfos sobre Francia y Saudiarabia, pero sufrió grave derrota ante Costa de Marfil. Hay varios elementos en este equipo que interesan al *Jimmy* para continuar la ruta hacia la Copa América y la del Mundial 2026, jugadores como Omar Campos, Brian González, Rodrigo López y Andrés Montaño están en el radar inmediato del seleccionador nacional.

# DI MARÍA DA TRIUNFO A ARGENTINA

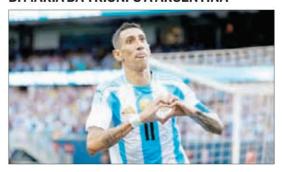

▲ Argentina derrotó 1-0 a Ecuador en el estadio Soldier Field, en Chicago, con un gol del delantero del Benfica Ángel Di María (minuto 40). Lionel Messi entró de cambio en el segundo tiempo, pero apenas mostró pinceladas de su gran talento ante el riesgo de sufrir alguna lesión a pocos días de la Copa América 2024. La Albiceleste cerrará su preparación el viernes, cuando enfrente a Guatemala. Foto Afp, con información de la Redacción

# Lozano aún no define lista para la Copa América

## ALBERTO ACEVES

La palabra tiempo es tan vieja como un cuento de piratas, pero a veces funciona en las tareas más habituales de un entrenador. Para Jaime Lozano, quien está al frente de la seleción mexicana, no hay otro término que describa mejor el armado de la lista de jugadores que participarán en la Copa América 2024. "Hasta hoy, no está definida", declaró el ex futbolista de Pumas, a menos de dos semanas de su presentación en Houston ante Jamaica.

Las derrotas en sus pasados amistosos en Estados Unidos –con Uruguay (4-0) y Brasil (3-2) – dejaron efectos en el cuerpo técnico. Lozano cree que necesita tiempo para imaginar el futuro sin dejar de pensar en lo que tiene. "No hemos dejado de creer en este proceso", afirma el mediocampista del Monterrey Luis Romo, al observar que la presión se ha incrementado.

"Se han dicho mil cosas. Este es un equipo muy profesional, me duele mucho no estar con ellos. Es un proceso nuevo y hay mucha hambre de trascender, pero hay grandes jugadores. A mí me quedan dos años para estar en el Mundial. Hoy estoy rotísimo por la lesión (desgarro); en mi vida sería capaz de inventarme una", agrega, por su parte, el portero del América Luis Malagón, luego de quedar fuera del torneo.

Mientras Lozano decide quiénes no jugarán la Copa, la Federación Mexicana de Futbol sigue en búsqueda de un entrenador con experiencia internacional que se sume a su grupo de ayudantes en este torneo continental. Para el comisionado Juan Carlos Rodríguez el más indicado es Javier Aguirre, pero el ofrecimiento al ex timonel del Mallorca, dos veces mundialista con el Tri, no ha tenido todavía respuesta.

"Estamos tratando de que sea la mejor opción", sostienen desde la cúpula de la FMF, mientras Jimmy, interrogado sobre este tema antes de viajar a San Diego –su nuevo lugar de concentración–, fijó su postura ante los medios. "No es fácil traer a alguien que no ha trabajado contigo, pero en eso estamos. Soy de la idea de tener gente que me ayude a mejorar; los que tengo hoy son fuera de serie".

# Sub-23 cae por goleada

México sufrió un golpe duro en el Torneo Maurice Revello, que se celebra en Francia. En su tercer duelo de la fase de grupos, el combinado Sub-23 cayó 4-1 ante Costa de Marfil y dejó escapar sus posibilidades de avanzar a la final. Valy Konaté (23), Vignon Mathieu Ouotro (51), Gilbert Bandama (78) y Oumar Konaté (86) anotaron para los líderes absolutos del Grupo A, y Ricardo Monreal (70) por el *Tri*.

# Veljko Paunovic, nuevo técnico de Tigres

El serbio Veljko Paunovic será el nuevo entrenador de Tigres de cara al torneo Apertura 2024, tras la intempestiva salida del uruguayo Robert Dante Siboldi, anunció ayer el club. Esta será la segunda ocasión que el europeo dirija en el futbol mexicano. Comandó a Chivas en los torneos Clausura y Apertura 2023. En el primero llegó a la final, donde perdió 3-2

precisamente ante Tigres. El estratega de 46 años también ha dirigido al Chicago Fire, de la MLS, y al Reading FC, en Inglaterra. De la Redacción

# Italia vence a Bosnia 1-0 en juego de preparación

EMPOLI. Italia, vigente campeona europeo, concluyó su preparación para la Eurocopa 2024 con una victoria por 1-0 ante Bosnia y Herzegovina ayer en Empoli. La Nazionale se impuso en este partido amistoso gracias a Davide Frattesi, quien marcó su quinto gol con la selección al rematar de volea un centro de Federico Chiesa (38). Cinco días después de empatar sin goles ante Turquía, el combinado de Luciano Spalletti ofreció una mejor cara, sobre todo en el primer tiempo. Italia se enfrentará en la Eurocopa a Albania, España y Croacia. Más resultados: Montenegro 1-3 Georgia y Eslova-quia 4-0 Gales.

## Canadá y Francia empatan sin goles

BURDEOS. Canadá logró un meritorio empate 0-0 ante Francia ayer en Burdeos, un resultado que sirve de aviso a Argentina, su rival en la apertura de la Copa América, mientras los Bleus ven rebajado su optimismo antes de la Eurocopa. Si bien el delantero estrella del vigente subcampeón del mundo, Kylian Mbappé, comenzó el duelo desde el banquillo,

los pupilos de Jesse Marsch, Jonathan David (Lille) y Alphonso Davies (Bayern Múnich), se mostraron sólidos atrás y generaron varias ocasiones de gol. Francia necesitará hacer algo más contra Austria el 17 de junio en su inicio en la Eurocopa, mientras Canadá solventó con nota su primer test antes de medirse con la Albiceleste en Atlanta, el 20 de junio. En otro amistoso, Jamaica, primer rival de México en la Copa América, venció 3-2 a Dominica.

FED BAJARÍA 3 VECES TASAS DE INTERÉS

# Datos laborales no apoyan una política monetaria más flexible en EU

En mayo se observó un crecimiento de 272 mil plazas en los sectores de salud, gobierno, ocio y hotelería

#### **CLARA ZEPEDA**

La fuerte creación de empleos y el crecimiento salarial en el quinto mes del año en Estados Unidos, sugieren que la economía del princi-pal socio comercial de México está más fuerte de lo que el consenso del mercado esperaba. Sin embargo, este entorno también abona a una Reserva Federal (Fed) más paciente y que posiblemente seguirá con una restricción monetaria considerable por algún tiempo.

El próximo miércoles, el banco central estadunidense dará a conocer su posición de política monetaria, así como sus nuevas pers-pectivas económicas y diagrama de puntos, donde delinearán sus miembros la dirección de las tasas de interés –actualmente en el rango de entre 5.25 y 5.50 por ciento.

El mercado tiene la información de que la Fed podría bajar en tres ocasiones este año las tasas de interés, pero quizás las nuevas coordenadas de la autoridad monetaria esta semana cambien y disminuyan el número de ajustes este 2024.

#### Prevén que inflación se mantenga en 3.4%

También este mismo miércoles se dará a conocer el dato de inflación de mayo, cuyos analistas prevén que se mantenga en 3.4 por ciento, igual que el mes previo, de tal manera que se confirmará que el incremento de precios al consumidor se está tardando en descender.

El Buró de estadísticas laborales (BLS, por sus siglas en inglés) publicó los datos para mayo, en el cual se observó un crecimiento de 272 mil plazas, por encima del consenso en 185 mil y también del dato de abril, que alcanzó 165 mil. La creación de empleos ocurrió en los sectores de salud, gobierno, ocio y hotelería.

Adicionalmente, el BLS revisó a la baja la generación de plazas de marzo y abril por un total de 15 mil em-pleos para los dos meses; y reportó que la tasa de desocupación se ubicó en 4 por ciento en mayo, desde 3.9 por ciento de abril. Por su parte, el crecimiento salarial fue de 4.1 por ciento en el quinto mes del año.

El dato del mes de mayo es una buena noticia en términos de crecimiento económico, pues sugiere que la economía está más fuerte de lo que el consenso esperaba; sin embargo, en este entorno esto también abona a una Fed más paciente y que posiblemente seguirá con una restricción monetaria considerable por algún tiempo, prevé el área de análisis económico de Intercam.

# Concreta Aramco su segunda venta de acciones; recaudó 11 mil 200 mdd

AFP

El gigante petrolero saudita Aramco informó ayer que los inversores extranjeros se hicieron con la mayoría de las acciones vendidas en su segundo proceso de oferta de títulos para recaudar 11 mil 200 millones de dólares.

El reino saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, in-gresará los fondos de la operación que se espera que sean utilizados para financiar su plan de diversificar la economía y prepararla para la transición de las energías fósiles.

"La mayoría de las acciones constituyen el parte institucional de la oferta que fue asignada a inversores de fuera del reino", anunció la empresa en un comunicado antes de abrir la bolsa saudita.

Las acciones de Aramco cerra-

ron las cotizaciones a 28.60 riales (7.63 dólares) tras iniciar la jornada a 27.95 riales, lo que supone una capitalización bursátil de 1.85 billones de dólares.

#### Acciones, para inversores internacionales

Fuentes cercanas a la operación informaron a Afp que cerca de 58 por ciento de las acciones fueron asignadas a inversores internacio-nales, en comparación con cerca de 23 por ciento en 2019, cuando la petrolera debutó en bolsa.

La salida al mercado de Aramco fue la mayor operación de este tipo de la historia y recaudó 25 mil 600 millones de dólares. Las fuentes, que hablaron bajo anonimato, informaron que cerca de 70 por ciento de la demanda proviene de la Unión Europea y Estados Unidos y el resto de Japón, Hong Kong y Australia.

# Industriales: costo de energía resta competitividad a textil mexicana

El kilovatio cuesta el doble que en el vecino del norte

# **ALEJANDRO ALEGRÍA**

El sector fabricante de textiles es menos competitivo frente a su contraparte estadunidense, pues la energía que consume en terri-torio mexicano es 2.5 veces más cara frente a los costos en el vecino país del norte, señaló la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

Rafael Zaga Saba, presidente del organismo, explicó en entrevista que si bien los precios del gas natural están en los niveles más bajos desde que se tienen registro, esto no se ha reflejado en el costo que deben pagar los fabricantes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues la molécula se utiliza en diferentes procesos de la producción de textiles

Aunado a ello, comentó que los precios de la energía tampoco se han reducido, por lo que el kilova-tio que paga la industria cuesta el doble en comparación con lo que cubre la industria textil establecida en Estados Unidos, por lo que la suma de estos factores hacen menos

competitiva a la empresa nacional frente a la establecida en el país vecino del norte.

"El costo de energía eléctrica en Estados Unidos es menos de la mitad de lo que cuesta en México, es casi 2.5 veces el costo de la energía de lo que paga nuestro vecino del norte y eso tampoco nos ayuda a competir", indicó.

### Mayor entrada de energías renovables

"Hemos planteado el tema de energía eléctrica en nuestro plan de desarrollo 2024-2030", dijo el dirigente de Canaintex. "Pedimos claridad, una mayor entrada de energías renovables que nos permita generar energía eléctrica", y explicó que también buscan ser una solución al problema.

"Nosotros no sólo somos altos consumidores, sino que la energía eléctrica también la aprovechamos a veces para calentar calderas, o sea, el vapor, el desecho de la producción lo ocupamos en nuestras mismas plantas, entonces tenemos cogeneraciones eficientes y muchas cosas que quisiéramos trabajar de la mano con ellos para producir más energía", agregó.

"Somos un sector que está dispuesto a invertir en su propia coge-neración o hidroeléctricas, tenemos muchas empresas que tienen sus hidroeléctricas que tienen su propia cogeneración a base de gas", insistió.

"Creemos que la industria textil puede ser parte de la solución, no parte del problema. Tenemos muchísimos metros cuadrados de construcción en cada una de las obras, podemos poner paneles so-lares", señaló.

De acuerdo con la Canaintex, en el contexto de la relocalización, la generación de energía en las empresas también puede ser un incentivo para las empresas que ya están establecidas, pero es necesario que existan reglas claras para que pue-dan darse nuevas inversiones en este sentido. "Dependemos mucho de tener

reglas claras sobre qué se puede producir de energía, cómo puede transmitirse y eso es lo que solicitamos", apuntó.





# REPORTE ECONÓMICO/www.vectoreconomico.com.mx

Balanza de pagos (1er trim. 2024)

#### DAVID MÁRQUEZ AYALA

ON CIFRAS PRELIMINARES del primer trimestre de este año y corregidas para anteriores, la balanza de pagos trimestral del Banco de México estima un déficit en la cuenta corriente de -12 mil 582 millones de dólares, otro en la (marginal) cuenta de capital de -12 millones, y otro en la cuenta de ajuste errores y omisiones de -7 mil 762 mdd; la suma de estos déficits fue financiada con un ingreso neto de capital externo (pasivos para el país) de 20 mil 365 millones en la cuenta financiera (gráfico 1).

TRIMESTRE TRAS TRIMESTRE, año tras año, venimos dando cuenta de un déficit externo en cuenta corriente que no debería existir, pero que en México hemos asumido inercialmente como una situación "normal" que es aceptable -bajo el

|                                                        | - 1                   | Millones de           | dólares _                               | Var    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|                                                        | 2022                  | 2023                  | 2024P                                   | 24/23  |
| CTA CORRIENTE (I - II)                                 | -11.542               | -20,598               | -12,582                                 |        |
| Bal. de mercancías                                     | -4,828                | -4,883                | -2,745                                  |        |
| Export./ventas (X)                                     | 132,240               | 141,166               | 143,663                                 | 1.8    |
| mport./compras (M)                                     | 137,068               | 146,049               | 146,408                                 | 0.2    |
| Bal. de servicios                                      | -3,597                | -4,362                | -356                                    |        |
| Servs. vendidos (X)                                    | 11,472                | 15,116                | 16,355                                  | 8.2    |
| Servs. adquiridos (M)                                  | 15,068                | 19,479                | 16,710                                  | -14.2  |
| Balanza de renta                                       | -15,681               | -25,240               | -23,379                                 |        |
| ngresos por renta                                      | 2,745                 | 4,873                 | 5,522                                   | 13.3   |
| gresos por renta                                       | 18,426                | 30,113                | 28,901                                  | -4.0   |
| 3za de transferencias                                  | 12,564                | 13,888                | 13,898                                  |        |
| ng. secundar. (remesas)                                | 12,791                | 14,170                | 14,256                                  | 0.6    |
| Egresos secundarios                                    | 227                   | 283                   | 358                                     | 26.7   |
| Memorándum                                             | 10.45 (40.00) (40.00) |                       | 100000000000000000000000000000000000000 |        |
| Cta. corriente (saldo)                                 | -11,542               |                       | -12,582                                 |        |
| ngresos totales (+)                                    | 159,247               | 175,326               | 179,795                                 | 2.5    |
| Egresos totales (-)                                    | 170,789               | 195,923               | 192,377                                 | -1.8   |
| CTA. DE CAPITAL 1                                      | -7                    | 92                    | -12                                     |        |
| CTA. FINANCIERA 2                                      | -11,605               | -17,471               | -20,356                                 |        |
|                                                        | -18,055               | -24,463               | -19,155                                 | 100.0  |
| De mex en exter. (activ.)                              | 4,780                 | -1,813                | 481                                     | -126.6 |
| De extr. en Méx. (pasiv.)                              | 22,835                | 22,651                | 19,636                                  | -13.3  |
| nversión de cartera                                    | <b>3,250</b> 6.713    | <b>-1,688</b><br>-206 | -8,928                                  | -547.4 |
| De mex. en el exter. (activ.)                          |                       |                       | 920                                     |        |
| De extr. en Méx. (pasiv.)<br>Derivad. financ. (neto) 3 | 3,462<br><b>-200</b>  | 1,483<br>- <b>899</b> | 9,848<br><b>-1.160</b>                  | 564.2  |
| Otra inversión                                         | -338                  | 4,130                 | 834                                     |        |
| De mex. en exter. (activ.)                             | 5.143                 | 3,852                 | 8.054                                   | 109.1  |
| De extr en Méx (pasiv)                                 | 5,143                 | -278                  | 7.220                                   | 109.1  |
| Activos de reserva 4                                   | 3.933                 | 2.858                 | 4.728                                   |        |
| /ar. de reserv. intern. bta.                           | 1,831                 | 5,170                 | 5,103                                   | -1.3   |
| Ajustes por valoración                                 | -2,102                | 2,312                 | 375                                     | -83.8  |
| ERRORES Y OMISIONES                                    |                       | 3,035                 | -7.762                                  |        |

ERRURES Y OMBISIONES - 506 3,U35 -7,162 | --(1) La presentación actual del FMI reduce la Cuenta de Capital a un registra
de las transferencias de capital entre residentes y no residentes (2) Endeudamiento neto () significa que los residentes en Weisco obtienen financiamiento
del resto del mundo. Esto implica que los pasivos netos incurridos (inversiones extranjeras) son mayores que la adquisición neta de activos financieros
(inversiones de mexicanos en el exterior). Préstamo neto (+) se refiere a lo
questo. (3) Las transacciones netas son activos menos pasivos. No incluyen
derivados que forman parte de los activos de reserva. (4) Variación total de
reserva internacional bruta menos ajustes por valoración. (p) preliminares.
Corrige cifras anteriores. Fuente: Banco de México





19 20 21

22 23 24

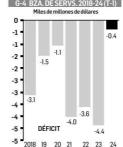

Fuente: UNITÉ con datos de Banxio

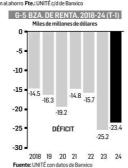

criterio monetarista neoliberal- en tanto estén ingresando al país recursos extranjeros vía deuda, inversión directa o inversión financiera, que contablemente cubren nuestros déficits y la fuga de capitales, pero que son recursos ajenos (pasivos) que debemos y que representan una sangría de dólares que el país paga como intereses, dividendos, regalías y otros, y un monto estratosférico a pagar cuando deciden dejar el país. Esto se llama dependencia financiera y es tiempo de emprender acciones correctivas antes y a partir de la próxima renegociación del T-MEC.

EL DÉFICIT EN cuenta corriente fue ciertamente menor al de 2023, pero aun mayor al de los cinco años previos (**gráfico 2**).

**LA BALANZA COMERCIAL** fue negativa en -2 mil 745 mdd, cifra menor a la de 2022 y 2023, pero aun mayor a la de los años previos (gráfico 3).

LA BALANZA DE servicios presenta una notable disminución de su déficit a sólo -356 millones de dólares (gráfico 4).

LA BALANZA DE renta mantiene, por el contra-rio, un déficit de -23 mil 379 mdd que incluye los mencionados pagos por intereses, dividendos y otros (gráfico 5).

**LA SALIDA DE** capital mexicano al exterior repuntó en el trimestre a 9 mil 456 millones de dólares, yendo absurdamente casi todo a inversión financie ra con menores rendimientos que aquí (gráfico 6).

LOS QUE SÍ aprovechan las altas tasas de interés que ofrece México son los extranjeros, pues su tenencia de valores internos siguió repuntando a 101 mil 260 millones de dólares (**gráfico 7**).

| (Millones de dólares) DESTINO EXT (TOT) | 2021<br><b>6,709</b> | 2022<br><b>16,635</b> | 2023<br><b>1,833</b> | 2024<br><b>9,456</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Inversión directa (IED)                 | 2,002                | 4,780                 | -1,813               | 481                  |
| Inversión financiera                    | 4,706                | 11,856                | 3,646                | 8,975                |
| Invers, de cartera                      | 4.162                | 6.713                 | -206                 | 920                  |
| Otra inv./depósitos fin.                | 544                  | 5.143                 | 3.852                | 8.054                |

G-7 TENENCIA DE VALORES GUBERNAMENTALES INTERNOS POR NO RESIDENTES 2019-2024 (MZO.)

|          |             |          | 2019    | 2020                         | )      | 2021   | 202            | 2 202         | 23    | 2024    |  |
|----------|-------------|----------|---------|------------------------------|--------|--------|----------------|---------------|-------|---------|--|
|          |             |          | Sa      | ldosa                        | preci  | os de  | merc           | ado           |       |         |  |
|          | TOTAL       | 115      | ,904    | 91,029                       | 93     | ,763   | 81,28          | 8 90,47       | 79    | 101,260 |  |
|          | Cetes       | 14       | ,378    | 7,48                         |        |        | 5,85           |               |       |         |  |
|          | Bonos       |          | ,700    |                              |        |        |                | 1 73,97       |       |         |  |
|          | Udibon      |          | 3,522   |                              |        |        | 4,67           |               |       | 8,370   |  |
| Bondes D |             | 26       | 5       | 4 2                          | 2,070  | 2,06   |                | 23            | 1     |         |  |
|          | Bpas *      |          | 279     | 21                           | 7      | 5      |                | 3 10          | 03    | 256     |  |
|          | 120-        | 115.9    |         | Miles de millones de dólares |        |        |                |               |       |         |  |
|          | 110-        |          |         | BON                          | 0S     |        | CETE           | s             | 0     | TROS    |  |
|          |             |          | 10000   |                              |        | -      |                |               | 101.3 |         |  |
|          | 100 -       |          |         |                              | 93.8   |        |                | 000           |       |         |  |
|          |             |          |         | 91.0                         | 00.0   |        |                | 90.5          |       | $\Box$  |  |
|          |             |          |         | 7.5                          | 6.4    |        | 81.3           |               |       | 13.4    |  |
|          | 80-         | 97.7     |         |                              |        | Г      |                | 9.5           | 1     | 10.4    |  |
|          | 70          |          |         | 81.5                         | 82.8   | -      | 5.9            |               |       | 78.5    |  |
|          | 70 -        |          |         |                              |        |        | 0.0            | 74.0          | 1     |         |  |
|          | 60-         |          |         |                              |        |        | 68.6           |               |       |         |  |
|          | 50-         |          |         |                              |        |        |                |               | 1     |         |  |
|          | 5U <b>-</b> |          |         |                              |        |        |                |               | 1     |         |  |
|          | 40          |          |         |                              |        |        |                |               |       |         |  |
|          | /t\ Por     | 2019     | ratassi | 20<br>Snalahori              | 21     | LIMITÉ | 22<br>0/d do B | 23            |       | 24      |  |
|          | ( ) DUI     | ios de P | TOTECCI | macdilli                     | o rte. | ONITE  | . cyuue b      | idii.ii.ii.ii |       |         |  |
| 3/       | /S. 2018-   | 24 (T    | -1)     | G                            | -5 BZ  | ZA. D  | EREN           | TA. 2018      | 8-2   | 4 (T-1) |  |

**BONANZA DE EMBOTELLADORAS** 

# Escasean hielo, ventiladores y cervezas por la ola de calor

La demanda de agua envasada se disparó 56.6% y subieron precios

#### **JULIO GUTIÉRREZ**

La ola de calor que se vive en el país ha incrementado la demanda de diversos insumos por los consumidores, desde agua embotellada, cervezas y bebidas hidratantes hasta ventiladores portátiles que son conectados a los teléfonos celulares.

El incremento de las temperaturas también ha resultado beneficioso para las empresas embotelladoras de refrescos y para firmas que elaboran productos como toallas húmedas, pues sus ingresos se in-crementaron entre 10 y 12 por ciento, afirmaron especialistas

Empleados de supermercados, almacenes y tiendas de conveniencia exponen que con el incremento de las temperaturas ha habido escasez de productos y las empresas no se dan abasto para hacer frente a la demanda, sobre todo de productos como ventiladores, hieleras, sueros o incluso hielo.

Según estimaciones de la Asocia-ción Nacional de Pequeños Comercios (Anpec), debido a la onda cálida, la demanda de agua embotellada ha crecido 56.6 por ciento, y ello ha pasado factura a los consumidores, pues los precios de cada botella han

subido entre dos y tres pesos. "Como cada año, el calor generó un incremento de la demanda de productos que ayudan a mitigar la sensación que provocan las altas temperaturas. Este comportamiento refleja la tendencia natural de las preferencias de nuestros clientes que se registra de forma regular en estas épocas", dijo a este medio Fomento Económico Mexicano, empresa propietaria de la cadena

de tiendas Oxxo. Orlando Torres, trabajador de una de estas tiendas, detalla en entrevista que "desde que empezó el calor se han ido acabando más rápido los productos de los refrigeradores, como los sueros o incluso las cervezas. De hecho, ya van tres ocasiones en que no hay hielo. La gente se lo termina en dos o tres horas, y es impresionante porque hasta hacen filas".

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que entre enero y abril la producción de cerveza suele tener una caída de 5 por ciento; sin embargo, en mayo, cuando se in-

tensifica el calor, aumenta en esa proporción, lo cual se traduce en una mayor demanda.

"Los proveedores no nos han da-do indicación de que subamos los precios, pero la cerveza y los sueros se están acabando muy rápido y debemos tenerlos fríos; entonces, para poder pagar la luz y pedir más, nosotros hemos subido dos pesos cada uno de esos productos" dijo en entrevista Araceli Cuevas. propietaria de una cadena de minisupermercados en el estado de

## Ventas de bebidas, al alza

Ariel Méndez Velázquez, analista bursátil del banco Ve por Más, indicó que a lo largo del primer trimestre hubo incremento en las ventas de insumos para combatir la deshidratación, como refrescos, agua y jugos; también de toallas húmedas. Por ejemplo, en la parte de los sue-ros, vemos a Genomma Lab creciendo, pero en general todas las tiendas de consumo o los supermercados se han visto beneficiados"

Las ventas de estas firmas en el trimestre reciente, planteó, se han incrementado entre 10 y 12 por ciento, y no se espera que los costos vayan más al alza, toda vez que las empresas subieron los precios a inicio de año.

De acuerdo con la firma de comercio electrónico Mercado Libre, entre los productos cuya demanda de ha incrementado están los miniventiladores de pared plegables con conexión USB, ventiladores personales, vasos térmicos de acero, mallas de sombra, vestidos de manga corta para mujer, cortinas térmicas que reflejan la luz, loncheras térmicas, mangas protectoras para brazos e incluso tapetes refrescantes para mascotas.

Ricardo García, trabajador de una sucursal de la cadena de tiendas de autoservicio Costco, relata: "En diciembre nos llegaron mu-chos ventiladores. Fue muy raro, porque no se estaban vendiendo, pero desde febrero se nos empezaron a terminar conforme llegaban; la gente hacía filas y se peleaba por un ventilador. Desde hace dos meses sólo tenemos botellas chiquitas de agua y los paquetes de 24 unidades se terminan el día en que llegan".



# Gobierno nuevo

#### LEÓN BENDESKY

n gobierno nuevo empezará a ejercer oficialmente sus funciones el próximo primero de octubre. En lo que sigue señalo sólo algunas cuestiones que, entre otras, considero de relevancia para esta etapa política del país.

El Estado tiene el monopolio del uso de la violencia legítima, ya sea de modo directo o autorizando el uso de la fuerza física. Hobbes planteó que el ideal de la violencia política concierne no sólo al control, sino también al uso, de modo tal que el Estado es el único actor que legítimamente puede ejercer violencia. Weber definió al Estado como la "comunidad humana que reivindica de modo efectivo el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio". El Estado puede otorgar a otro agente el derecho de usar la violencia mientras siga siendo la única fuente del derecho para usarla y mantenga la capacidad de imponer ese monopolio. Existe, muy claro está, el uso ilegítimo de la violencia, que socava el orden y que puede desafiar el monopolio estatal e, incluso, establecerse como una fuente paralela de poder. El país exhibe un severo deterioro de la seguridad pública en muchas partes del territorio nacional que se manifiesta de muy distintas formas. Ciertamente, esta cuestión proviene de tiempo atrás, pero la profundización, extensión y modos de operación se han exacerbado de modo notorio y sin contención. Un Estado de derecho debe proteger los bienes jurídicos que tutela, entre éstos la vida, la libertad, el patrimonio y la seguridad. No puede haber un verdadero bienestar social sin seguridad pública. En este sentido, el papel del Jjército adquiere una relevancia que ha de estar de acuerdo con la magnitud y la naturaleza del problema. La definición de una estrategia de seguridad y del ámbito castrense son cuestiones primordiales para el próximo gobierno.

Los recursos públicos son finitos y hay

una diversidad de demandas sociales, muchas de ellas aun precariamente satisfechas, que compiten por ellos. El caso del sistema de salud pública es notorio, pero por supuesto no único. La reciente gestión fiscal ha cuidado de la estabilidad macroeconómica atendiendo el nivel del déficit público y la deuda. Junto a las condiciones económicas y financieras ex-ternas se ha reforzado el tipo de cambio del peso frente al dólar. La abundancia de las remesas ha contribuido de modo relevante. Pero tales condiciones no son permanentes. Este año, último de esta administración, tal situación fiscal se ha relajado. La autoridad hacendaria y la presidenta electa han declarado que habrá prudencia en cuanto al origen y el uso de los recursos públicos. En todo ca-so se prevé que la restricción fiscal será mayor en adelante, en un entorno en el que prevalece una inflación resistente a la baja, altas tasas de interés y una expectativa de menor crecimiento económico. El presupuesto es la expresión de las prioridades del gobierno, como quedó de manifiesto en la administración que está por terminar; está estrechamente asociado con la definición y las prioridades de las políticas públicas. También con su eficacia. Esto deberá expresarse muy pronto en el inicio de la próxima administración, con las modalidades para reducir los distintos niveles de la pobreza, donde

hay aún mucho por avanzar, y consolidar el mejoramiento de los ingresos laborales centrados en el sector "formal" de la economía. El sector "informal", definido así en términos fiscales, sigue siendo mayor a la mitad del producto que se genera en el país. El proceso de gestión de las políticas de bienestar es dinámico por su misma naturaleza y ahí hay un campo posible de creatividad y de mayor eficacia para el próximo gobierno.

para el próximo gobierno. La energía es un recurso esencial para mejorar las condiciones de vida de la gente, para elevar la capacidad productiva, sostener la creación de riqueza e impulsar los niveles de bienestar de esta sociedad. La soberanía energética ha de estar acompañada ineludiblemente de la transición energética y el desarrollo de los medios para enfrentar las conse cuencias del cambio climático y el efecto invernadero que están en curso. Claudia Sheinbaum está, sin duda, profesionalmente preparada y capacitada en esta área y deberá liderar un proyecto que ponga al país en la senda de una reforma energética que sostenga un proceso de desarrollo económico, social y tecnológico del país capaz de cimentar el bienestar y la generación de riqueza de modo sostenible y con una mejor estructura distributiva. Este conocimiento y la experiencia en la gestión pública que ella ha acumulado en su carrera política deberán dejar una marca muy relevante de su gobierno.

La economía mexicana participa de modo activo en las corrientes globales de las inversiones y el comercio. En ese terreno tiene una posición productiva ya asentada y capacidad para generar una nueva etapa de expansión. Además, tiene una situación geográfica privile-

giada por los estrechos vínculos con la economía de Estados Unidos, los que se conforman de amplios flujos de capital, productos y personas. Esto provoca, por extensión, la creación de nexos con otras naciones como ocurre ahora, por ejem-plo, con China. Una clara concepción de las cambiantes condiciones geopolíticas y su significado a escala global, regional y nacional es primordial para gestionar las relaciones económicas y políticas; para situar al país en el terreno donde obtenga las mejores condiciones de las ventajas competitivas va reveladas, así como identificar y aprovechar aquellas que puedan surgir. Él activismo externo y la promoción interna son necesarias para una adaptación eficiente, productiva y rentable con los mayores beneficios sociales. La distinción básica entre las condiciones coyunturales y las estructurales es que las segundas son lo que se queda; de ahí la relevancia que tiene hoy esta fase de las relaciones externas de México. La situación actual es, obviamente, muy distinta a la que había en 1994 cuando entró en vigor el antiguo TLCAN Aquí una vez más la realidad de una economía abierta tiene que aprovecharse para conformar un espacio interno que se integre a la mejor noción de soberanía posible

Desde el primer día del próximo gobierno, la presidenta habrá de considerar cómo se verá a sí misma dentro de seis años, cuando deba entregar el poder. Tiene una buena oportunidad para que los ciudadanos la veamos entonces de manera favorable. Habrá de definir el balance correcto entre la ideología de su movimiento político y el pragmatismo en el que la política tiene necesariamente que asentarse.



f ☑ ⑥ ▶ loterianacional.gob.mx



# MÉXICO, SA

# Oligarquía rapaz y especuladora // Vendetta por paliza electoral // Xóchitl "estafó" a empresarios

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ABRÁ QUE VER cómo amanece el tipo de cambio, porque la banda de barones especuladores disfrazada de "mercado" no quita el dedo del renglón: lo que sus millones de Xóchitl no lograron en las urnas ahora pretenden concretarlo por medio de golpes financieros desestabilizadores que tienen motivos políticos, no causas económicas, pues se niegan a perder sus privilegios obtenidos a la mala.

SON LOS MISMOS barones que públicamente se llenan la boca con la palabra "democracia" y pregonan que lo suyo es "respetar el voto ciudadano"... siempre y cuando el resultado les sea favorable, y el 2 de junio éste fue totalmente contrario a sus intereses, de tal suerte que esos "demócratas", de forma por demás sucia, operan bajo el agua para revertirlo, en el entendido, el de ellos, de que hay de "democracias" a "democracias".

EL VOTO DE cada uno de esos barones –si en realidad fueron a las urnas– resultó tener el mismo peso que el del más modesto de los mexicanos, pero como el resultado electoral no los benefició –de hecho les provocó lipotimia– utilizan su campaña de miedo y su poder político-económico para acomodar las cosas a su conveniencia, y de pasadita recuperar la cuantiosa inversión en la candidata fallida.

UN EJEMPLO DE ello lo ofrece Juan Becerra Acosta, quien en su programa radiofónico reveló que poderosos "aportantes" a la campaña de la derecha se reunieron en el Club de Empresarios Bosques, en la Ciudad de México, y "conversaron comnigo; se mostraron molestos con Xóchitl Gálvez, porque 'nos tomó el pelo', entre otras cosas al presentar resultados de esa encuesta de México Elige (que la reconocía como "vencedora" en las elecciones) para sacarles cantidades inmensas de dinero. Un empresario incluso aseguró que la va a buscar para que se los regrese...".

ASÍ ES: ELLOS no "contribuyen", no "aportan" recursos a una campaña electoral, sino que invierten para el triunfo de un candidato o una candidata, como Xóchitl, e inmediatamente después pasan con creces la factura. En este caso, muy lejos se quedaron, pero exigen su dinero de regreso. Para ellos esa es la "democracia" en un país al que odian, pero que a sus costillas han amasado fortunas de ensueño. Tal vez el caso más descarado entre los barones, que no el único, fue el de Ricardo Salinas Pliego, quien financió, promovió y pretendió inflar la candidatura de Xóchitl y asociados.

AHÍ ESTÁ EL caso de los 22 "democráticos" barones mexicanos enlistados por Forbes (el 0.000015 por ciento de la población del país), con haberes conjuntos por 200 mil millones de dólares (más lo que atesoran en paraísos fiscales), monto representativo de 14 por ciento del producto interno bruto (sólo para uno de ellos, Carlos Slim, 7 por ciento del PIB). Casi todos amasaron sus voluminosas fortunas a costillas de los bienes de la nación; la mayoría son propietarios de bancos –o accionariamente están ligados a ellos-, casas de bolsa, financieras, etcétera, este decir, tienen los recursos, los medios y el poder para echar a caminar una campaña desestabilizadora, con el tipo de cambio como ariete. Entonces, ¿quiénes son los especuladores? Resulta obvio.

Y ESTOS PERSONAJES, con sus abyectos ope-

radores disfrazados de "políticos demócratas", todavía se dan el lujo de cuestionar la "sobre representación" de un partido político en el Congreso. Si el voto ciudadano así lo decidió, debe respetarse el número de escaños y curules obtenidos, en este caso por Morena, porque el rotundo fracaso no fue de ese partido, sino de la oposición que a duras penas logró unas cuantas. Pero como la oligarquía es "demócrata" a conveniencia, hoy especula, presiona y arma campañas sucias, una de sus especialidades. Para no ir más lejos, recuérdese el accionar de la oligarquía en los "errores de diciembre", la brutal especulación cambiaria y la debacle financiera.

ENTONCES, YA QUE se quejan amargamente por la "sobrerrepresentación", ¿los barones y sus sicarios estarían dispuestos a combatir y acabar con la sobreconcentración de la riqueza y el ingreso, es decir, la de ellos mismos? Allá por 1990, en pleno armado de la privatización de la banca, Carlos Salinas de Gortari pretextó que esa decisión era necesaria para el país porque "hay que democratizar el capital", y él y sus amigos se quedaron con el pastel completo. Desde entonces lo padecen millones de mexicanos.

## Las rebanadas del pastel

EXCELENTE PREGUNTA QUE amerita rápida respuesta: ¿por qué el gobierno mexicano dejó ir a Carlos Ahumada? Eso sí, Rosario Robles respira más tranquila.

X: @cafevega Correo: cfvmexico\_sa@hotmail.com



■ El empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada Kurtz -buscado por las autoridades de México por defraudación fiscal equiparadafue deportado el sábado por el Servicio Nacional de Migración de Panamá hacia Paraguay. Inicialmente se dio a conocer que el gobierno federal solicitaría su extradición. Foto tomada de redes sociales

# Genera la IA la mitad de los rendimientos en el S&P 500

**CLARA ZEPEDA** 

La inteligencia artificial (IA) se perfila para ser un parteaguas en la medicina y otras industrias, así como un catalizador de los procesos de producción y otras operaciones.

En el mercado de los microcircuitos integrados, con Nvidia, ha impuesto récords y genera la mitad del rendimiento obtenido por las empresas que cotizan en el índice S&P 500 de Estados Unidos, explican analistas bursátiles.

Nvidia, fabricante de procesadores de cómputo acelerado que funcionan como cerebros de las máquinas que utilizan inteligencia artificial, se convirtió en la tercera empresa en superar la marca de 3 billones de dólares en capitalización bursátil, luego de Apple y Microsoft. En lo que va de este año, las acciones de Nvidia han subido 147 por ciento y sus ingresos aumentaron 262 por ciento.

Los nuevos niveles máximos de las acciones tecnológicas han reavivado los temores sobre un alza excesiva y el riesgo de un "estallido de la burbuja", como sucedió con las empresas "puntocom" en la década de 2000. Sin embargo, el avance proporcional de los precios actuales es mucho menor al observado en aquella época, por lo cual la concen-

tración del mercado es realmente el único riesgo que se observa, de acuerdo con los especialistas.

La mitad del rendimiento del S&P 500 en el año se debe al rendimiento de Nvidia, afirmó Luis Gonzalí, codirector de inversiones en Franklin Templeton. El índice accionario estadounidense reportó un avance anual de 12.2 por ciento.

#### Las nuevas siete hermanas

Dan Ives, analista de Wedbush en el sector tecnológico, insiste en que el mercado actual no está otorgando valoraciones "altísimas" a empresas con balances débiles y modelos de negocio cuestionables. En cambio, los ganadores de la era de la inteligencia artificial han sido conglomerados como el gigante de los semiconductores Nvidia, que han demostrado capacidad para obtener ganancias más que saludables. La concentración del mercado es

La concentración del mercado es realmente el único riesgo que percibe, después de descartar otras comparaciones con la era de las puntocom. "Gran parte de la riqueza del mercado está inmovilizada en siete empresas (Apple, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia, Microsoft y Google), las cuales compiten en algún nivel. Por tanto, existen riesgos para esas empresas que podrían afectar a todo el mercado".

# La Concanaco–Servytur espera derrama de 42 mil mdp por el Día del Padre

**BRAULIO CARBAJAL** 

El Día del Padre, que se celebrará el 16 de junio, dejará a comerciantes y prestadores de servicios de todo el país una derrama económica de aproximadamente 42 mil millones de pesos, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Este monto, resaltó el organismo, representará un incremento de 10 por ciento frente a los 38 mil 500 millones de pesos registrados en la celebración del año pasado.

celebración del año pasado.
Para alcanzar la meta, la Concanaco-Servytur pidió a los comercios 
lanzar promociones y ofertas para 
celebrar a los papás: "Invitamos a 
todo el comercio, los servicios y el 
turismo establecidos a que den recompensas y descuentos".

Explicó que la celebración beneficiará a un número importante de comercios a escala nacional.

Según el organismo empresarial, se estima que los negocios beneficiados sean aproximadamente 4.8 millones, de los cuales la mitad corresponden al sector comercio, 34 por ciento al de servicios y 15.8 por ciento al turístico.

En tanto, los principales giros que se verán favorecidos serán los de ropa, calzado, tecnología, artículos personales, restaurantes, alimentos y bebidas, entre otros.

La Concanaco-Servytur destacó que de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay alrededor de 21.2 millones de padres de familia con una edad promedio de 45 años. De ese total, 18.4 millones forman parte de la población económicamente activa.



# Compra tu cachito en: www.alegrialoteria.com

Los premios en especie se entregarán en las condiciones en las que se encuentrany el régimen patrimonial que corresponda. Las imágenes contenidas en el billeta son de carácter l'astrativo y las características de los premios en especie sente gueden varias. El valor total de coda uno de de los premios en especie sente especie licalidad en el "Regimento del Cara Sortee Especial 1288, con premios en especie very en efectivo", de conformidad con le estructura de premios en especie producida por el Consejo Directivo de « Lettidad. El valor total de los premios en especie los personas en especie la conformación del corpanismo descontralizado Promásticos Deporte y en el Asistencia Pública y en efectivo, en términos del citado Regimento. El presente sorteo se regirá por el "Describo por el que se modifica de larganismo descontralizado Promásticos Deportivos para la Asistencia Pública y en efectivo del Cara Sorteo Especial 288, con premios en especie y en efectivo; los Acuerdos aprobados por el Cara Sorteo Especial 288, con premios en especie y en efectivo; los Acuerdos aprobados por el Cara Sorteo Especial 288, con premios en especie y en efectivo; los Acuerdos aprobados por el Cara Sorteo Especial 288, con premios en especie y en efectivo; los Acuerdos aprobados por el Cara Sorteo Especial 288, con premios en especie y en efectivo; los Acuerdos aprobados por el Cara Sorteo Especial 288, con premios en especial 289, con premios en especial 280, con p











**DERECHA Y ULTRADERECHA OBTIENEN 497 DE 720 ESCAÑOS** 

# Fuerzas conservadoras ganan el Europarlamento

Partido Popular Europeo, el más votado con 189 diputados // Retroceden los "verdes", los socialdemócratas y las formaciones anticapitalistas

ARMANDO G. TEJEDA

CORRESPONSAL MADRID

Las elecciones al Parlamento Europeo confirmaron ayer el auge de la extrema derecha, en una tormenta política que motivó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia, la dimisión del primer ministro belga, Alexander de Croo, y la preocupación latente ante el futuro del proyecto comunitario.

Del total de 720 escaños que integran el Parlamento de la Unión, alrededor de 497 pertenecerán a las fuerzas de corte conservador o ultra, mientras las formaciones socialdemócratas, las "verdes" y anticapitalistas registraron retrocesos generalizados.

Alemania es el país con mayor número de eurolegisladores, con 96, seguido por Francia, con 81, Italia, 76, y España, 61. Los restantes 406 escaños se reparten entre las demás naciones. Los partidos que defienden políticas neoliberales y que abogan por una menor intervención del Estado conformarán el bloque mayoritario en el nuevo Parlamento Europeo.

El Partido Popular Europeo (PPE) fue la formación más votada en el continente, con lo que revalidará su condición de partido hegemónico, con 189 diputados.

El grupo Renovar Europa (RE) obtuvo 83 diputados. Conservadores y Reformistas Europeos, que



El bloque de la izquierda quedaría con 223 representantes tienen como principal valuarte a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sumó 72.

Identidad y Democracia, liderado por la francesa Marine Le Pen, alcanzó 58 representantes. Además, en el bloque de la derecha estarían los 45 escaños de los diputados no inscritos a ningún grupo, entre ellos el partido ultra Alternativa para Alemania, que fue expulsado de ID por sus posturas frívolas en torno a las matanzas de las SS nazis.

Finalmente, están otros 50 diputados de partidos emergentes, que hasta ahora no se habían presentado a los comicios y que proceden de grupos conservadores, sumando en total 497 escaños.

El bloque de la izquierda quedaría con 223 representantes, liderado por la segunda fuerza del Parlamento: La alianza de partidos socialde-

La alianza de partidos socialdemócratas, con 135 diputados. Los Verdes tienen 52. El grupo de partidos anticapitalistas y comunistas, que consiguieron 36. Sin embargo, más allá del color político, las formaciones claramente pro europeas siguen teniendo amplia mayoría: los 191 del PPE, los 135 de los socialdemócratas y 83 de RE suman 409 escaños.

#### Reorganización en cada país

De los seis países fundadores del proyecto comunitario, cinco -ltalia, Francia, Países Bajos, Bélgica y Alemania- registraron un avance implacable de las formaciones ultras, al igual que ocurrió en Austria. En Alemania, días después de la

En Alemania, días después de la commemoración del 80 aniversario del desembarco en Normandía, que fue el primer paso para la derrota definitiva del ejército de Hitler, la alianza conservadora CDU-CSU obtuvo el primer lugar, el partido de extrema derecha AfD alcanzó el segundo y el partido socialdemócrata, SPD, del canciller federal, Olaf Scholz, quedó en tercer lugar, con el peor resultado de su historia.

En España, los conservadores del Partido Popular (PP) ganaron las elecciones y consiguieron 22 escaños, contra 20 para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del gobierno Pedro Sánchez que, sin embargo, resistió frente a los vaticinios de las encuestas, que auguraban un desplome, según 99 por ciento de los votos escrutados.

El partido de extrema derecha Vox llegó en tercer lugar con seis eurodiputados, seguido por la coalición de fuerzas independentistas Ahora Repúblicas, con tres, la alianza de izquierdas Sumar –socia del gobierno central–, con otros tres; la fuerza emergente de corte populista de derechas, Se Acabo la Fiesta, con tres. Finalmente, Podemos tendrá dos diputados, Junts per Catalunya, uno, y el Partido Nacionalista Vasco, uno.

El avance de la extrema derecha, en menor o mayor grado, también sacudió el tablero político de países como Croacia, Grecia, Portugal, Bélgica, Austria, Bulgaria, Malta, Países Bajos, Rumania y Suecia.

De ahí la importancia de las palabras de la que está llamada a ser relegida en la presidencia de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, quien advirtió: "construiremos un bastión contra los extremos de izquierda y de derechas".



Ursula von der Leyen, contra los extremos

## ARMANDO G. TEJEDA

CORRESPONSAL MADRID

Luego de que la extrema derecha avanzó en las elecciones europeas, Francia y Bélgica sufrieron un remecón político. El presidente Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional francesa y convocar a elecciones anticipadas, mientras el primer ministro belga, Alexander de Croo, anunció su dimisión.

En Francia, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, obtuvo alrededor de un tercio de votos en los comicios al Parlamento Europeo, el doble que la alianza liberal Renew Europe, lanzada por el presidente

Ante el catastrófico resultado, el mandatario dirigió un mensaje a la nación: "la principal lección es clara: este no es un buen resultado para los partidos que defienden Europa. He decidido darles la opción de elegir su futuro parlamentario. Esta decisión es dificil, pero es sobre todo un acto de confianza. He escuchado su mensaje. Dentro de unos instantes firmaré el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, que tendrán lugar el 30 de junio en primera vuelta".

Nunca hasta ahora unas elecciones europeas habían tenido un impacto tan devastador en la política doméstica de un país del bloque.

# Tormenta política; Macron disuelve la Asamblea y dimite el premier belga



Jordan Bardella, de RN, afirmó: "Macron es esta noche un presidente debilitado. Estamos listos para ejercer el poder, listos para poner fin a esta inmigración masiva, hacer del poder adquisitivo una prioridad y listos para revivir Francia".

Las elecciones anticipadas no afectarían a Macron, quien seguiría en la presidencia hasta 2027, pero podría tener que compartir el poder con un gobierno de otro color político poco antes de los Juegos Olímpicos París 2024, una "cohabitación" que sólo se ha dado en dos ocasiones entre conservadores y socialistas desde 1958.

Cientos de personas se manifestaron anoche en la plaza de la República de París, contra la ultraderecha: "fascistas a las puertas del poder. ¡Unión ya!", se leía en una de las pancartas.

En tanto, en Bélgica, tras la debacle de su partido Open VLD el premier anunció: "para nosotros es una noche particularmente dificil, hemos perdido. Desde mañana dimito de mi puesto como primer ministro, pero los liberales son fuertes y regresarán".

Ayer los belgas votaron para elegir Parlamento federal, regionales y miembros del Europarlamento.

■ Manifestantes se congregaron ayer en la Plaza de la República, en París, en repudio al avance de la ultraderecha. Foto Afp



# Más bombardeos de Tel Aviv en Gaza; avanza cerco a Rafah

El ataque en Nuseirat para liberar rehenes "no debería haber ocurrido a costa de las vidas de estos palestinos", señala relatora de la ONU

REUTERS, AFP, EUROPA PRESS Y THE INDEPENDENT

EL CAIRO

Las fuerzas israelíes continuaron bombardeando el centro de Gaza ayer mientras los tanques avanzaron hacia otras zonas de Rafah en un aparente intento de cercar parte de la ciudad, un lád después de una operación de rescate de cuatro rehenes que mató a 274 palestinos, según informaron el ministerio de Salud gazatí y medios de Hamas. Tres palestinos murieron y varios

Tres palestinos murieron y varios resultaron heridos ayer en un ataque aéreo israelí contra una casa en Bureij, en el centro de la franja de Gaza, mientras los tanques bombardearon partes de las cercanas Maghazi y Nuseirat, campos de refugiados históricos edificados.

El ejército israelí afirmó en un comunicado que sus fuerzas continuaban con las operaciones al este de Bureij y en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro del enclave costero.

Los tanques avanzaron ayer en dos nuevos distritos en un aparente esfuerzo por completar el cerco de todo el lado oriental de Rafah, lo que provocó enfrentamientos con grupos armados atrincherados dirigidos por Hamas, indicaron residentes resguardados en sus casas. Por su parte, el jefe humanitario

Por su parte, el jefe humanitario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Martin Griffiths, describió el bombardeo sobre el campamento de refugiados de Nuseirat como el "epicentro del trauma sismico" que padece la población del enclave palestino, al tiempo que la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, aseguró que la liberación de estos rehenes "por mucho alivio" que le produce, "no debería haber ocurrido a costa de las vidas de estos palestinos".

# Pocos analgésicos disponibles

El jefe del equipo de Médicos Sin Fronteras en el Hospital Nasser, Chris Hook, relató que "tenemos muy pocos analgésicos disponibles. Tenemos que racionar un poco la morfina y la ketamina. La unidad de cuidados intensivos ya está llena, y están llegando más pacientes. Es un grave suceso con víctimas en masa y está ocurriendo en este momento".

"Los quirófanos están funcionando a pleno rendimiento. Los recursos que tenemos son muy limitados", agregó Hook. Los palestinos seguían conmo-

Los palestinos seguian commocionados por la cifra de muertos de antier, la peor en un periodo de 24 horas de la guerra de Gaza en meses y que incluía a muchas mujeres y niños, según médicos locales.

Aún con el choque emocional por los tiros, gritos y explosiones, varios palestinos contaron cómo vivieron la operación de las fuerzas israelíes que condujo a la liberación de cuatro rehenes en el centro de la franja de Gaza.

"Todo el campo desapareció bajo el humo y las llamas", dijo por teléfono a la agencia informativa Afp Muhannad Thabet, un hombre de 35 años residente en el campo de refugiados de Nuseirat, donde antier tuvo lugar una "difícil" operación militar, según el ejército israelí.

En fotos tomadas por un reportero gráfico de Afp horas después de la operación, se aprecian las calles del campo llenas de polvo y escombros.

Desde el techo de su edificio, Mohamed Musa contó que se quedó paralizado al ver un tanque israelí entrando en una calle, acompañado de drones militares y cubierto de continuos tiros de artillería.

Por su parte, Alaa Khatib, una mujer desplazada, habitante del mismo campo, contó que "iba camino del mercado cuando vi un camión refrigerado y un auto blanco".

"Unas personas salieron con una escalera y subieron a la azotea de una casa y, justo después, oí tiros y explosiones", explicó. ▲ Niños palestinos escarban en lo que quedó de sus casas, ayer tras el bombardeo israelí en Nuseirat, el sábado. Foto Afp

Las fuerzas israelíes emitieron una declaración negando los informes que surgieron en redes sociales en las que se afirmó, que el ataque se realizó por militares ocultos dentro de camiones de ayuda traídos a Gaza por el muelle flotante instalado por el ejército estadunidense para facilitar los envíos de ayuda humanitaria.

El contralmirante Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, afirmó antier que los rehenes se encontraban en dos edificios distintos, de tres o cuatro pisos, y que sus militares fueron blanco de disparos.

El brazo armado de Hamas declaró ayer que tres rehenes israelíes, entre ellos uno de nacionalidad estadunidense, murieron durante el asalto, pero no facilitó nombres, al tiempo que el Ejército israelí rechazó la afirmación de que algunos rehenes habían muerto, calificándola de "mentira descarada".

En un balance de las últimas 24 horas murieron al menos 274 personas en el enclave costero durante las últimas 24 horas, lo que eleva a más de 37 mil 84 el número de víctimas palestinas, informaron autoridades gazatíes. Los heridos recientes suman 698.

# Benny Gantz abandona el gabinete de guerra israelí

REUTERS, AP, SPUTNIK Y AFP JERUSALÉN

Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra israelí dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció ayer su dimisión del gobierno, debido a desacuerdos con el mandatario sobre la posguerra en Gaza.

Aunque su coalición sigue controlando 64 de los 120 escaños del Parlamento, Netanyahu tendrá que depender ahora en mayor medida del apoyo político de los partidos ultranacionalistas, cuyos líderes enfurecieron a Washington antes de la guerra y que desde entonces han pedido una ocupación completa de Gaza.

"Netanyahu nos está evitando

"Netanyahu nos está evitando avanzar hacia una victoria real. Y es por eso que dejamos el gobierno de emergencia, con el corazón encogido", dijo, con tono solemne, Gantz, de 65 años, en un discurso retransmitido por televisión.
"Israel está metido en una guerra

"Israel está metido en una guerra existencial en varios frentes. Benny, no es momento de abandonar la batalla", escribió el primer ministro en X, minutos después del anuncio; le pidió de nuevo reconsiderar su decisión para mantener la "unidad".

En Tel Aviv, se informó que al menos 33 manifestantes fueron detenidos antier tras participar en una marcha en demanda de un acuerdo para la liberación de todos los rehenes, la disolución del gobierno y elecciones anticipadas.

Trascendió ayer que manifestantes propalestinos se reunieron la tarde del sábado cerca de la Casa Blanca en Washington para protestar contra las políticas del presidente estadunidense, el demócrata Joe Biden, que califican de demasiado conciliadoras con Israel en su guerra contra Hamas en Gaza.

#### "Somos la línea roja"

Al grito "De Washington a Palestina, somos la línea roja", los activistas sostenían una larga pancarta con los nombres de palestinos asesinados por el ejército israelí tras ocho meses de conflicto.

El padre de uno de los cuatro rehenes israelíes rescatados este sábado de Gaza, en el operativo en que fueron asesinados 274 civiles palestinos, murió un día antes de que su hijo fuera liberado, mientras los padres del rehén de nacionalidad rusa rescatado llegaron este domingo a Israel. Yossi Jan, el padre del joven que estuvo cautivo durante ocho meses tras ser secuestrado y llevado a Gaza por comandos del movimiento palestino Hamas, falleció de "tristeza" el pasado viernes, solo en su casa, informó su hermana Dina. "Mi hermano murió de tristeza, y no pudo volver a ver a Almog. No pudo soportarlo", anunció ayer la mujer a la radio pública israelí Kan, quien agregó que "mi hermano tuvo una crisis cardiaca".

#### **AMERICAN CURIOS**

#### **Exagerados**

#### DAVID BROOKS

LIGUAL QUE esa famosa frase de: "todos los días amanezco guapo, pero hoy... exageré" se puede aplicar ahora al gran ejercicio electoral mexicano, donde algunos observadores y medios estadunidenses—haciendo eco de sus contrapartes en México—se quejan de que la democracia ahora está "amenazada" porque los mexicanos exageraron el 2 de junio. O sea, al parecer demasiada democracia es nocivo para la democracia (eso de que no hay contrapesos, etcétera), según estos autonombrados jueces de la democracia que saben cuánta democracia es aceptable y cuánta no.

PERO AÚN MÁS absurdo es que los estadunidenses que se suman a esta narrativa de too much democracy en México viven en un país donde el debate político gira en torno a una "crisis existencial" de su propia democracia, y donde se advierte (desde el presidente hasta líderes políticos) que la próxima elección podría llevar no sólo a too little democracy, sino que podría fundirse el faro de esta democracia.

EN TORNO A la elección en Mexico, el editorial del Washington Post se tituló "Cómo la elección democrática de México podría minar la democracia mexicana". El Wall Street Journal, en su editorial, expresó alarma ante un triunfo tan abrumador de la izquierda como algo que puede amenazar el orden constitucional, mientras el influyente analista político David Frum escribió en The Atlantic, en un artículo titulado "El Estado fallido que vive al lado", que con los resultados del 2 de junio, Biden ahora enfrenta su próxima gran crisis exterior: "un vecino sureño que procede hacia el autoritarismo y la inestabilidad". O sea, según estos editoriales y comentarios de expertos en varios tanques pensantes en Estados Unidos, la expresión excesiva de la voluntad del pueblo es nociva para el demos.

ES CASI COMO si estos medios, a unos 50 años del golpe en Chile, están casi justificando esa frase famosa de Kissinger después de la elección de Allende: "no sé por qué tenemos que quedarnos quietos y observar a un país volverse comunista por la irresponsabilidad de su pueblo..."

PERO AHORA ESTOS comentarios llegan desde un país que por primera vez sufrió un intento de golpe de Estado hace unos cuatro años, donde la cúpula casi entera de uno de los dos principales partidos nacionales se ha sometido a su jefe Trump para declarar que no se comprometerán a reconocer el resultado de la próxima elección si pierden (o sea, ¿ya pa qué tener la elección?) Más aún, el candidato es un criminal convicto, un violador de mujeres, empresario culpable de fraude y que enfrenta más de 50 cargos criminales más, que promete abiertamente que si es electo usará a las fuerzas armadas para reprimir a opositores, al Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos y anulara derechos y libertades elivilas:

NOAM CHOMSKY, EN una entrevista en 2022, advirtió que aunque Trump y su "partido neofascista" fracasaron en su golpe de Estado, han procedido con "un golpe de Estado suave que se está realizando frente a nuestros ojos... los republicanos están planeando cuidadosamente para asegurar que la próxima vez, su golpe sea exitoso".

ANTE TALES AMENAZAS "existenciales" a la democracia estadunidense, tal vez esos vecinos de al lado que exageran su democracia podrían prestar ayuda a Estados Unidos ofreciendo equipos de asesoramiento y expertos en sistemas electorales, dar cursos sobre cómo funciona una elección, entre otras cosas que hasta recientemente ofrecía Estados Unidos a países latinoamericanos. Mexicanos podrían compartir experiencias con ellos en cómo luchar contra la corrupción y la manipulación electoral en todos los niveles, incluso la Suprema Corte, cómo frenar y transparentar el uso de dinero privado en comprar candidatos, y hasta sugerir reformas, incluyendo el voto directo para presidente, y ofrecer observadores electorales en esta próxima elección.

PORQUE SI HAY algo que Estados Unidos necesita ahora es no sólo amanecer un poco más democrático cada día, sino exagerar.

Exaggerate. Edie Brickell & New Bohemians. https://open.spotify.com/track/1XjcxPdKhlkS77Kijs9Xwl?si=5b4a2ee0227e4174
Too Much. Dave Matthews Band. https://open.spotify.com/track/0i2jSWCwjjOVzfnvJJ2Sii?si=43e70a692891494c



▲ La cúpula del Partido Republicano, sometida a Donald Trump, ha declarado que no se compromete a reconocer el resultado de la elección si el magnate pierde, lo que pone en riesgo la democracia en EU. La imagen, aver en Las Vegas. Foto Ap

#### TERCER MANDATO DE MODI EN INDIA



# Accidentes de tránsito, primera causa de muerte entre menores: Unicef

**EUROPA PRESS** 

MADRID

Los accidentes de tránsito son en la actualidad la primera causa de muerte y lesiones en niños y jóvenes en el mundo. Cada dos minutos, una persona hasta de 19 años fallece por este motivo, lo que supone más de 200 mil muertes al año y 600 al día.

"Impresionantes" cifras que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pone sobre la mesa para denunciar la "inseguridad vial" a la que se enfrentan millones de niños y jóvenes, con motivo del Día de la Seguridad Vial este lunes.

En entrevista concedida a la agencia de noticias Europa Press, la jefa de Alianzas de Unicef España, Marta López Fesser, defiende que el hecho de que niños y jóvenes "salgan cada día a hacer su rutina", ya sea ir a la escuela, moverse por su barrio o ir a la universidad, no debería ser un deporte de riesgo. "El efecto de la inseguridad vial



La agencia de la ONU busca promover una movilidad segura provoca que 1.19 millones de vidas sean impactadas a nivel mortal o de lesiones", subraya.

La portavoz de Unicef sostiene que "hay una diferencia muy grande entre la tasa de muertes y de lesiones en países de altos ingresos y en los de bajos y medios ingresos, por la calidad de la vida" y detalla que las consecuencias a las que se enfrentan los sobrevivientes son "variadas" y con muchos niveles de gravedad: "la vida de niños y jóvenes queda impactada para siempre, porque se limita su capacidad y su funcionalidad física".

En este contexto, la organización trabaja "desde la prevención" con gobiernos y comunidades, con escuelas y aliados para hacer posible que haya política a nivel nacional y autonómico "para que puedan mejorarse las condiciones en las que se mueven los niños y los jóvenes".

Como ejemplo, Marta López

Como ejemplo, Marta López Fesser incide en la necesidad de disponer de infraestructuras seguras en áreas escolares, establecer zonas de menor velocidad, mejorar el comportamiento de conductores y peatones, promover una movilidad segura y sostenible para niños, niñas y jóvenes en las ciudades y reforzar los recursos disponibles, así como la legislación en países de alto riesgo en relación con la seguridad vial, promoviendo su difusión y cumplimiento.

y cumplimiento.

Hace un llamado a los progenitores a poner solución "desde el ejemplo cotidiano. Como bien dicen las campañas de tránsito: 'no necesitas ganar un minuto para perder tu vida'. No sale la cuenta, no tiene ningún sentido".

#### **ENTREVISTA**

GREG CASAR, DIPUTADO FEDERAL DEMÓCRATA

# "Cómo formular el debate sobre migración es la clave para lograr una reforma"

El congresista prepara un proyecto para proteger a los indocumentados

"En lugar de la orden ejecutiva de corto plazo, el presidente Biden debería poner fin a las sanciones en América Latina y actualizar nuestras políticas de comercio con la región..."

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES WASHINGTON

Cuando el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para sellar la frontera estadunidense con México, unos cuantos diputados demócratas condenaron esa política, pero el diputado federal demócrata texano Greg Casar fue más allá de la protesta y anunció que está preparando un proyecto de ley para proteger a indocumentados, ampliar las vías legales de inmigración y, además, para abordar cómo las políticas estadunidenses durante décadas han contribuido a la pobreza y violencia en América Latina que impulsan la migración. "El Partido Republicano está

"El Partido Republicano está construido en realidad para reducir impuestos para sus cuates multimillonarios, dar reducciones de impuestos a donantes empresariales e intentar ocultar sus fracasos en este país al convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios y señalar la frontera y a los migrantes como la fuente de todos nuestros problemas", afirmó Casar en una conferencia de prensa junto con al-



El Partido Republicano está hecho para beneficiar a los multimillonarios gunos de sus colegas del Congreso en Washington. "En lugar de implementar la orden ejecutiva de corto plazo, el presidente Biden debería poner fin a las sanciones en América Latina y actualizar nuestras políticas de comercio y económicas. Eso reduciría presión sobre nuestros recursos fronterizos limitados sin revertir a las medidas severas tipo Trump-lite".

severas tipo Trump-lite".

Su proyecto de ley no será aprobado en una cámara baja controlada, por ahora, por republicanos, pero este hijo de inmigrantes con documentos mexicanos que llegaron a Houston entiende que el cómo formular el debate sobre migración es la clave para lograr cambios necesarios a largo plazo. En entrevista con La Jornada, Casar comentó que "el Partido Demócrata se ha atemorizado (ante la ofensiva antimigrante de los republicanos) y se han hecho para atrás por lo que yo considero es un argumento poco complicado: la inmigración es algo bueno".

Para Casar, quien hizo campaña para la diputación federal como socialista demócrata y ahora es líder del caucus Progresista que cuenta con 100 integrantes (del total de 435 curules), lo que necesitan hacer los demócratas es ofrecer una alternativa, más que copiar a los republicanos sobre estos temas migratorios que ahora son un eje central del debate electoral estadunidense.

En la entrevista en su pequeña oficina legislativa, que es de las otorgadas a los novatos en el Congreso, comenta a *La Jornada* que "los demócratas no ganarán posando como semiantimigrantes. Si la gente quiere una Coca, van a buscar la real. Esperemos que eventualmente el Partido Demócrata podrá reconocer que un sistema descom-



puesto siempre será un arrastre político hasta que se componga".

Casar es de un estado percibido como bastión conservador, encabezado por políticos derechistas como el gobernador Greg Abbott y el senador Ted Cruz, ambos antimigrantes y feroces opositores de políticos progresistas dentro y fuera de este país. Casar explica que cuando pienso en Texas, no pienso en los Abbott o Cruz, pienso en la gente que se trepó a los postes de luz para componerlos durante la tormenta invernal gigantesca que deió a tantos sin electricidad, pienso en la gente que entregó cobijas a las familias que se estaban conge-lando en esa tormenta, pienso en la gente de Houston que dio techo a casi la mitad de Nueva Orleans cuando arrasó esa ciudad el (huracán) Katrina, y pienso en Emma Te-nayuca, en San Antonio, que ayudó a construir el movimiento laboral como mexicanaestadunidense de veintitantos años" en los la década

#### Defensor de los derechos laborales

Antes de que fuera electo, Casar trabajó en el Proyecto de Defensa Laboral abogando exitosamente por descansos y acceso a agua para trabajadores de construcción en días de calor. Su trabajo con sindicatos y organizaciones de derechos del trabajador sentó la base para su campaña electoral exitosa para el concilio de la ciudad de Austin. En ese puesto logró promover legislación que ofreció días pagados por enfermedad para todo trabajador, entre otras protecciones básicas.

De acuerdo con Casar, la razón por la cual el estado de Texas sigue siendo conservador es porque los políticos que gobiernan trabajan de manera conjunta con las grandes empresas para mantenerse en el poder. Y, agrega, porque Texas tiene el nivel de participación electoral más baja de todos los 50 estados de

este país. Al preguntarle cómo puede cambiar esto, Casar señala sus experiencias de organización social, y en particular el resurgimiento del movimiento laboral impulsado por mexicanoestadunidenses ióvenes.

Durante un esfuerzo reciente de voluntarios para entregar alimen-tos a personas de la tercera edad, Casar cuenta una anécdota de tocar la puerta de una mujer en el noreste de San Antonio. "Un nieto abre la puerta, un mexicanoestadunidense de 20 años que está cuidando a su abuela y dice: 'en realidad, había pensado en enviarte un mensaje porque vi a los trabajadores de Star bucks organizándose y yo trabajo en un almacén de Amazon y quiero saber cómo hacer lo que ellos es-tán haciendo". Casar cree que el impacto de triunfos recientes del sindicato automotriz UAW con las tres automotrices más grandes del país, y los esfuerzos de organización sindical de las tiendas de Starbucks, están inspirando a muchos. "En momentos en los que tantos

"En momentos en los que tantos jóvenes están preocupados sobre si tienen o no un futuro, creo que aquí estamos viendo lo que sí es posible. Ahora, no requiere que el sindicato Teamsters vaya a cada almacén de Amazon. Ahora mismo tienes a estos jóvenes haciendo eso y creo que es muy prometedor". Agregó que "la demografía de Texas no es tan diferente de la de California, pero



¿Qué tal si los acuerdos comerciales se hicieran entre los pueblos trabajadores? ▲ El diputado federal por Texas Greg Casar, quien se identifica como socialista demócrata y es líder del caucus Progresista, conversó con La Jornada.

Foto Oficina del congresista demócrata

una de las grandes diferencias es que California tiene un movimiento laboral mucho más grande y organizado". En este contexto, señala que impulsar el cambio en Texas es clave si uno desea cambiar a Estados Unidos

#### Solidaridad en lugar de dominación

El diputado texano también cree que los cambios que se requieren en su estado y país tienen una dimensión internacional. Casar fue parte de una delegación de legisladores progresistas estadunidenses que realizaron una gira para visitar a sus contrapartes y los líderes de Chile, Brasil y Colombia el año pasado, y ahora es parte de conversaciones de una posible visita a homólogos progresistas mexicanos. "La pregunta es: ¿si nos deshacemos de la Doctrina Monroe, si superamos la idea de que el papel de Estados Unidos es de domina-ción militar o empresarial, con qué sustituimos eso? Yo pienso que los sustitutivos con solidaridad entre trabajadores en lugar de solidaridad empresarial"

Agregó: "hemos visto tantos de nuestros acuerdos comerciales que se tratan de qué le conviene a las élites en México y las élites en Estados Unidos; ellos negocian el acuerdo". Dados los cambios en México con un gobierno progresista, Casar dice que existen oportunidades para ir pensando "¿qué tal si los pactos comerciales realmente eran entre el pueblo trabajador de México y el pueblo trabajador de Estados Unidos? Eso ofrecería sobrevivir de manera conjunta".



# Casi 50% de habitantes de Tila han huido por *narcoviolencia*

Tres muertos, 17 casas y 21 autos vandalizados, el saldo de tres días de enfrentamientos armados// "Los gobiernos federal y de Chiapas sabían lo que podía pasar, pero no intervinieron para evitarlo", sostiene un habitante

#### DE LA REDACCIÓN

"El gobierno sabía que la situación en Tila, Chiapas, iba a estallar y nada hizo", afirmó un habitante cuya casa fue quemada durante los enfrentamientos entre grupos civiles armados que han dejado oficialmente tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos de diferentes marcas y modelos incendiados y vandalizados, dos mujeres violadas y más de 4 mil desplazados.

Una mujer que también pidió el anonimato dijo que en la cabecera de Tila, municipio chol en el norte de ese estado, viven 9 mil personas, lo que significa que la cifra de 4 mil 187 personas que abandonaron el pueblo según la Fiscalía General del Estado (FGE), representa casi la mitad de la población. Los enfrentamientos comen-

zaron el martes a las 20 horas y durante la noche y el día siguiente uno de los grupos estuvo quemando casas y comercios, por lo que los habitantes se encerraron en sus viviendas clamando por la presencia de las fuerzas de seguridad federal

y estatal. "Se está viviendo un infierno", aseguró una mujer que junto con otros pobladores desplazados antes ofreció una rueda de prensa el jueves en Tuxtla Gutiérrez. Fue el mismo día en que circuló

en redes sociales la imagen de un niño agitando una bandera blanca en la azotea de su casa pidiendo ayuda a un helicóptero oficial que sobrevolaba el área sin que fuera atendida la súplica

#### "Atrapados e indefensos"

"Éramos miles de personas que estábamos atrapadas e indefensas, sin poder salir de nuestras viviendas; ya se había hecho el reporte a los gobiernos federal y estatal, por lo que sabían lo que podía pasar, pero no intervinieron para evitarlo", denunció el lugareño al que le quemaron su casa. Contó que "desde diciembre del

año pasado, cuando empezaron las ejecuciones entre los grupos antagónicos denominados Kar*ma* y *Autónomos*, llegó el Ejército Mexicano. Se calmaron las cosas. Continuaron las ejecuciones, pero estaba focalizado a quiénes mataban, y según se sabe murieron dos o tres inocentes"

Señaló que en abril de este año "se hizo el cambio del presidente del comisariado, pero un grupo armado del ejido autónomo logró posicionar a un comisariado a su modo y corrieron al Ejército Mexicano, lo que desató todo el problema, por-



que el grupo armado conocido como Sañojá, liderado por un hombre a quien le apodan El Quemado, tomó el control de Tila y con armas empezaron a patrullar y a cobrar derecho de piso a todos los comercios"

Por ello, agregó, el martes "entró el grupo armado Karma para tratar de eliminarlo y provocó la violencia; pero el único responsable es el gobierno encabezado por Rutilio Es-candón, al ser omiso por no aplicar el estado de derecho'

#### Disputas de tierras con ejidatarios

De acuerdo con el residente consultado, en este grupo participan pobladores enfrentados con los eji-

datarios por la disputa de las tierras y narcotraficantes. Explicó que "la destrucción" empezó ese día a las 8 de la noche, cuando hombres armados de uno de los grupos irrumpieron en la cabecera y quemaron casas particulares, comercios y vehículos. El

miércoles siguieron rompiendo puertas de viviendas e incendiando y saqueando comercios, y ni así

llegaban las fuerzas de seguridad". Manifestó que "uno de los dos grupos tomó el control y estaba patrullando las calles con armas de alto calibre sin que alguien hiciera algo, por lo que la gente seguía en-cerrada en sus casas" en la cabecera de Tila, municipio en el que desde hace al menos 20 años se ha establecido un cacicazgo encabezado Limberg Gutiérrez Gómez.

# Un edil con 20

"Tenemos un presidente municipal que no responde, tiene 21 años en el poder y él es el que ha acabado con todo, incluso se dice que él financia las armas para los *Autónomos*", expresó una mujer desplazada, quien recordó que debido a conflictos internos en la cabecera, la sede del ayuntamiento fue trasladada desde hace varios años a la comunidad de

Miles de pobladores de Tila, Chiapas, se vieron obligados a abandonar sus hogares a conse cuencia de la violencia entre grupos civiles armados. Foto acebook Noti Chiapas Selva

Nuevo Limar, sede del desaparecido grupo paramilitar Paz y Justicia, aunque Gutiérrez Gómez "casi nunca llega".

Fue hasta después de tres días de zozobra e incertidumbre (el viernes), cuando más de 500 elementos del Éjército Mexicano y agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal ingresaron a la cabecera y comenzaron los patrullajes por tierra y aire, lo que pro-vocó que 4 mil 187 personas –según la FGE- que estaban atrapadas en sus viviendas se desplazaran con las pocas pertenencias que pudieron

Estos pobladores huyeron hacia el ejido Petalcindo, de Tila, v al ve-

### Asesinan a regidor de Morena en Jacona, Michoacán

MORELIA, MICH. Mario Lázaro Mendoza, regidor suplente electo por la coali-ción Sigamos Haciendo Historia (Morena-PVEM-PT), en el municipio de Jacona, fue asesinado a balazos ayer.

Su esposa, quien tenía ocho meses de embarazo, resultó lesionada junto con otro hombre que se encontraba en el lugar durante el atentado, informaron autoridades. Mendoza formaba parte de la planilla de Isidoro Mosqueda, electo presidente municipal de Jacona en las votaciones del 2 de junio.

El ataque fue cometido ayer a las 11 horas en las inmediaciones del parque recreativo Presa de la Luz. Policías estatales y municipales y elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar del crimen y hallaron los cuerpos de las tres personas heridas cerca de una camioneta Kia modelo 2021, color gris. Minutos después falleció Lázaro Mendoza, de 36 años. Su esposa, Miriam, de 32 años, recibió balazos en el abdomen, por lo que fue trasladada a un hospital de Zamora, donde perdió al producto de ocho meses de gestación. Raúl F, de 62 años, vecino

de este municipio, también fue ingresado a un nosocomio, donde sigue internado por heridas de arma de fuego. Ernesto Martínez Elorriaga,

cino municipio de Yajalón, entre otros lugares, donde se instalaron albergues temporales atendidos por la Secretaría de Protección Civil estatal.

Una fuente de seguridad manifes-tó que los uniformados cumplieron ayer tres días de presencia ininte-rrumpida en el lugar, por lo que la situación está "en calma" y la noche del sábado detuvieron a seis personas del grupo de los Autónomos por su probable responsabilidad en los delitos de resistencia de particulares y portación de arma de fuego sin licencia, además de que aseguraron dos vehículos

Fuentes oficiales informaron que funcionarios de las secretarías de Gobernación y la de Gobierno de Chiapas se trasladaron ayer a Yajalón para una reunión con la fina-lidad de definir junto con otras autoridades la estrategia que permita entablar un diálogo con los líderes del ejido Tila.

Dijeron que se acordó que el encuentro se realice hoy a las 10 de la mañana en el atrio de la iglesia de Tila con los Autónomos, para tratar de encontrar una solución



SEIS SON DE MORENA, UNO DEL PAN Y UNO DE MC

# Reciben constancias de mayoría gobernadores electos en ocho estados

#### DE LOS CORRESPONSALES

Pablo Lemus, Margarita González, Eduardo Ramírez, Libia García, Alejandro Armenta, Javier May, Ro-cío Nahle y Joaquín Díaz recibieron ayer las constancias de mayoría que los acreditan, respectivamente, como gobernadores electos de Jalisco, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, .

Lemus, de Movimiento Ciuda-dano (MC), afirmó que no le preocupa el anuncio de la impugnación que presentará la coalición Sigamos Haciendo Historia y su candidata morenista Claudia Delgadillo, ante presuntas irregularidades antes, durante y después de la elección de gobernador de Jalisco, que según los cómputos se decidieron por 4.9 puntos de ventaja.

Al recibir anoche su constancia de mayoría, en sesión plenaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciuda-dana, Lemus ofreció coordinarse con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de forma aún más estrecha que con "otros goberna-

En Cuernavaca, la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales (Impepac), Mireya Gally, entregó a Margarita González, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la constancia que la valida como gobernadora electa para el periodo 2024-2030.

González obtuvo 460 mil 271 votos a su favor (48.37 por ciento de la votación en Morelos), 18 puntos porcentuales sobre el segundo lu-gar, que fue Lucía Meza, de la alianza PRD-PRI-PAN y Redes Sociales Progresistas, que recibió 294 mil 292 sufragios.

Mientras, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas entregó su res-

pectivo documento a Eduardo Ramírez. Posteriormente, ante miles de seguidores reunidos frente al edificio que aloia al IEPC en Tuxtla Gutiérrez, el próximo gobernador chiapaneco afirmó que "con la ayu-da de todos" buscará "construir la paz, la fraternidad y el progreso" en la entidad.

Ofreció asimismo que sus decisiones "serán siempre pensando en el bien común y en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación a la que nos ha convocado la doctora Sheinbaum".

Por su parte, Libia García, la primera gobernadora electa de Guanajuato, anunció que la administración que encabezará tendrá una nueva relación con el gobierno federal, basado en el diálogo y los consensos, al recibir la constancia de mayoría en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

"Vamos a buscar a la próxima presidenta para generar un diálogo desde el primer momento, y construir por Guanajuato (...) Seré una gobernadora que toque las puertas para traer a la entidad lo que se requiere", adelantó. También sostuvo que su administración tendrá al primer gabinete paritario en la historia de Guanajuato, en el cual la mitad de las secretarías serán encabezadas por mujeres

#### Votaciones históricas

El abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM-Panal-Fuerza por Mé-xico), Alejandro Armenta, obtuvo su constancia como gobernador de Puebla, por ganar con una votación histórica, 1.9 millones sufragios.

Según el cómputo total de la elección del 2 de junio, Armenta recibió el respaldo de 38.3 por ciento de los 4.9 millones de ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral de Puebla correspondiente a 2024. Su ventaja fue de 856 mil papeletas sobre el segundo lugar, Eduardo Rivera, de la alianza Mejor Rumbo para Puebla (PAN-PRI-PRD-Pacto Social de Integración). En Villahermosa, Tabasco, Javier

May aceptó su constancia y comentó que "el proceso electoral ha quedado atrás, ahora toda nuestra fuerza y nuestra energía lo vamos a enfocar la transformación de Tabasco".

El gobernador electo manifestó ue "no hay tiempo que perder. Estos tres meses de transición nos vamos a preparar para comenzar a dar resultados desde el primer día de gobierno"

Rocío Nahle, de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM-Fuerza por México), recibió su constancia de parte de Marisol Alicia Delgadillo consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado (OPLE) de Veracruz.

La nueva gobernadora de Veracruz celebró que gracias al "gran trabajo, tanto en nuestros representantes en el INE (Instituto Nacional Electoral) y los del OPLE, ha sido posible llevar a cabo este propacífica y transparente por el bien de todos".

"Ser la primera mujer electa como mandataria abre la brecha para que nuestras hermanas, hijas, nietas y todas las mujeres vean que es posible construir un estado de derechos y libertades con igualdad y respeto", señaló. A su vez, Joaquín *Huacho* Díaz se

convirtió oficialmente en gobernador electo de Yucatán ayer, con la votación más alta en la historia de la entidad, 629 mil 394 sufragios. Al recibir el acta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana vucateco, ofreció gobernar "con humildad", sin distinción de colores

















Los gobernadores electos de Jalisco, Pablo Lemus; Morelos, Margarita Ramírez; Chiapas, Eduardo Ramírez; Guanajuato, Libia García: Puebla, Alejandro Armenta: Tabasco, Javier May: Veracruz, Rocío Nahle y Yucatán, Joaquín Díaz, recibieron ayer sus constancias de mayoría. Fotos Arturo Campos, Rubicela Morelos y La Jornada

# En la 62 Legislatura del Edomex por primera vez predominarán mujeres

ISRAEL DÁVILA

TOLUCA, MÉX.

Tras la declaración de validez de la elección de diputados locales en el estado de México, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó la distribución de los 30 espacios de representación proporcional y se logró que por primera vez en la historia de la entidad la legislatura local sea integrada por más mujeres que por hombres.

De acuerdo con el proyecto apro-

bado ayer, la 62 Legislatura mexiquense que comenzará funciones el 5 de septiembre estará integrada por 38 mujeres y 37 hombres.

#### Para los guindas, 35 curules

El grupo parlamentario de Morena será el más numeroso, con 35 legisladores, 29 de ellos que ganaron su distrito y seis asignados por el principio de representación proporcio-nal. Junto con sus aliados del PVEM y del PT, este bloque oficialista lle-gará a 53 diputaciones, lo que les garantiza la mayoría calificada.

La segunda fuerza en el Congreso

local será el PVEM con 10 curules, de los cuales seis las ganó de mayoría y cuatro fueron asignadas por

representación proporcional. El PRI será la tercera fuerza, con nueve legisladores, dos que ganó por mayoría y siete de representa-ción proporcional. Será la bancada tricolor más reducida en la historia del estado.

El Partido del Trabajo alcanzó ocho espacios en el Congreso, cinco que ganó de mayoría, gracias a la coalición que formó con Morena y PVEM, y tres que le asignaron de

representación proporcional. El PAN tendrá siete curules, el

número más bajo para este partido en los últimos 30 años. Sólo ganó tres distritos y le asignaron cuatro de representación proporcional.

Movimiento Ciudadano que alcanzó 10 por ciento de la votación en la elección del 2 de junio, sólo le asignaron cuatro diputaciones, todas ellas de representación propor-cional, mientras al PRD, que sólo obtuvo 4 por ciento de los votos, le asignaron dos espacios de representación proporcional.

La distribución de diputaciones no dejó conforme a varios partidos. El PRI señaló que hay una gran distorsión en cómo se asignaron estas diputaciones de representación proporcional, pues el PRI, con 1.4 millones de votos en total tendrá nueve curules en la próxima legislatura, y el PVEM, que tuvo poco más de 700 mil sufragios, contará con 10.

El PAN señaló que el Consejo General del IEEM tampoco hizo una interpretación correcta de la voluntad ciudadana, pues a More-na-PT y PVEM se les dio más de 70 por ciento del Congreso, cuando en su conjunto alcanzaron sólo 54 por ciento de la votación, y ambos anticiparon que impugnarán este acuerdo para hacer una distribución más equitativa.





# ONG denuncian que obras para el cultivo de lobina afectan playa de Ensenada

MIREYA CUÉLLAR

TIJUANA, BC

Los trabajos de construcción que la empresa Good View Internacional realiza en la costa de Ensenada para el cultivo de lobina rayada, afecta las rompientes conocidas como Tres Emes –junto con San Miguel y Todos Santos–, reserva mundial del surf Bahía de Todos Santos, y uno de los sitios históricamente más utilizados por los surfistas, denunciaron organizaciones ambientalistas de Baja California.

"La rompiente de Tres Emes es un recurso no renovable. La calidad de la ola depende de la actual configuración de la línea de costa", señaló Fernando Marvan, surfista, oceanólogo y miembro de la asociación Surf Ens.

Señaló que las obras que lleva a cabo Good View International para el cultivo de dicha especie, han impactado el cantil y el ecosistema costero, por lo que podría haber una afectación a la morfología, seguridad de los usuarios y comportamiento de la ola. Si se afecta a ésta, el rendimiento deportivo y recreativo de los surfistas será devastador"

Los ambientalistas y surfistas expusieron que Ensenada es la "cuna del surf" en México, deporte que se realiza desde los años 60, por sus olas y rompientes de atractivo mundial. El 17 de junio de 2014 éstas fueron nombradas reserva mundial de surf, reconocimiento internacional otorgado por la organización no gubernamental Save the Waves Coalition.

"Su fondo rocoso y batimetría, permite que la energía de la ola se concentre sobre todo hacia la izquierda, aunque también en la derecha se forma una ola de buen tamaño y consistente", explicó Gino Passalacque, doctor en oceanología y representante de la reserva Bahía de Todos Santos.

Subrayó que esta región "tiene un reconocimiento internacional que identifica, designa y preser▲ Aspecto de la costa de Ensenada, Baja California, zona utilizada por surfistas, donde además una trasnacional realiza trabajos que dañan el ecosistema. Foto La Jornada BC

va olas de alta calidad y zonas de surf en el mundo, mediante esa designación, se busca proteger los atributos ambientales, culturales y económicos".

Beatriz Ibarra, directora de la agrupación Nosotras y el Mar, puntualizó que no están contra los proyectos que se proponen y ejecutan en Tres Emes, "lo que pedimos es que cumplan con la normativa ambiental, considerando el aspecto sociocultural de los sitios",

Hizo un llamado a las autoridades municipales que están por irse –Armando Atala, alcalde de Ensenada se irá al Senado– a que ejerzan control minucioso del cumplimiento legal y garanticen el derecho de la comunidad al libre esparcimiento.

# Salomón Jara prevé seguir con megaproyecto en Punta Colorada, alertan ecologistas

JORGE A. PÉREZ ALFONSO CORRESPONSAL

CORRESPONSAL OAXACA, OAX.

Defensores del ambiente integrantes del colectivo Salvemos Puerto Escondido se declararon en alerta, luego de que el gobernador Salomón Jara Cruz dijo que en Punta Colorada, área natural protegida, continúa el proyecto de "distintas obras prioritarias" para su administración, pese a que desde enero se otorgó una suspensión definitiva contra cualquier tipo de construcción en la zona.

El pasado jueves en un programa en la televisora estatal, el mandatario de Morena atacó a los activistas que han impulsado la defensa de Punta Colorada (integrada de 111 hectáreas), que es la única playa virgen que aún existe en Puerto Escondido, agencia perteneciente a San Pedro Mixtepec, pues aseguró que el lugar ha sido invadida por "paracaidistas" o que hay ambientalistas que buscan controlar dicha zona.

Ante esto, Humberto Olivera López, integrante de Salvemos Puerto Escondido, sostuvo que el mandatario miente y buscar dividir, pues "somos gente de trabajo que buscamos cuidar el área de malos y corruptos gobernantes como lo que tú representas". Señaló que Salomón Jara sigue

Señaló que Salomón Jara sigue adelante con sus proyectos, en desacato a la suspensión definitiva dictada por el juzgado séptimo de distrito. Olivera añadió que el gobernante actúa por capricho al insistir en la venta de Punta Colorada que, insistió, es la última reserva natural de Puerto Escondido.

Ante esta situación, hizo un llamado a los miembros de la agrupación, así como a los habitantes de esta demarcación y a la sociedad en general a "levantarnos y luchar contra este autoritarismo, no podemos quedarnos de brazos cruzados".

Por su parte, Jara Cruz indicó que se prevé que entre 60 y 70 por ciento de las 111 hectáreas de Punta Colorada se destinen a una reserva ecológica; el resto, dijo, "se utilizará en distintos proyectos". Y justificó que se necesita mejo-

Y justificó que se necesita mejorar la infraestructura de este destino de playa.

"Se requieren servicios, agua potable, drenaje y luz eléctrica", pues el número de turistas se ha incrementado con la inauguración de la supercarretera a la Costa", precisó.



▲ Activistas que integran el colectivo Salvemos Puerto Escondido se oponen a que la única playa virgen que existe en la región resulte dañada con la construcción de distintas obras prioritarias para el gobierno de Oaxaca. Foto Facebook Salvemos Colorada

# Investigadores de Chapingo evalúan áreas reforestadas en Texcoco

JAVIER SALINAS CESÁREO CORRESPONSAL TEXCOCO, MÉX.

Investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) llevan a cabo el proyecto de seguimiento y evaluación de áreas reforestadas en San Pablo Ixayoc y Santa Catarina del Monte, Texcoco, el cual busca sostenibilidad de dichas áreas. El estudio se realiza con enfoque participativo e interdisciplinario que involucra a la comunidad local y a expertos. Luis Gerardo Esparza Hernán-

Luis Gerardo Esparza Hernández, responsable del proyecto y director del departamento de Sociología Rural, señaló que los resultados ayudarán a la toma de decisión informada, así como aplicar estrategias más efectivas en beneficio de las comunidades y sus ecosistemas.

Explicó que el plan integra tres acciones en el Monte Tláloc, como la reutilización de PET, que será enterrado con agua para hidratar pinitos, así como la instalación de tres toneles de agua para regar los árboles trasplantados hace dos años y efectuar el registro de cinco pluviómetros colocados en la cima.

Afirmó que con ello se detectará el porcentaje de sobrevivencia de las especies que se emplearon en la reforestación, promoverá la educación ambiental e informará a la comunidad para que tomen las medidas

pertinentes de forma autogestiva.

"La participación de la comunidad local, la autogestión, el diálogo con las asambleas generales de los ejidos, y el cuidado a largo plazo de las áreas verdes serán vitales para enfrentar los desafíos. Nuestra premisa es que ni el capital privado ni la acción del gobierno, por sí mismas, son tan efectivas ecológicamente como sumar la actuación y la fuerza de la colegidad?" dijo

Destacó que este trabajo dará

seguimiento a la campaña de reforestación 2023, emprendida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua y la Desarrollo Rural de Texcoco. Denunció que hace unos días desinstalaron el pluviómetro en el Monte Tláloc. "A principios de junio, al acudir a tomar registro de la lluvia en el camino a Trancas, nos percatamos que algunas personas construyen y otras destruyen; destrozaron un pluviómetro".

|          |        |      |          | ÍNDICE | S MÁXIMO | S DE CALIDAD I | DEL AIRE HAS | TA LAS 20 | HORAS DE AYER |    |    |                              | HOY NO CIRCULAN                                         |
|----------|--------|------|----------|--------|----------|----------------|--------------|-----------|---------------|----|----|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ozono    | máximo | hora | Centro   | 132    | 14       | pm-10          | máximo       | hora      | Centro        | 87 | 16 | Contingencia F-1: 150 puntos | Vehículos con engomado AMARILLO,                        |
| Noroeste | 98     | 13   | Suroeste | 126    | 14       | Noroeste       | 93           | 07        | Suroeste      | 57 | 10 |                              | terminación de placa <b>5</b> y <b>6</b> y holograma de |
| Noreste  | 121    | 13   | Sureste  | 121    | 13       | Noreste        | 90           | 07        | Sureste       | 73 | 17 | Contingencia F-2: 200 puntos | verificación 1 y 2                                      |

LA OPOSICIÓN IMPUGNARÁ ANTE TRIBUNALES

# Aprueba IECM acuerdo que da más diputados *pluris* a Morena y aliados

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un acuerdo que incrementa el número de diputados plurinominales a favor de Morena, con lo que dicha bancada y sus aliados, los partidos Verde Ecologista (PVEM) y del Trabajo (PT), alcanzarían 43 legisladores, es decir, a un diputado de convertirse en mayoría calificada.

El viernes pasado, este medio publicó la propuesta original, consistente en que sólo fueran asignados dos diputados plurinominales a Morena, cinco al PVEM y cuatro al PT; no obstante, el órgano electoral recibió siete escritos de aclaración de candidatos designados como diputados de mayoría relativa de Morena, a fin de que fueran asignados al Verde y al Partido del Trabajo, pues en el acuerdo de candidatura común fueron siglados por esos partidos.

#### Los firmantes

Los documentos, que contienen el mismo texto, excepto el nombre del partido al que buscan pertenecer, fueron signados por Víctor Varela López, Juan Rubio Guelito, Alejandro Carbajal González, Israel Moreno Rivera, Ivón Sánchez Chávez, María del Rosario Morales y Gerardo Villanueva Albarrán.

Tras una discusión, la mayoría de los consejeros electorales decidió dar validez a los oficios, con lo que dichos candidatos fueron asignados como diputados uninominales del PVEM y el PT. Para ajustar los camValidó 7 oficios de aspirantes por candidatura común // Tendría la coalición 43 legisladores, a uno de alcanzar la mayoría calificada



bios, el IECM tuvo que incrementar ese mismo número de diputados, pero por la vía plurinominal, a Morena, por lo que quedaron en la lista de designados Valentina Batres, Fernando Zárate, Pedro Haces, Cecilia Vadillo, Elizabeth Mateos, Paulo García y Gerardo González, así como los suplentes de cada uno. Este cambio provocó que el órgano electoral tuviera que eliminar siete diputados plurinominales a los ■ La falta de certeza en la aprobación de las listas de diputaciones plurinominales al Congreso de la Ciudad de México provocó que la sesión del Consejo General se alargara por casi 20 horas. Foto IECM

partidos de la oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como al Verde y al PT.

#### Los relegados

Entre los legisladores que fueron sacados de la lista están la panista Gabriela Salido, quien buscaba relegirse para un tercer periodo consecutivo; Ana Patricia Báez, secretaria general del PAN en la capital; el diputado priísta Ernesto Alarcón, quien también buscaba sumar un tercer periodo en el Congreso; el perredista Víctor Hugo Ibarra Conejo; la pevemista Martha Aguilar, Israel Rosey Bermúdez, del PT, y Roberto García, de Movimiento Ciudadano.

El acuerdo fue avalado por mayoría de cinco consejeros: la presidenta Patricia Avendaño, Bernardo Valle, Sonia Pérez, Ernesto Ramos y Mauricio Huesca; y votaron en contra las consejeras Carolina del Ángel Cruz y Erika Estrada. Los partidos de oposición advir-

tieron que impugnarán el acuerdo ante tribunales.

#### SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

La decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) de designar diputados plurinominales en el Congreso local generó diversos posicionamientos entre los partidos políticos y dejó expuestas las disputas internas de los consejeros electorales.

Para Morena y su representante ante el órgano electoral, Eduardo Santillán, el nuevo acuerdo de asignación de diputaciones de mayoría relativa se ajusta a la proporcionalidad de votación que obtuvo el partido en las elecciones del domingo 2 de junio.

Durante su discurso, Santillán explicó que la candidatura común Morena-PVEM-PT alcanzó casi 3 millones de votos, de los cuales 53 por ciento corresponden al primer partido y el resto a los otros dos,

# Asignación de curules genera posturas encontradas y exhibe pugnas en el instituto

Morenistas respaldan a consejeros que avalaron // Se doblaron: opositores

conforme al acuerdo firmado; "esa debe ser la base de la asignación de diputación proporcional, porque de lo contrario habría una disminución en esa votación efectiva".

Pese a que el convenio establece el nombre del grupo parlamentario al que pertenecerán los diputados, Santillán aseguró que esta designación tampoco es correcta porque el órgano electoral no tiene facultades para ello.

En tanto, Morena, así como su

bancada en el Congreso, aseguraron que es falsa la narrativa de la sobrerrepresentación y dieron su respaldo a los consejeros electorales que votaron a favor.

Por su parte, la oposición acusó "persecución política" contra los consejeros electorales, pues "se doblaron" al interés de Morena. Antes de abandonar la sesión del IECM, sus representantes aseguraron que la asignación no obedece a la voluntad popular y acusaron a los integrantes del consejo de "venderse" al partido oficialista. "Les deseo que pasen a la historia y que la justicia les haga ver lo que realmente son: unos traidores a la democracia", dijo el representante panista, Andrés Sánchez.

#### Cruzan acusaciones mutuas

La disputa interna entre la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, y la consejera Carolina del Angel se ha recrudecido en los meses recientes, y se hizo visible ayer en plena votación del acuerdo sobre diputaciones plurinominales, cuando ambas cruzaron acusacio-

nes mutuas de violencia de género.

"Yo la llamaría a la mesura, el tono de voz no es regaño, está en el reglamento, corresponde a esta presidencia solicitar mesura y respeto", dijo Avendaño al referirse a Del Ángel, quien lamentó "el tono de regaño y de violencia" con el que había dirigido la sesión.

Cuando el secretario del consejo, Bernardo Núñez, explicaba cómo se votaría el acuerdo, Del Ángel acusó a Avendaño de ejercer violencia de género contra ella, a lo que la presidenta respondió: "No puede estarme agrediendo de esa manera. No voy a responder a esta agresión de la compañera".



#### **CIUDAD PERDIDA**

# La verdadera oposición

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

A PREGUNTA OBLIGADA es: ¿para qué demonios quiere la derecha un partido político o cualquier otro organismo si desde la Bolsa de Valores y bajo el amparo de la Suprema Corte de Justicia puede condicionar e impedir el accionar del gobierno?

VEAMOS: FRENTE AL resultado de las elecciones y la posibilidad de que los organismos modelados por el neoliberalismo se pierdan o se modifiquen de tal forma que sean inservi-bles para la corrupción y el saqueo en el que vivieron las grandes empresas trasnacionales, principalmente, su reacción resulta violenta y acuden a la estrategia de la amenaza, y luego la destrucción tantas veces utilizada para imponer sus intereses por sobre la ley o la justicia.

ASÍ SE EXPLICA la devaluación del peso y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, la situación es aún más compleia si nos detenemos a analizar los porqués. La mayoría, tal vez todos los organismos de la fuerza económica del país, dieron la bienvenida desde días antes de la elección a Claudia Sheinbaum como triunfadora; no obstante, pegan un coletazo de furia para mostrar su inconformidad con la ciudadanía que le otorgó a la 4T el poder para ejercer los cambios que se requieran para hacer más justa nuestra sociedad.

SE DIJERON SORPRENDIDOS por la decisión de las mayorías, pero eso es un argumento falaz, demagógico, que pretende engañar con el discurso del equilibrio entre poderes a quienes ejercieron su voto a favor de Morena, y refuerza los argumentos de los que se niegan a ver y aceptar la estrepitosa derrota.

**DE ENTRE LOS** cambios que plantea la 4T, la reforma al Poder Judicial es primordial porque es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo su sistema en el país la más importante red de protección de los intereses neoliberales. Na-die debe dudar, porque los hechos así lo demuestran, que los fallos de la Corte o de los jueces han favorecido a las empresas trasnacionales.

POR ESO, QUIEN ganara las elecciones salía, hasta cierto punto, sobrando; ellos mantendrían intocado el Poder Judicial, desde donde se toman decisiones que afectan la vida pública. En pocas palabras: podrían gobernar –en las áreas de su interés– sin necesidad de ganar

LA EXPERIENCIA RECIENTE les dice que ir a la elección de jueces, ministros y magistra-dos podría llevar a la destrucción del Olimpo que han creado en las instancias encargadas de ejercer la justicia.

PERDER SU RED de protección, dejar que en la "Suprema" se beneficie a quienes no alcanzan justicia porque no les alcanza el salario sería una desgracia, una inflexión, por lo menos, en la línea de acción neoliberal.

POR ESO TIRAN el peso, por eso debilitan la bolsa. No es que quieran equilibrio de poderes quieren un poder desde donde pueden beneficiarse con los dictados del gobierno.

DE TODAS FORMAS, ellos buscan que sus amenazas encuentren tierra fértil para ame-drentar al gobierno de Claudia Sheinbaum, desde ahora, en un ataque frontal contra el presidente López Obrador, y si logran impedir el cambio en el sistema judicial, demostrarán dónde está la verdadera oposición y habrán torcido la mano de la primera presidenta de México y tomado las riendas del país. Mañana seguiremos con el asunto a menos que algo extraordinario nos lo impida.

#### De pasadita

MAL POR MORENA que utilizó una de las prácticas más aborrecidas del *Prian* para lograr la mayoría calificada en el Congreso local. No sabemos si las autoridades electorales deberían permitirlo, pero lo cierto es que Morena cada vez está peor. Ganaron una elección muy importante, pero por lo visto sus prácticas lo llevarán a la pudrición. Ya es hora de cambiar el destino de los organismos de izquierda.

cd\_perdida@iornada.com.mx

#### DOMINGO MARA...LLUVIOSO



▲ Las fuertes lluvias y vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el norte y poniente de la capital, principalmente, ocasionaron encharcamientos y caídas de árboles aver por

la tarde y la noche. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para ocho demarcaciones por esas condiciones. Foto Marco Peláez

# Impugna el PAN elección de jefatura de Gobierno y una alcaldía; el PRI, otra

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA Y LAURA FLORES GÓMEZ

El Partido Acción Nacional (PAN) formalizó la primera impugnación en contra de la elección para la jefatura de Gobierno –en la que re-sultó ganadora la morenista Clara Brugada-y enlistó diversas irregularidades, entre ellas la presunta intervención del mandatario local, Martí Batres, por lo que pidieron a los magistrados declarar la nulidad del proceso electoral del pasado 2 de junio.

Ese partido presentó ante el Tri-bunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) un documento de más de 900 fojas, en el que expone una centena de pruebas por la "ilegal intervención" del mandatario local, Martí Batres, así como integrantes de su gabinete, por presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos "para influir en la equidad de la competencia

También mostró pruebas sobre presunta calumnia, específicamente por haber relacionado a su candidato, Santiago Taboada, con el llamado "cártel inmobiliario" sin estar acusando penalmente.

#### Piden anular comicios

Acción Nacional también pidió al tribunal la anulación de la elección en la alcaldía Álvaro Obregón, que gobierna Lía Limón, al asegurar que hubo desde un supuesto rebase de tope de gastos de campaña por el candidato de Morena Javier López Casarín, hasta sustitución de funcionarios de casilla de manera

En tanto, el alcalde de La Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, también presentó un juicio en contra de los resultados electorales en esa demarcación, que le dan el triunfo a Fernando Mercado Guaida, de Morena.

Las "diversas irregularidades graves y acreditables" en las casillas durante los pasados comicios y la sesión de cómputo distrital. afirma el priísta, vulneró la certeza y legalidad del voto ciudadano, por lo que el TECM podría declarar la nulidad de la votación. O bien, ordenar un recuento par-

cial o total de los sufragios, con lo que incluso "se podría dar la vuelta a los resultados obtenidos o anular la elección", por lo que se promovió este juicio electoral para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital.

# Batres: será sencillo y sin contratiempos el proceso de cambio de gobierno

Se mantendrá el ritmo de trabajo hasta el último día, señala // Aún hay pendientes

#### ROCÍO GONZÁL EZ ALVARADO

La transición hacia la nueva administración se realizará de manera sencilla y sin contratiempos, ya que se comparte el mismo provecto de transformación, afirmó el jefe de Gobierno, Martí Batres.

El mandatario informó que en los próximos días convocará a una reunión con la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, para acordar los términos de este proceso, pues en la ley no está prescrita una forma específica para llevar a cabo el proceso de transición.

Luego de que la morenista anun-ció que instalará una mesa de atención ciudadana en el Zócalo para recibir propuestas que ayuden a perfilar su plan de gobierno, Batres aseguró que se le brindará todo el apoyo que sea necesario. "El espacio está libre y disponible para que pueda realizar estas tareas

de atención a la ciudadanía. Y, para tal efecto, le daremos todas las facilidades necesarias de todo aquello que requiera", expresó, al señalar que también están a su disposición los mecanismos para estas tareas con que cuenta el gobierno.

Asimismo, señaló que se man-tendrá el ritmo de trabajo de la actual administración hasta el último día de gobierno, pues se tienen contempladas 30 inauguraciones de proyectos que contribuirán al bienestar social, y están aún pendientes de aprobar cinco iniciativas de reformas a la Constitución local en el Congreso capitalino.

Entre ellas están la nueva lev de bienestar social, la reforma para elevar a rango constitucional los comedores comunitarios, modificaciones para incorporar el dere-cho de los habitantes de unidades habitacionales de interés social a contar con recursos para mejorar su entorno, la Ley de Medio Ambiente para proteger bosques, áreas de valor ambiental y garantizar que no se privatice el agua potable, así como la Ley de Responsabilidades Ambientales.

Entre las obras pendientes están la línea 3 del Cablebús y la apertura del segundo tramo de la línea 1 del Metro, y la conclusión de la nivelación de vías de Pantitlán a Velódromo en la línea 9.



**CONSTA DE 27 VIVIENDAS Y 26 LOCALES** 

# Tras larga lucha, entrega unidad habitacional el Invi a indígenas de 3 comunidades

Alojará a 108 personas // Fue erigida a un costado de la plaza Garibaldi

#### ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Tras varios años de lucha, otomíes, mazahuas y mixtecos recibieron ayer por la mañana del Instituto de Vivienda (Invi) su casa propia en la unidad habitacional San Camilito 13, entre ellas Rufina Galindo, quien hace un año fue desalojada de manera violenta de un inmueble en Zapata 68, en el Centro Histórico.

Luego de recibir las llaves de su hogar, la integrante de la comunidad mixteca agradeció a las autoridades capitalinas y se dijo afortunada de contar con su propia vivienda, pero pidió por las mujeres que aún siguen a la espera de que se les haga justicia, porque los "desalojos son horribles, acaban con nuestros derechos, nuestra dignidad y todo", expresó. Perteneciente a la red de desalo-

jados, Rufina Galindo resistió en 2016 la primera irrupción, que con lujo de violencia se vivió en Zapata 68 con el uso de helicópteros y el despliegue de la fuerza pública, pero justo hace un año fue expulsada junto con sus dos hijas del departamento que habitó durante más de seis décadas.

Entre las beneficiarias también se encuentra Josefina Romualdo,

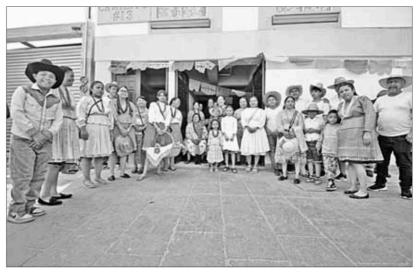

integrante de la comunidad mazahua, quien contó que han sido años de lucha y aún existe una lista histórica de quienes necesitan una vivienda propia, tras recordar que acudían a ella hasta 20 personas al día en busca de apoyo para conseguirla.

"Nos costó un poquito de trabajo

"Nos costó un poquito de trabajo porque la pandemia paró todo, pero espero que vengan más viviendas; sabemos que esto no se hace con magia", señaló.

La unidad habitacional, ubicada a un costado de la plaza Garibaldi, en lo que fue un predio de la Unión de Mariachis, albergará a 108 indígenas de las tres comunidades en 27 viviendas y 26 locales comerciales, que cuentan con sistema de captación de agua pluvial, suministro e instalación de calentadores solares y dispositivos ahorradores de agua.

El director ejecutivo de Operación del Invi, Raúl Bautista, señaló que esta unidad habitacional, a la que se destinaron casi 27 millones de pesos, es parte de la primera etapa del programa de vivienda indígena, en el que se desarrollaron seis proyectos en el Centro Histórico, pero adelantó que ya están planeando la segunda parte. En tanto, el representante del

En tanto, el representante del conjunto habitacional, Jaime Rello, comentó que su construcción ▲ Autoridades capitalinas entregaron la unidad habitacional San Camilito 13, ubicada a un costado de la plaza Garibaldi, a 108 integrantes de las comunidades otomí, mazahua y mixteca. Foto La Jornada

fue resultado de un esfuerzo colectivo entre otomíes, mazahuas y mixtecas, en el que destacó la labor de las mujeres. "Es algo muy, muy importante que las comunidades indígenas, que muchas veces fueron desplazadas de sus lugares, hoy puedan tener la posibilidad de tener una vivienda", comentó.

# Denuncia lideresa vecinal despojo de 15 inmuebles en Benito Juárez

Mafia actúa con el apoyo de Blindar BJ y notarios corruptos del Edomex

#### LAURA GÓMEZ FLORES

Con el apoyo de policías de Blindar BJ, personas que forman la llamada "mafia del despojo" se han apropiado de alrededor de 15 inmuebles abandonados, con problemas de regularización o desocupados en la demarcación territorial de Benito Juárez, y las principales víctimas son adultos mayores, denunció Gabriela Ortega, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) de la colonia Villa de Cortés.

"No se trata de un grupo organizado, como en un cártel, sino de personas en grupo y/o en lo individual que se aprovechan de la confianza de la gente para apropiarse de una casa mediante un contrato de compraventa o esperando que se muera", explicó. Su ingreso al inmueble, por

Su ingreso al inmueble, por medio de un contrato de renta es otra modalidad que los lleva a apropiarse de más espacios hasta sacar a los verdaderos dueños o utilizan a policías para que realicen rondines en casas abandonadas o desocupadas.

Una vez identificado el inmueble, "grupos de ocho o nueve sicarios se meten y reciben un pago semanal de alrededor de 8 mil pesos para impedir que alguien entre tras la colocación de sellos falsos de suspensión y/o clausura", asceuró.

El "apoyo de notarios corruptos del estado de México", dijo, facilita la regularización de supuestos



Las víctimas son adultos mayores, por la impunidad que impera en la fiscalía capitalina contratos de compraventa a los que son obligadas las víctimas a firmar, sin que las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia procedan.

La mayoría de las víctimas viven solas, lo cual es aprovechado por esta "mafia" que ha actuado en calles como Santa María Nativitas, Elena, Pedro Santacilia o Diego Arenas Guzmán.

#### Eliminan rastros

Tras sacar las cosas de los dueños a la calle, señaló, "queman sus documentos para eliminar cualquier posibilidad de reclamo y empiezan a remodelar o construir edificios o fábricas para ponerlos en venta".

La falta de una normatividad que proteja a las personas de la tercera edad y la impunidad que prevalece en la fiscalía "han permitido a esta mafia hacer lo que quiera, porque los dueños no regularizaron la tenencia del inmueble, tienen miedo o ya no quieren problemas", comentó.

Mencionó que la participación de la policía de la demarcación en estos despojos ha sido notificada al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, de quien esperan que intervenga.

# Ante la problemática vial y de movilidad deberían regresar fotomultas: México Previene

#### BERTHA TERESA RAMÍREZ

La salvaguarda de la vida de las personas más vulnerables, el control efectivo de velocidades, alcoholemia y conducción, falta de cruces seguros, falta de infraestructura confinada para ciclistas, faltas al Reglamento de Tránsito y sobre todo banquetas más anchas y en buenas condiciones que permitan caminarlas con seguridad y equidad figuran entre los problemas más importantes que se viven en la Ciudad de México, advierte Blanca Rodríguez Jaramillo, coordinadora de proyectos de la asociación civil México Previene.

Al respecto, dijo que los motociclistas, como todos los demás conductores de vehículos motorizados, están obligados a contar con una placa y licencia de manejo, por lo que "creemos que sería muy útil el regreso de las fotomultas y la aplicación de sanciones más rigurosas, pues no sólo ponen en riesgo su integridad y su vida, sino la de otras personas", apuntó.

Respecto de los ciclistas, pidió la creación de campañas de comunicación fortalecidas para generar conciencia del riesgo al que se someten al infringir las reglas de tránsito, pues la comunidad ciclista es menor que la de los motociclistas y los que no las respetan son los menos. Asimismo, recordar a los automovilistas que la calle se comparte y que los ciclistas también tienen derecho de usar el carril completo.

Consideró urgente crear los mecanismos para garantizar su cumplimiento a través del Reglamento de Tránsito local, así como asignar un presupuesto para la integración efectiva al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y mejorar la infraestructura, una que sea segura para todos los usuarios de las calles.

De inicio, la nueva jefa de Gobierno tiene que impulsar la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México de manera urgente y considerar la inclusión de los temas ya señalados como no reductibles por las organizaciones de la sociedad civil, como la inclusión del seguro de responsabilidad civil obligatorio para todos los vehículos motorizados y atención oportuna a víctimas; micromovilidad, vehículos seguros, obligatoriedad del examen para obtener la licencia de manejo y escuelas de conducción, entre otros temas

# **Boston vence a Mavericks** y aventaja 2–0 en la final

Cabe destacar que los Celtics ganaron los dos enfrentamientos

iniciales por novena ocasión. De acuerdo a sus registros, se han

coronado las ocho veces anterio-

res y nunca se han visto obligados

a disputar un séptimo partido en

ninguno de ellos. Jaylen Brown anotó 21 puntos,

Tatum y Derrick White contribuye-

ron con 18 unidades cada uno para

Boston, mientras Kristaps Porzin-

da, cuando iniciaron con acertados tiros de largo alcance que los lleva-

ron a tomar ventaja por 29 puntos

en la primera mitad, los Celtics erraron sus primeros ocho intentos de triple y estuvieron en el rango de

unidades al medio tiempo, cuando

seguía en cero de tres en triples. Con la derrota, los visitantes por

primera ocasión en estos playoffs hilan dos descalabros consecuti-

vos. Aunque en este compromiso

se les notó una meioría en la duela.

no les fue suficiente para empatar

20 por ciento en el partido. Tatum se fue en blanco en el primer cuarto y sólo tenía cinco

Al contrario de su victoria pasa-

gis consiguió 12 tantos.



BOSTON

En la victoria de los Celtics de Bos ton 105-98 sobre los Mavericks de Dallas, el escolta Jrue Holiday terminó con 26 puntos y 11 rebotes, mientras Jayson Tatum compensó una mala noche de tiros con 12 asistencias y nueve rebotes para permitir que los locales tomaran ventaja de 2-0 en las finales.

Por su parte, Luka Doncic, cuya participación estaba en duda por las lesiones que arrastra, anotó 32 unidades con 11 rebotes y 11 asistencias, con lo cual logró el primer triple-doble en la historia de la franquicia de los Mavericks en esta etapa del campeonato. Sin embargo, falló un tiro desde el rango de tres puntos con 28 segundos por jugar, con lo que terminó con

la posibilidad de una remontada. El tercer juego se llevará a cabo el próximo miércoles en Dallas y los Mavs necesitan ganar ese día o el viernes, en el cuarto partido, para evitar una barrida y regresar al Boston Garden con mayores posibilidades de luchar por el título.

de retacada del delantero de Dallas PJ Washington durante el segundo encuentro por el campeonato de la NBA, el cual tuvo lugar en el Boston Garden. SECCIÓN DE EDICTOS

■ Derrick White (9) y Jaylen Brown (7) bloquearon un intento

## Y AVISOS NOTARIALES

#### **EDICTO**

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por CARLOS DOMINGUEZ BARROSO en contra de RICARDO SANCHEZ CEBALLOS Y REFUGIO EUGENIO MARTINEZ NARCIO expediente númez 62/2023, por auto de fecta venifica 62/2023, por auto de fecta venifica por contra contra

LIC. WENDY FLORES RIZO.

#### PRIMERA PUBLICACIÓN

El suscrito Leonaciado Carlos Martínez Garcia de León, Notario Público número diecocho del Distrio Judicial de Jamon, Medocado Martínez Garcia de León, Notario Público número diecocho del Distrio Judicial de Jamon, Medocado Leonacia de Carlos de

Conforme ordena el Artículo 70 del Regiamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago del conocimiento público que, según instrumento 3,447 (tres mil cuatrocientos cuarenta y siete), del Volumen 91 (noventa y uno), el dia seis de diciembre de dos mil veintitrés, ante la fed el suscrito Notario, la señora MARÍA DE LOS ANGELES DIAZ GONZALEZ, solicitaron la RADICACIÓN DE PROCEDIMIENTO SUCE-SORIO INTESTAMENTARIO a bienes del serfor FERNANDO RIVERA DIAZ, manifesta que los PERNANDO RIVERA DIAZ, manifesta que los PERNANDO RIVERA DIAZ, manifesta que los presentados del serfor FERNANDO RIVERA DIAZ, manifesta que los presentados pres

Metepec, Méx., a 25 de abril de 2024.

LICENCIADO ARMANDO GARDUÑO PÉREZ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 170 DEL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN METEPEC

#### **EDICTO**

A: MARIELA MONSERRAT SANABRIA CORTES Y SALOMON ROBERTO SANABRIA SANCHEZ. TO SALOMON ROBERTO SANABRIA SANCHEZ. TO IS AUSTO 4619 Usicio de PÉRDIDA DE LA PATRIA PO-TESTAD, promovido por AGUILAR GARCÍA ROBERTO Y GLORIA SANCHEZ LEAL, en cortar de MARIELA VICTORINO GARCÍA FIGUEROA. C. Juzz. PRIMERO DE VICTORINO GARCÍA FIGUEROA. C. Juzz. PRIMERO de Proceso Oral en Materia Familiar de la Ciudad de Mexico, Por Internatio, en auto de lecha diceisate de abril del arb des mit ventration en auto de lecha diceisate de abril del arb des mit ventration en auto de lecha diceisate de abril del arb des mit ventrations con la Promiserio en abril del arb de mit ventration en auto de lecha diceisate de abril del arb de mit ventration en auto de lecha diceisate de abril del arb des mit ventrations con la Promiserio en abril del arb. Contration del Marie del Promiserio en accident del Promiserio en accident del Promiserio del Promiserio en accident del Promiserio en accident del Promiserio del Promiserio en accident del Promiserio del Promi VICTORNO GARCÍA FIGURBOA, C. Juez. PRIMERO de Processo Oral en Materia Familia de la Ciudad de México, Por Interinato, en autó de fecha diceisete de abril del año de am Viverficuatro. Con Intralmento en abril del año des mit verificuatro. Con Intralmento en abril del año des mit verificuatro. Con Intralmento en America Homeserra Sanchira Cortes y Salomón Roberto Sanchira Sanchira. Certes y Salomón Roberto Sanchira Sanchira, mediante publicación de EDICTOS, en el peridodo "L. JUGNRADA", intramo que debete a puede del contro de la companio del constitución del control del constitución del control del constitución del control del cont contra, se termodemanda en sentido negativo y -en rebeldia.
CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE ABRIL DE 2024
EL C. SECRETARIO JUDICIAL "B"
LICENCIADO ADRIÁN CEDILLO GONZÁLEZ

#### JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTTIL DEL ESTADO. PRIMERA PUBLICACIÓN SEGUNDA PUBLICACIÓN TERCERA PUBLICACIÓN

I ERICERA PUBLICACIÓN

Rel expediente número 0557/2004 relativo al juicio ESECUTIVO MERCANTIL, promovido por ALFONSO RAÚL

MORALES RAMIREZ en contra de HUMBERTO ROMO ORTIZ, para que dentro del término de tres dias comparezca de lunes a viernes, en un horario de 1:2:00 a 14:00 horas ante el Notario Público número cincuenta y dos de los

de Estado, a cargo del LICENCIDAO ADRIAN SALAS DIAZ con domolice en la CALLE JESUS F. CONTRERAS,
NUMERO 127, COLOMA SAN MARCOS EN AGUASCALENTES, a dia firma de las escritotransperso de LICENCIDAO ADRIAN SALAS DIAZ CON ADRIANTES, AGUASCALENTES, a la firma de las escritotransperso de LICENCIDA CONTRERAS, OLOMAS CALENTES, a la firma de las escritotransperso de LICENCIDA CONTRERAS, OLOMAS CALENTES, a la firma de las escritolas NUMERO CULTROCIENTOS GIOCO, DE LA CALLE JOSE MARÍA BOCANEGRA DE JERACCIONAMIENTO

JOSE LOPEZ PORTILLO DE ESTA CIUDAD, respecto a la cual mediante auto dictado el veinte de marzo de dos

diseites, en instruyo escriturar al instituto de Vivienda del Estado, correspondiendo el cincuenta por ciento de los

derechos a JUANA SILVIA VALDEZ y el diverso cincuenta por ciento que le correspondia a HUMBERTO ROMO

ORTIZ, a favor del adjudicatario en este juicio a LEPONS RAUL. MORALES RAMIREZ, en el entendido que le o

comparecer JUANA SILVIA VALDEZ tendrá a salvio sus derechos para acudir a la Notaria en cuestión a firmar las

descrito en lineas que anteceden y sin periglico de lo anterior se olograma sus escrituras a lactor por el divo

cincuenta por ciento de los derechos del referido immueble, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 1412

Bis 1 del Código de Comercio en realción con los artículos 494 y 495 del Código Federal de Procedimientos Civiles

de aplicación supletoria al Código de Comercio.

LIC. PAMELA ELIZABETH FLORES MOLINA

SECRETARIA DE ACUERDOS

Para su publicación: Periódico de circulación amplia y de cobertura nacion en el Estado.

#### AVISO NOTARIAI

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN
Conforme ordena el Artículo 7 del Reglamento
de la Ley del Notariado del Estado de México,
hago del concenimiento público que, según Instrumento 3,494 (fres mil cuatrocientos noventa y
cuatro), del Volumen 92 (noventa y dos), el dia
ocho de marzo de dos mil veinticuatro, ante la
fe del suscrito Notario, los señores EDUARDO
DANIEL BRAVO JARDON Y DANIEL BRAVO
GONZALEZ, socilicatron la RADICACIÓN DE
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de la señora LYDIA GONZALEZ
TENA, manifiestan que no tienen conocimiento
que además de ellos, exista alguna otra persona
con derecho a heredar.

Metepec, Méx., a 15 de marzo de 2024.

LICENCIADO ARMANDO GARDUÑO PÉREZ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 170 DEL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN METEPEC

#### AVISO NOTARIAL SEGUNDA PUBLICACIÓN

Conforme ordena el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariacio del Estado de México, hago del conocimiento público que, según Instrumento 3,489 (tres mil cuatrocientos noventa y cocho, del Volu-men 92 (noventa y dos), el día catorce de marzo de dos mil venticutor, ante la fe del suscrito Notario, la señora GRISELDA DEL SOCORRO GONZÁ-LEZ ZAMACONA, solicitaron la RADICACIÓN DE PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMEN-TARIO a bienes del señor COTAVIO WILLERIDO GONZÁ-LEZ ZAMACONA, manifiesta que no tiene conocimiento que además de el ela, exista alguna otra persona con derecho a heredar.

Metepec, Méx., a 15 de marzo de 2024

LICENCIADO ARMANDO GARDUÑO PÉREZ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 170 DEL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN METEPEC

#### --- AVISO NOTARIAL ---SEGUNDA PUBLICACIÓN

SEGUNDA PUBLICACIÓN

NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

NOTARIAL

TOLLIMENZO200000808

TOLLIMENZO200000808

TOLLIMENZO200000808

SESUS GALLEOS GARCIA, NOTARIO PUBLICO 81 DEL ESTADO DE MÉXICO. CON RESIDENCIA EN ESTE MUNICIPIO, EN TERNINIOS DEL ARTÍCULO 70 DEL

DEL ESTADO DE MÉXICO. CON RESIDENCIA EN ESTE MUNICIPIO, EN TERNINIOS DEL ARTÍCULO 70 DEL

DEL ESTADO DE MÉXICO. LA CONTROLO PUBLICACIÓN

TARAMITACIÓN DE MEXICO, HAGO CONSTAR. QUE POR ESCRITURA VEINTINUEVE

MIL TRESCIENTOS UNO. DE FECHA TREINTA DE ENERO DEL AND DOS MIL VEINTICU
TRO, QUE OBRA SEL EL PROTOCOLO ORDI
TRAMITACIÓN DEL SUCESORIO INTESTA
MENTARIO AS BIENES DE RICARDO BERMU
DEX NIETO. EL INSTRUMENTO NOTARIAL

MENCIONADO PUE OTORGADO POR LOS

PIESUNTOS HEREDEROS LEBIES MARIN

PICARDO LE USE DEL MESONO POR LOS

PIESUNTOS HEREDEROS LEBIES MARIN

PICARDO LE USE DER MODENA

MENCIONADO PUE OTORGANO POR LOS

PIESUNTOS HEREDEROS LEBIES MARIN

PICARDO LE USE DER MUDENA

DE MENCIONADO POR LOS

PIESUNTOS HEREDEROS LEBIES MARIN

PICARDO LE SER MUDENA

DE MODENA

DE MENCIONADO POR LOS

EL SUCESOR Y MANIFESTRAN

DO QUE NO EXISTE CONTROVERSIA AL
GUINA Y GUE NO TENERO CONOCIMIENTO

DE QUE ENERS AL LES LAS SUCESORIO

ANTES MENCIONADA. ASIMISMO, SEGÚN

NATES MENCIONADA. ASIMISMO, SEGÚN

NOTARIAL SE HARAN DOS

DE MÉXICO. SE DESPRENDE QUE NO SE

LOCALIZO DISPOSICIÓN TESTAMENTARÍA

QUE FUERE OTORGADA POR EL AUTOR

DE LA SUCESION, POR LO QUE DEL PRE
SENTE AVISO NOTARIAL SE HARAN DOS

PERENDICOS DE MEXICO "GAGETA

DE LA SUCESION, POR LO QUE DE LE PRE
SENTE AVISO NOTARIAL SE HARAN DOS

PERENDICOS DEL MEXICO "GAGETA

LE LOSA HABLES EN EL PERRIDOLO O DEL

CARLEDO DE MEXICO "GAGET

Atentamente
Toluca, Méx., 6 (SEIS) DE MAYO DE 2024
(DOS MIL VEINTICUATRO)
JORGE DE JESUS GALLEGOS GARCIA
Notario Público número 81
del Estado de México

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO DESIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUJAREZ.

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERÍODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL DIÁRIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS.

EDICTO

SIETE DÍAS.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL OUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

FERNEMINEE MAJERA Y NAOSLLELY DAFNE OLVETRIGRITO SE MAJERA Y NAOSLLELY DAFNE OLVETRIGRITO SE MAJERA Y NAOSLLELY DAFNE OLVETRIGRITO SE MAJERA Y NAOSLLELY DAFNE OLVETRIGRITO SE

#### EDICTO ÚNICA PUBLICACIÓN

EDICTO ÚNICA PUBLICACIÓN

En la carpeta de Jusico no 101 2585/0020/04, del Juzgado de Control y Jusico no 12 8585/0020/04, del Juzgado de Control y Jusico no 12 8585/0020/04, del Juzgado de Control y Jusico no 12 8585/0020/04, del Juzgado de Control y Jusico no 12 8585/0020/04, del Juzgado de Control y Jusico no 12 8585/0020/04, del Juzgado de Control y Mandra del Juzgado de Control de Maria Guadalepe Montanes
Guizar y Picardo Uniel Martinez López, por el delho
Mancha Villa, is Doctrol Maria de Lourdes Cervantes
Bedoty, Juzza del Tribunal Unitario de Enjusiamiento, del
Primer Partico Judical, con sede en Ajusacalientes,
Agusacalientes, mediante auto de fecha verincularto de
Prende Cristan Mancha Villa, por medio de un edicto
los siguientes términos:
Agusacalientes, PuezAgusacalientes, PuezRevado Lourente, PuezRevado Carlo de Legiologo de Control
Jugiciamiento del Segundo, Tercero y Décimo Segundo
Distrito Judical, a través del cual reste exhorto diligenciado, adjuntando las constancias correspondentes.

Jugiciamiento del Segundo, Tercero y Décimo Segundo
Distrito Judical, a través del cual reste exhorto diligenciado, adjuntando las constancias correspondentes.

Jugiciamiento del Segundo, Tercero y Décimo Segundo
Distrito Judical, a través del cual remora en del verificio
de la presente carpeta de judico cora la si victima
Bereda Cristan Mancha Villa, el de vintud de que ya
lana sido agolidos los medios de notificación con los
rel efectuarse en terminos del artículo EX fracción III del
Código Nacional de Procedimientos Perales, mediante
edicto que se publica per única casolar en un periódico
de circulación nacional, gualientes, mediante edicto que
en en las del Codigo Nacional de Procedimientos Perales, mediante
edicto que se publica per única casolar en un periódico
de circulación nacional, gualientes, mediante edicto que
en en las del Codigo Nacional de Procedimientos Perales, mediante
edicto que se publica per única contromidad con el artículo del
Enricación perales en el maria del Seg

AGUASCALIENTES, AGS. A 24 DE MAYO DE 2024 (Firma electrónica)
DOCTORA MARÍA DE LOUDES CERVANTES BEDOY.
JUEZA INTEGRANTE DEL TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## Yanquis remontan a Dodgers; evitan una barrida en la serie

NUEVA YORK

Trent Grisham catapultó un cuadrangular de tres carreras que dio la ventaja, Aaron Judge y Oswaldo Cabrera también sacaron la bola del campo y los Yanquis de Nueva York vinieron de atrás para imponerse 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles, con lo que evitaron una barrida en la serie de tres juegos. El jonrón del dominicano Teos

car Hernández en la sexta entrada dio a los Dodgers la ventaja de 3-2 ante su compatriota Luis Gil, un episodio después de que el novato permitió con dos *outs* el doblete de dos carreras por parte de Mookie Betts para empatar el partido.

Grisham, quien jugó como titu-

lar debido a que el dominicano Juan Soto se perdió su tercer encuentro a causa de una dolencia en el antebrazo, estremeció una recta de Tyler Glasnow hacia una docena de filas en las gradas del jardín derecho para una ventaja de 5-3 en la parte baja del sexto inning.

Los primeros dos bateadores de Los Ángeles llegaron en el séptimo rollo ante el relevista Caleb Ferguson. Luke Weaver ingresó y el receptor José Trevino puso fuera a Andy Pages en tercera base ante el toque del puertorriqueño Enrique Hernández.

Clav Holmes cerró el noveno capítulo para conseguir su salvamento 19 en 22 oportunidades, tolerando un par de sencillos con dos outs antes de ponchar a Betts con un slider.



#### Visscher Caravelle México SA de CV

Informa a todos sus ex trabajadores del Reparto de Utilidades correspondiente al Eiercicio Fiscal 2023.

Si laboraste más de 60 días durante el **2023**, comunicate por medio de mensaje o telefónicamente

al sig. número:

Tel: 446 133 0881 Tel: 442 563 0072

De Lunes a Viernes en un horario de 8:00 am a 13:00 pm para información del proceso.

#### **EDICTO**

EDICTO

En los autos del juido ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANÇO INBURSA SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANÇA MÚLTI-PLE GRUPO FINANCIERO INBURSA en contra de ZEMTENO ENRÍQUEZ JOLGUER y LORENA ANGEL ZURITA, espediente número 233/2620, et c. Juez Pigesimo Primero de lo Civil de Contra de C TAUDIENCIA DE HEMRIE EN PHIMENA ALMONEDA e iben immuelo impolecado, ubicado
en CASA MARICADA CON EL NÚMERO 117
DE LE AVENDIA MARGUES DE MIRACIORES,
ASI COMO EL LOTE DE TERRENO SOBRE EL
CUAL SE CONSTRUYÓ MARGADO CON EL
NÚMERO 73 SETENTA Y TRES. DE LA MANZANA VENITIOSO DEL FRACCIONAMIENTO
LOMAS DEL MARGUES, EN LA CIUDAD DE
QUERETARO, ESTADO DE QUENETARO.

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE MAYO DEL 2024

SECRETARIA DE ACUERDOS "A", DEL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO KARLA MARISCAL JUÁREZ

JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARIA "B".

EDICTO EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado por auto de siete de septiembre del dos mil veintines, estado de siete de septiembre del dos mil veintines, estado de la composición por PEREZ OUINONES MARCO ALFONSO en contra de SEGURA LEOPOL-DO, INMOBILIARIA ANIO, S. A. DE C. V. LA-RAM JIMENEZ JOSE, ALVAREZ RAMIREZ ARACELY ZAMORA. ESOUPLE ANGEL ANGEL SEL CONTROL DE LA PERDITEDAD Y DEL CO-MERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, A SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIFIES (...), como lo solicita toda determandada a pesar de haber sido requerido a diversas Instituciones, y realizado diversos actos para su llamamiento; en consecuencia, e ello a fin de poder emplazar al codemandada, a cultora AMGEL (1000). Procedesse a emplazar a licido a AMGEL (1000). demandado a pesar de haber sido requiendo a diversais instituciones, y realizado diversos a diversais instituciones y realizado diversos a diversais instituciones y realizado diversos a diversais instituciones y realizado diversos de a diversais instituciones y realizado diversos de procedimientos contentos de procedimientos contentos de procedimientos contentos de la complexa de procedimientos contentos de la complexa de procedimientos contentos de la complexa del complexa del complexa de la complexa del complexa del complexa de la complexa del complexa d

EL C. SECRETARIO CONCILIADOR
CON FUNCIONES DE SECRETARIO DE
ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY,
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO SA FRACCIÓN VO DE LA LEY,
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
LIC. ABRIÁN GALYAN JIMÉNEZ



PEDRO ESCOBEDO MARAVILLA

PEDRO ESCOBEDO MARAVILLA DOMICILIO DESCONOCIDO EN LOS AUTOS DEL JUDICIO GRAL MERCANTIL MARCADO CON EL NÚMERO 202022, PROMOVIDO, POR LA CONTADORA PUBLICA JUBIAS GORZALEZ MAJERA, EN SU CALIDAD DE APOCIADO EN PORTO EN CONTENDO EN CONCEIDA CON EL NOMBRE DE MARIA BERTHA MARAVILLA AGOSTO, Y JESUS ESCOBEDO CARRILLO, TAMBIEN CONCCIDA CON EL NOMBRE DE CON EL

DITACO, BERTHA MARAVILLA AGOSTO, TAMBIEN CONCOIDA CON EN NOMBRIO E MARIA BERTHA MARAVILLA AGOSTO Y JESUS ESCOBEDO CARCONCOIDA CON EN NOMBRIO E MARIA BERTHA MARAVILLA AGOSTO Y JESUS ESCOBEDO CARCONCOIDA CON EN NOMBRIO E MARIA BERTHA MARAVILLA AGOSTO Y JESUS ESCOBEDO CARDE J. SESUS ESCOBEDO CARRILLO, EN SU CALIDAD DE GARANTES HIPOTECARIOS, LA JUEZA ESEPCIALIZADA EN MATERIA DE CORALIDA MERSEPCIALIZADA EN MATERIA DE CORALIDA MERSEPCIALIZADA EN MATERIA DE CORALIDA MERPOR ALTO DE FECHA DOCE DE ENERO DEL DOS
MIL VENTICULATRO, DISPUSO:
EMPLACESE POR EDICTOS AL DEMANDADO:
ENTRE DEMANDADO:
ENTRE

LIC. BELÉN REYES FÉLIX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL FEDERAL DE LUSTICIA ADMINISTRATIVA
PRIMERA SAL REGIONAL NORTE-ESTE DEL
ESTADO DE MÉXICO
87 años TFAL Trabajando por México
EXPEDIENTE: 24222-11-01-3-01
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL VALLADOLID, S.C.
OF DESTADOS DESTADOS DESTADOS DE DICTO PARA EMPLAZARIA, I TERCERO
MITERESADO.
2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

#### "EDICTO"

"CO23, Año de Francisco Villa, al revolucionario del pueblo"
"EDICTO"

REPRESENTANTE LEGAL DE LA MAYORIA DE LOS TRABAJADORES TERDEROS INTERESADOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS A ADMINISTRACIÓN INTEGRAL VALLADOLIO, S.C. en los autos del picto-movido por el representante legal de la persona moral administración INTEGRAL VALLADOLIO, S.C. en los autos del picto-movido por el representante legal de la persona moral ADMINISTRACIÓN INTEGRAL VALLADOLIO, S.C. en contra de la resolución contentada en el dício 500-270, 200-260-2702-7578 de ferba 28 de noviembre de 2002 de del contribuciones comitidas, necargos, multas, limpuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valva Arreguado, alla como un reparto de de 300-390-480-49 representante legal de la majorita de los trabajadores infraesados de 18 de 19 de

Inlepantia de Baz Estado de México, a 12 de abril de 2024. El Presidente de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal De Justicia Administrativa Mag. Oscar Alberto Estrada Cháwez. Lic. Migual Angel Flores Ramirez. Secretario de Acuerdos

#### **EDICTO**

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito, Secretaría Ti. Expediente 926/2009.

En cumplimiento a lo ordenado en auto del control de la ciudad de Mexico, a Ciudad de Mexico, a 24 de mayo de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24 de mayo del 2024 de la Ciudad de Mexico, a 24

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "8" DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RUBICA LIC. RAÚL CALVA BALDERRAMA

#### **EDICTO**

de la acción, mas los que le engan genérarios rassa la entencia.

del del acción, mas los que le engación de en ejecución de entencia.

di Prima de seguro de vida e invalidez. El pago de la cantidad de Sal 212-20 (teres un do chorierto dece pesco entre de la cación, más los que en signa penerando hasta la total solución del acción, más los que se signa penerando hasta la total solución del acción, más los que se signa penerando hasta la total solución del acción, más los que se signa penerando hasta la total solución del acción, más los que se gener de contemidad de Sal 56.56.74 (ventrouxo mil quinientes ventriales pesco 74/100 MM.) por concepto del impuesto al violor Agregado, más los que se gener de conformidad con de se pesco de conformidad con de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, más los que se gener de conformidad con controllado de se pesco de la deservación del aducto, cuantificado en ejecución de sentencia.

Cantilidado de se deservación basta la total solución del aducto, cuantificado en ejecución de sentencia.

Sentencia de la control Sartiago Gaspor, también con control de del los controls de del por sentencia con como Sartiago Gaspor, también con carácter de cóligado solidario, al pago de los gastos y contas que se confere con los sentencias.

carácter de cibiquido solidario, al pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio, en todas sus instancias, en términos del artículo 1084 del Codigo de Comencio. Los daños y pelipidios que estado en la comencia del comencia

# TARIFA PROMOCIONAL PARA JUZGADOS

· CUANTÍA MENOR

LaJornada

55 9183 0300 / EXT. 4192, 4184 Y 4157 55 4145 6888 | 55 2919 4945

Ciudad de Meixor, 16 de mayo de 2004.

EDICTOS

AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS REVICANOS. POPED JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DECIMOSEXTO TRIBUNAL COLE-FIGURO DE MATERIA CALLE PER A FEDERACIÓN. DECIMOSEXTO TRIBUNAL COLE-FIGURO EN METERACIÓN. DEL METERACIÓN DE LA FEDERACIÓN. DE CAMBRILLA COLE-FIGURO EN METERACIÓN. DEL COLOR DE CAMBRILLA COLE-FIGURO EN METERACIÓN. DE CAMBRILLA COLE-FIGURO EN METERACIÓN. DE CAMBRILLA COLE EDICTOS.

#### **EDICTOS**

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Giudad de México, Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito, Secretaria "A". Expediente 657/201. AUDIENCIA DE REMATE PRIMERA ALMONEDA

Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito, Secretaria "A'. Expediente 65/72021.
ALDIENCIA DE REMATE PRIMERIA ALMOEn cumplimiento a lo ordenado en auto de
diecisiete de abril del dos mil veinticuatro,
en los autos del jucio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido, por ERIKA LINA MORALES SANCHEZ, en contra de PATRICIA
de expediente 657/2021, La C. Juser Charles
de Carte de lo Civil de Proceso Escrito de Primera
Instancia de Poder Judicial de la Ciudad de
México dictó un auto que en lo conducente
dica: "En la Ciudad de México, a diecisiete de
abril del año dos simi veinticuario, visto el esabril del año dos simi veinticuario, visto el esverificativo la AUDIENCIA DE REMATE en
pública subasta de PRIMERIA ALMONEDA
respecto del immueble hipotecado consistente en la CASA TEIENTA CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE VEITICUATRO ROMANO.
DE LOS DENOMINADOS EL TEMASCAL.
EL CHABACANO Y EL TECOJOTE, EN EL
PUEBLO DE SANTA CRUZ DEL MONTE.
ACTUALMENTE INMUEBLE MARCADO
CALLE CRIZI DEL CRISTO, COLONIA
SANTA GRUZ DEL MONTE.
ACTUALMENTE INMUEBLE MARCADO
CALLE CRIZI DEL CRISTO, COLONIA
SANTA GRUZ DEL MONTE.
ACTUALMENTE INMUEBLE MARCADO
CALLE CRIZI DEL CRISTO, COLONIA
SANTA GRUZ DEL MONTE.
CATUALMENTE INMUEBLE MARCADO
COMERCIALMENTE RESIDENCIAL
BUGAMBILIAS, ASI COMO SU INDIVISO
DEL DOS PONTE EN SELFORS
Y PARTES COMUNES DEL CONDOMINO.
OUE LE CORRESPONDEN Se sendalan las
DIEZ HORAS DEL DIA DOS DE JULIO DEL
ANODOS MIL VEINITICUATRO, dia y hora
conforme lo permite la carga de trabajo de
este de setto auguetaria, con fundamento en el artículo 570 del Procedimientos
Cíviles, texto anterior a las reformas publicadas el veiniticuatro de mayo de mil noveciertos noventa y seis, debiendos de convocar
postores por mesdo de estico ague se public
de este du surgado y en los de la Tesoreria de
la Ciudad de México, por lo que girese el oficio correspondente, así como en el periódico
CALLE CRIZI DEL GRISTO, COLON y oura puonicacion SIETE DIAS HABILES y entre la última y la fecha de audiencia igual término, sirviendo como base para el remate, la cardidad de \$3,899,000.00 (TRES MILLO). MILLO PESOS 00/100 M.N.), y siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, lo anterior en virtud que la actora manifestó su conformidad con el avalio rendido por el perito designado en rebeldia de la demandada, el que debe ser considerado como base para el presente remate, en el entendido de que los interesados para que el entendido de que los interesados para que el entendido de que los interesados para que o entendido de que los interesados para que o entendido de que los interesados para que de entendido de pue los interesados para que o entendido de pue los interesados para que o por los menos el diez por ciento de la cantidad de avalio mediante Billete de Depósito conforme lo previsto en el artículo 574 del Codigo de Procedimientos Civilos, esto es por la cantidad de \$389,900.00 (TRESCIENTOS OO/HON N.); ATENTAMENTE

ATENTAMENTE.
CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE ABRIL DEL CIUDAD DE MEXICO A 23 DE ABHIL DEL 2024 C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO CUARTO EN LO EPOCESO ESCRITO. EN CANA CELI GARCIA ARELLANES

#### EDICTO MANUEL GARCIA LARA Y AURORA ANGUEANO

MANUEL GARCIA LARAY, JAIRORA ANGUEANO
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS
DE FECHAS TREINTA DE MOVIEMBRE DEL AND
DOS MIL VENTITOS, DIECISES DE COTUBRE
DE CONTROL DE MOVIEMBRE DEL AND
DOS MIL VENTITOS, DIECISES DE COTUBRE
DE LIJUCIO CONTROL EN LOS AUTOS
DEL JUCIO ORDINARIO CIVIL, SEGUIDO POR
MA DE LOURDES ROMO SALADO, EN CONTRA
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, BANCO
MACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ONACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ONACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ONACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
OLIVIDO CONTROLE DE MEXICO, BANCO
MANUEL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
OLIVITO DE LO COTUL ORDENADO BENELIZARIE
NUMBERO 1018/2022, EL C. JUEZ SEXAGESIMO
OLIVITO DE LO COPIL, ORDENADO BENELIZARIE
A MANUEL GARCIA LARAY A JUPTORA ANGUEANO
MARTÍNEZ, DUE CUENTAN COR L'ETRAINLO DE
TREINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA ULTITACIÓN, OPORDER EXCEPCIONES Y DEFENSAS,
OUEDAMOO A SU DISPOSICIÓN EN EL LOCAL DE
ESTE JUZGADO LAS CONTRADOS "O ETRAILADO EXLIBERADA LO LAS CONTRADOS "O ETRAILADO EXLECRETARIA DE ACUERDOS "B".

C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B".

#### **EDICTO**

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice. Estados Unidos Mexicanos, Tribunal viugado Cuadragésimo de lo Civil, Secretaria Br. Expediente 704/2019.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BANCOO MERCANTI DEL MORTE SA. INSTITUCION DE LA CONTROLO POR ENTERORISMO POR ENTERORI

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B" RÚBRICA LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

#### Rayuela

¿De qué sirve declarar a la CDMX santuario de migrantes si autoridades federales y locales no dan los recursos para hacerlo realidad?

# LaJornada

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

UNES 10 DE JUNIO DE 2024

#### www.jornada.com.mx

| OPINION               |         |
|-----------------------|---------|
| José Murat            | 14      |
| Iván Restrepo         | 16      |
| Vijay Prashad         | 16      |
| Sergio Ramírez        | 17      |
| Carlos Fazio          | 17      |
| León Bendesky         | 21      |
| Hermann Bellinghausen | Cultura |
| Vilma Fuentes         | Cultura |
|                       |         |

| COLUMNAS                                               |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dinero</b><br>Enrique Galván Ochoa                  | 6                  |
| <b>Astillero</b><br>Julio Hernández López              | 8                  |
| <b>Nosotros ya no somos los m</b><br>Ortiz Tejeda      | <b>ismos</b><br>10 |
| <b>Desde el otro lado</b><br>Arturo Balderas Rodríguez | 12                 |
| Reporte Económico<br>David Márquez Ayala               | 20                 |
| <b>México SA</b><br>Carlos Fernández-Vega              | 22                 |
| American Curios<br>David Brooks                        | 26                 |
| Ciudad Perdida<br>Miguel Ángel Velázquez               | 32                 |



# Dos grupos se disputan el poder en Tila, Chiapas



Más de 4 mil habitantes de Tila se refugiaron en el ejido Petalcingo (imagen) y el vecino municipio de Yajalón luego de la irrupción el pasado martes de un grupo armado que provocó, oficialmente, la muerte a tres personas, heridas a cuatro y la violación de dos mujeres,

así como la quema de 17 viviendas y 21 vehículos. "Estuvimos atrapadas durante tres días hasta que llegó el Ejército", narraron algunas de las víctimas. Señalaron que los grupos antagónicos son *Karma y Autónomos*. Foto Cuartoscuro. DE LA REDACCIÓN/P28

# Alista el diputado de EU Greg Casar ley de protección a migrantes

• "Eliminar las sanciones a AL quitaría presión en la frontera" • "Políticas de mi país contribuyeron a la pobreza y la violencia en la región"

 El demócrata considera esencial que se debata ese tema en Texas • "Un movimiento laboral podría echar abajo la Doctrina Monroe"

JIM CASON Y DAVID BROOKS, CORRESPONSALES / P 27

#### Acuerda la CNTE "receso" al paro en la Ciudad de México

- Mañana decidirá si se mantiene o no el plantón en el Zócalo capitalino
- En Chiapas y Michoacán proseguirá la paralización de actividades en aulas

ANGÉLICA ENCISO / P 12



#### Alcaraz logra su primer Roland Garros en cinco sets

■ El tenista español vino de atrás para ganar por 6-3, 3-6, 5-7, 6-1 y 6-2 al alemán Alexander Zverev, en 4 horas y 18 minutos, para llevarse el título y el tercer *Grand Slam* en su carrera. "Es una bestia. La intensidad con la que juega es diferente a los demás", dijo su rival. Foto Ab. AGENCIAS / DEPORTES